## LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024 · AÑO XXVI · 9.339 · PRECIO 2.00 € · EDICIÓN MADRID

LRDV

Joaquin Phoenix huye del rodaje de su propio guion, un thriller homoerótico p. 39



Cien años de «La montaña mágica»: la cima literaria de Thomas Mann P.40-41

David Summers: «Es acojonante que el español sea despreciado en España» e 52





La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, recibió de manos del presidente del COI, Thomas Bach, la bandera olímpica

## España se estanca

Las 18 medallas de París mantienen la tendencia de Río y Tokio y siguen lejos de las 22 de Barcelona Se ha competido, pero no se han cumplido las expectativas impulsadas desde el COE y el CSD

Con la segunda representación más numerosa de la historia, 383 deportistas, España cerró los Juegos de Paris con 18 medalias: 5 oros, 4 platas y 9 bronces. El balance es muy similar al de Pekín, Londres, Río y Tokio. Desde el Comité Olímpico y el Consejo Superior de Deportes se fijó el objetivo de superar las 22 medallas de Barcelona y las expectativas no se han cumplido. El número de finalistas -51 clasificados entre el cuarto y el octavo puesto- revela que España compite, pero que falta el salto de calidad definitivo para romper el techo que se fijó en 1992. P. 53 a 59



#### ENTREVISTA

Teodoro Esteban López Calderón

«Los países del Sahel no solo necesitan adiestramiento, también armamento»

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa pide no dejar el flanco sur «en manos de Rusia» P. 10-11

#### Illa nombra un gobierno de afines y lanza guiños a los independentistas

Hoy tomarán posesión y mañana celebraran la primera reunión P.6-7

#### La nueva extrema derecha británica que nadie vio venir

La reciente ola de disturbios racista carece de un líder al frente P. 14-15

El caos ferroviario de Puente hunde la puntualidad de Renfe 8.20 2 OPINIÓN

**Apuntes** 

## Hannibal ad portas... de Madrid



Alfredo Semprún

e empieza prohibiendo fumar en las terrazas y se acaba interviniendo la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso no solo tiene al enemigo a las puertas, sino que, en el interior de la fortaleza liberal, por libre, opera una quinta columna que sigue las consignas adversarias con la precisión del relojero. Como los datos están profusamente publicados en internet, no es cuestión de enredarse en prolijidades estadísticas, solo constatar que la comunidad madrileña es la que presenta la menor presión fiscal de toda España - junto con Baleares, que también estuvo gobernada durante décadas por las derechas-, la que obtiene mayores ingresos fiscales y la que, en el ámbito municipal, reúne en cabeza a las ciudades mayores de 50.000 habitantes donde menos impuestos se pagan, mejor se vive -Boadilla del Monte, Majadahonda, Las Rozas, Getafe, Alcobendas- y, por lo tanto, donde más cargos públicos socialistas fijan su residencia habitual, que lo de Rivas o Parla les debe parecer cutre. Por supuesto, la ciudad de Madrid tiene menor carga impositiva que Barcelona y, aunque suene a coña, la Unión Europea la destaca por la progresividad de sus impuestos, que es uno de los mantras de la izquierda, lo que a cualquier facha de pro le haria replantearse el voto a Martínez-Almeida y su



Sánchez ha comprado la Generalitat y alguien va a tener que aflojar la pasta

maldita zona de bajas emisiones. En cualquier aspecto de la vida social, cultural y económica que examinemos, la Comunidad Madrid gana por goleada. Por ejemplo, según los últimos datos del INE, es la región –otra vez junto con Baleares-, que menos niveles de absentismo laboral tiene y que menos bajas por enferme-

dad registra. Las que más son País Vasco y Canarias, seguramente, porque ni el dinero ni la belleza dan la felicidad. Por último, Madrides la Comunidad que más crece demográficamente, la que más inversiones extranjeras capta y la que mejores torreznos sirve, se pongan en Soria como se pongan. Los problemas, que los hay, se los dejo glosar al delegado del Gobierno, Francisco Martin, el lider de la quinta columna, que para eso le pagan. Expuesta la situación y dado que la Comunidad de Madrid, es decir, sus trabajadores y sus empresas, es la que más aporta a la caja común autonómica, por delante de Cataluña y Baleares, que son las únicas regiones paganinis, y que la Generalitat catalana se ha constituido bajo la premisa de bajarse del carro y poner la mano, va a ser preciso que Isabel Díaz Ayuso juegue de mano maestra, se ate los machos y se juramente, como los romanos, a que Aníbal Sánchez nunca cruce las puertas de la región, con su secuela de ruina y moralina de izquierdas, que uno no sabe qué es peor. La campaña está en marcha y las proclamas de domeñar «el paraíso fiscal madrileño», de acabar, como decía el socialista asturiano Barbón. «con la extractora de recursos madrileña», son consignas para justificar lo injustificable: que el sanchismo ha comprado la Generalitat de Cataluña al nacionalismo y alguien va a tener que aflojar la pasta. No sé cómo la presidenta piensa encarar la defensa y no veo que sea factible que los madrileños, hijos de todas partes, se pasen al nacionalismo excluyente, (incorporando las playas de Valencia y la bahía de Santander, claro). Talvez, podríamos fomentar el absentismo laboral y las bajas por depresión. Total, al País Vasco no le va tan mal y nadie le pide más dinero.

#### Las caras de la noticia



José Miguel Oca Entrenador de la selección femenina de Waterpolo

#### Las «guerreras del agua», de oro de principio a fin.

La selección de
Waterpolo de «Miki»
Oca ha conquistado
la medalla de oro en
los Juegos Olímpicos,
el último trofeo que le
quedaba por conseguir,
jugando todo el torneo
con la autoridad que da
ser las mejores.



Luis Amodio Presidente de OHLA

#### Contrato ferroviario en Suecia por 160 millones de euros.

española OHLA se ha adjudicado una nueva actuación ferroviaria por 160 millones de euros en Suecia, por la que se encargará de las mejoras en la red de trenes sueca y del inicio de una nueva línea de ferrocarril de alta velocidad.



María Jesús Montero Ministra de Hacienda

#### Domina el «bello arte» del absurdo.

La ministra de Hacienda ha vuelto a hacer gala de su habilidad para afirmar una cosa y su contraria, como la más fiel y primera trompetera de su lider y sus «cambios de opinión». El descaro con el que se maneja, la que debería ser ministra de todos, parece un guion de los hermanos Marx.

«De Bellum luce»

### ¿Yahora, qué?



Carmen Morodo

a humillación de Carles Puigdemont, revestida de bufonada, al Estado de Derecho y a la Justicia española solo pudo ser posible con la complicidad del Gobierno de Sánchez, del Gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. Los servicios de inteligencia y los servicios de información de Policía y Guardia Civil tenían la obligación de seguir al minuto los movimientos del ex presidente de la Generalitat, y todos los que tienen una mínima noción de cómo funcionan

estas cosas saben que la función del mago Pop-Puigdemont habría sido un rotundo fracaso sin que los actores que se han beneficiado de la bufonada no hubiesen hecho de colaboradores necesarios en su montaje.

Los Mossos han sido esta vez la ofrenda a los dioses para que Pedro Sánchez pueda ganar tiempo y mantener la expectativa de que la Legislatura sigue rodando. La entrada en prisión de Puigdemont habría dejado al emperador desnudo delante de todos los españoles, mientras que, como observador de la segunda fuga del delincuente, se sigue viendo con la capa de armiño bien colocada y las vergüenzas bien protegidas de la curiosidad ajena.

Tampoco ERC, que sale desgarrada de su apoyo a la investidura de Salvador Illa, podría haber cumplido su obligación, como todavia Gobierno de la Generalitat, en la detención del compinche del «procés». Si Puigdemont ya está arrastrando el nombre de los republicanos como peones del españolismo, qué estaría diciendo si hubiera sido mandado a la cárcel con mediación del cuerpo policial que

todavía controlaba ERC.

Puigdemont va contando que tiene miedo de lo que le puedan hacer en la cárcel, y que por eso no se dejará detener jamás. Pero la bufonada no tiene más recorrido para él, al contrario de la fuerza que tendría para la movilización del independentismo su imagen en la cárcel, como víctima de la supuesta represión españolista. Junts ha perdido la Generalitat, solo está en una de las tres diputaciones, y se quedó fuera del Ayuntamiento de Barcelona. Es un partido en un proceso de decadencia, donde las decisiones que tomen puedan marcar el punto de inflexión entre el seguir siendo o el dejar de estar. A Puigdemont le queda ya solo el cartucho de sus diputados en el Congreso. Hasta ahora ha demostrado que no es muy de cumplir lo que promete a los suyos, así que habrá que ver si se deja comprar por Sánchez por las mismas falsas promesas que echa en cara a ERC que acepte. Una vez más, Sánchez ha ganado en la mera supervivencia, y Puigdemont se cree el más listo, aunque esto da para una amplia discusión.

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

## Cataluña debe volver a la gestión política

medida que se van conociendo los nombres de quienes conformarán el próximo gobierno de la Generalitat de Cataluña se va instalando en la opinión pública la sensación, esperemos que cierta, de que es posible cerrar la etapa del procésy de que, más allá de las obligaciones declarativas, Salvador Illa puede devolver el Principado a la gestión política, a la normalización de las relaciones entre gobernantes y gobernados, que es lo que deseaba la mayoría de la sociedad catalana, como quedó bien expresado en las urnas. Que el nuevo presidente de la Generalitat incorpore a su gobierno figuras de peso político procedentes de la antigua Convergencia pujolista, que no quisieron embarcarse en la deriva suicida del procés, como Ramón Espadaler, o que prefirieron el acuerdo frente a la confrontación, como Miquel Sàmper, nos habla de la voluntad de integrar en su Ejecutivo una sensibilidad catalanista, no vinculada necesariamente a la izquierda, pero que debe marcar las líneas de ruptura con la formación de Carles Puigdemont. Las expresiones despreciativas sobre estos nombramientos por parte del secretario general de Junts, Jordi Turull, a los que se refiere, implicitamente, como «peseteros», abona lo que decimos. Por supuesto, el núcleo del Gabinete de Illa se nutre de la guardia pretoriana del PSC catalán, con Sílvia Paneque, la «Agustina de Aragón»

de los socialistas de Girona, como clave de bóveda, ya que ejercerá de portavoz del Governy titular de la macroconsellería de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda, asunto este último que se ha convertido en uno de los principales desafios en las grandes ciudades catalanas, como en el resto de las españolas, merced, en parte, a la nefasta gestión de los ejecutivos nacionalistas. Ciertamente, no es momento para dejarse llevar por el optimismo, porque la cuestión de la financiación singular de Cataluña, problemática donde las haya, y el hecho de que la estabilidad de la Generalitat dependa de la solidez del apoyo de ERC, partido en horas bajas que afronta una compleja renovación interna, y de las contrapartidas a satisfacer de los Comunes, auguran fuertes tensiones, sobre todo, a la hora de elaborar los Presupuestos autonómicos. Además, también opera en la situación catalana que el Gobierno de la Nación depende de los votos de Junts, circunstancia que complica cualquier análisis. Pero, cuando menos, a Salvador Illa se le presenta la oportunidad de llevar a cabo una gestión de los intereses públicos de Cataluña sin el lastre de la confrontación estéril del procés. Debe, y puede, gobernar para todos los ciudadanos, no solo para la cohorte de sus votantes, lo que, sin duda, será una agradable novedad para las gentes del Principado, que han visto como, poco a poco, en esta última década, se deterioraban todos sus índices de bienestar.

#### Puntazos Óscar Puente o el caos

Lieva demasiado poco tiempo al frente de Transportes el ministro Óscar Puente como para que sea injusto cargarle con toda la responsabilidad del caos ferroviario que mantiene en la incertidumbre a miles de pasajeros que dependen del tren para su vida laboral o familiar. Ciertamente, Renfe sufre pérdidas millonarias, se deterioran sus indices de puntualidad, hay problemas de acoplamiento en los nuevos trenes Avril de Talgo y, por si fuera poco, el mantenimiento de la red, por parte de Adif, no atraviesa, precisamente, un momento de excelencia. Pero sí se puede responsabilizar al ministro Puente de algo mucho más grave que los problemas cotidianos del sistema, como es su falta de idoneidad para desempeñar un cargo político, es decir, al servicio de todos los ciudadanos. Puente es un «hooligan» de sí mismo, de su ideología y de su manera de tratar a quienes no piensan en sus términos, que son casi todos los españoles.

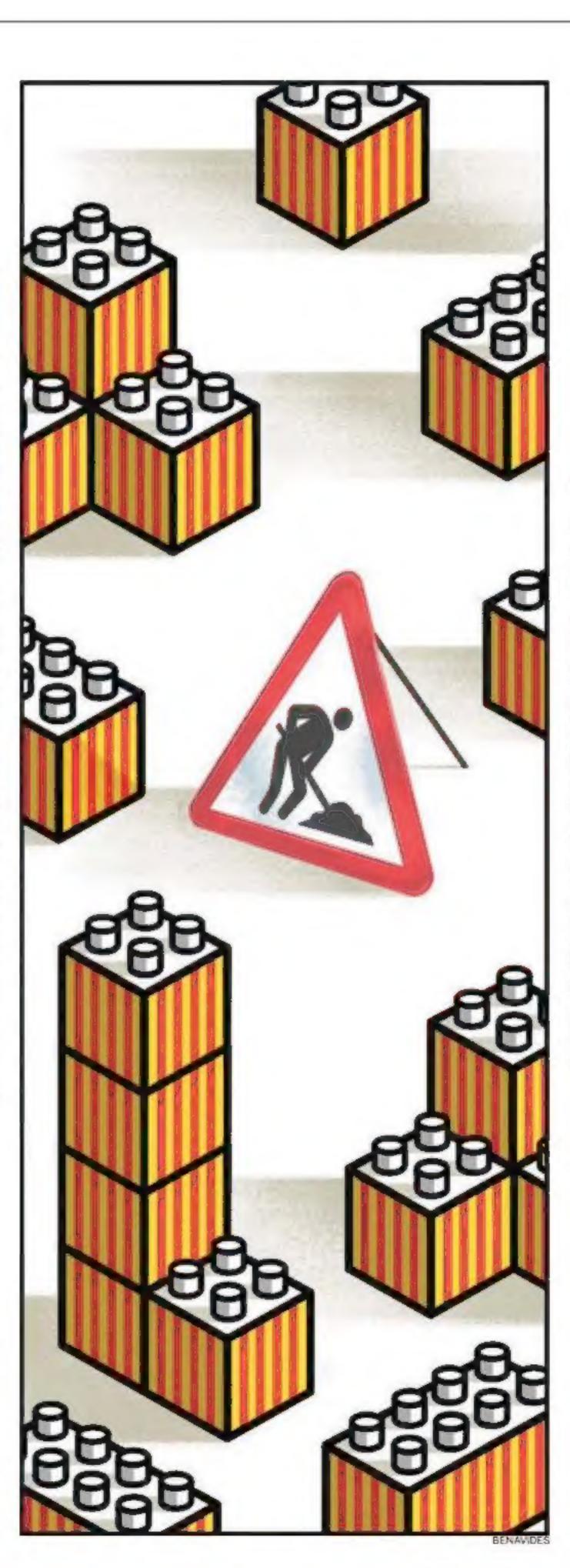

#### El submarino La «guerra soterrada» de los de ERC

En ERC -donde, según otros sectores «indepes», son grandes expertos en ello- siguen respondiendo a los navajazos de Junts con cuchiliadas sibilinas. Estos días ha faltado tiempo para que ciertos cargos republicanos hayan ido deslizado a ajenos y propios cuestiones como la «opera bufa» de Carles Puigdemont, los rumores de negociación con diversas entidades, el papel de ciertos columnistas favorables a lunts en la prensa independentista catalana o la elevada media de edad de los asistentes a la convocatoria del jueves pasado.

#### **Fact-checking**

Keir Starmer Primer ministro



#### La información

El gobierno laborista británico estudia abrir campos de detención en las Islas Malvinas ante la previsión de nuevas oleadas de protestas xenófobas.

Según una información publicada por el periódico «The Telegraph», y ampliamente difundida por las redes sociales, el premier británico, Keir Starmer, estaría considerando construir campos de detención en Las Malvinas, en el Atlántico sur. para enviar a las miles de personas detenidas en las protestas racistas, ya que las prisiones estarían al borde de su capacidad.

#### La investigación

Se trata de un bulo fabricado a partir de una falsificación de la portada de «The Telegraph», uno de los diarios de mayor prestigio de Reino Unido. El millar largo de detenciones por la oleada de violencia xenófoba desatada en Inglaterra tras el asesinato a cuchilladas de tres niñas menores de nueve años en un campamento de verano, ha desbordado en ocasiones a la Policia y saturado el sistema penitenciario, pero el gobierno no prepara «campos de concentración»,

#### El veredicto



FALSO. La batalla contra la inmigración irregular en Reino Unido, que ha movilizado a los sectores más extremistas del nacionalismo inglés, también se libra en las redes sociales, con bulos de diversa factura.

#### A través del espejo

#### Cuando volábamos con la alta velocidad



Alicia Marti

país con más kilómetros de alta velocidad de Europa y el segundo del mundo después de China soñó con convertirse en un lugar en que el tren fuese el medio de transporte imbatible. Cadainauguración de AVE aun supone un acontecimiento para aquella ciudad que recibe su llegada como si supusiese la llegada de una nueva era. Ya nada volverá a ser como antes, los viajes de turismo y de negocios cambiarán para siempre. Y al contrario, la ciudad que sigue sin él denuncia la discriminación a la que sigue condenada. Son las islas ferroviarias y hay más de una en España. Sin embargo, justo cuando muchos ya nos habíamos subido a ese tren rápido, fiable y confortable sin igual, demasiadas cosas han empezado a fallar.

No se trata de poner en duda la necesidad de ejecutar la estación pasante de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, tampoco la transformación de Chamartín, pero la evidencia de los acontecimientos ha dejado claro que se hizo demasiado tarde. Si no, que nos lo cuenten a los valencianos condenados a usar Chamartín con el único argumento de que a alguien le tenía que tocar.

Poner patas para arriba una estación cuando la liberalización ferroviaria es un hecho genera diariamente molestias a miles de viajeros. Un dato: la entrada de nuevos operadores ha duplicado el tráfico entre el eje Madrid-Valencia.

Viajar en alta velocidad entre ambas ciudades se ha convertido en una aventura. Ese tren de primera hora de la mañana que aseguraba la llegada puntual a Madrid ya no es de fiar. Llegar sin retraso empieza a ser la excepción y qué decir de la salida desde Chamartín. Es imposible esperar haciendo algo que no sea mirar los paneles informativos, pues raro será si encuentras una cafetería en la que sentarte o una silla en la que te veas con derecho a ocupar. Siempre hay alguien que la necesitará más.

Pero el deterioro de este servicio ha llegado también a la calidad del propio viaje. La instalación de red wifi confirmó que estos trenes estaban hechos para ser oficinas itinerantes, hasta que empezaron a convertirse en lo más parecido a una coctelera, donde no hay quien mantenga estable el ordenador sobre la mesa.

El AVE se ganó su buena fama a pulso y ahora la está perdiendo también por méritos propios. Con todo, aún tenemos que dar gracias a los que disponemos de este servicio y cruzar los dedos para que esta situación no dure más de una década. Mientras, algún ministro podría admitir la necesidad de soluciones urgentes porque lo de pedir disculpas solo sirve para las redes sociales.

El trípode

#### El final de los revolucionarios JJ.00. de París



Jorge Fernández Díaz

yer finalizaron los H.OO. de Paris cuya ceremonia de lnauguración ya forma parte de la Historia olímpicaparasolaz de los admiradores de la Revolución, de la Ilustración y del iluminismo frente al «oscurantismo» deuna Cristiandad que «solo» contribuyó al desarrollo de la civilización y la cultura con las maravillosas catedrales románicas y góticas, y promoviendo los gremios profesionales y espléndidas bibliotecas. Su blasferna parodia de la Última Cena ha tenido más impacto mediático que una parte de las competiciones deportivas que debieran ser las auténticas protagonistas de los Juegos. Hasidos induda un signo de los tiempos que vive Europa y en general todo el mundo Occidental desgajado de sus raíces jude ocristianas y con ese espectáculo anticristiano. Tanta flustración en suAgenda2030nose havisto debidamente reflejada en la Villa Olímpica donde han sido objeto de una crítica generalizada las condiciones climáticas y alimentarias por parte de los atletas hasta el punto de que no pocos de ellos de diversas delegaciones buscaron alojamiento en otros lugares. En ese contexto ideológico organizativo, ha destacado el tenista serbio Djokovic que

ganó la medalla de oro en la final frente a Carlos Alcaraz. Reconozco que hubiera deseado la victoria de nuestro gran jugador, pero la desacomplejada personalidad del serbio puso de manifiesto admirablemente la expresión pública de su fe como cristiano ortodoxo. Nadal, junto a Zidane, al final de aquella inauguración fue ei contrapunto, dándole el único tono deportivo a aquella interminable y lluviosa ceremonia. Su espíritu revolucionario tuvo una lamentable plasmación nada menos que en la imagen de una mujer guillotinada, con su cabeza sostenida entre sus manos -mientras cantaba-, y que pretendía representar a la reina María Antonieta. Ese terrible suceso se produjo en 1793, unos meses después de pasar por el patíbulo su maridoelrey Luis XVI al que siguió su hermana madame Elisabeth, quien no quiso huir sino que se mantuvo junto a ellos en la prisión del Temple para acompañarlos en la tribulación corriendo su misma suerte. Todo un espectáculo muy feminista como corresponde a la «Liberté», el principio revolucionario cuya palabra además se proyectó sobre esa grotesca imagen. «Feminismoylibertad» mostrando a una mujer reina, guillotinada por los demócratas revolucionarios por no compartir sus valores. Muy feminista también aquel combate en el que la italiana Carini, se retiró a los 46 segundos, tras recibir un tremendo puñetazo de su contrincante argelino de sexo «indefinido» transgénero. España con 18 medallas, no ha igualado todavia las 22 de Barcelona'92.

#### **LARAZÓN**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Durachos Resorvados. Queda prohibida la reproduce ion, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial. Rotal o percial, de los contenidos de esta publicación. por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas. recopilaciones, resumenes o revistas de prensa con fines. comerciales a las que el editor se apone expresamente conforme a los artículos 8 y 32,1 de la LPJ.

Presidente: Mauricio Casals

Director:

Francisco Marhuenda

Director adjusts: Sergio Alonso

Subdirectores: Pedro Narvaez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director:

Delegaciones: Andalucia: José Lugo;

Castilla y León: Raud Mata. Valencia y Murcia. Alicia Marti y Man Cruz Guillot

Jefes de redección:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer. M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martin, E. Montalban, P. Rodriguez,

Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera

Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemi Herreruela (Distribución y Miguel Ángel Martinez (Financiaro).

TRIBUNA 5

### El estoico Epicteto y su recepción hasta nuestro Quevedo



#### David Hernández de la Fuente

Epicteto reúne la doctrina estoica de este gran filósofo de época romana que, junto con el cónsul Séneca y el emperador Marco Aurelio, forma la tríada imprescindible del estoicismo romano, variada tanto en su aproximación literaria como en su extracción social, pero de común impetu filosófico. El Manual recoge un resumen de sus lecciones orales a cargo de su entusiasta discipulo Arriano, que consideraba esencial transmitirlas para la salvación a través de la filosofía. Este pensador, al que he traducido reciente-

mente en un volumen de próxima aparición en la editorial Arpa, representa un caso inaudito de éxito desde su propia época «lo conoció seguramente Adriano y lo cita Marco Aurelio» hasta la posteridad neoplatónica y cristiana.

Desde la adaptación tardoantigua de la filosofía pagana, habrá varias paráfrasis cristianas de su Manual: estos textos serán muy importantes a partir del redescubrimiento de Epicteto en el tardío medioevo y en el Renacimiento y darán carta de naturaleza, junto con la interpretación cristiana de Séneca, para un

neoestoicismo de cuño cristiano. En este sentido, desde las traducciones latinas de humanistas italianos del quattrocento, como Nicolò Perotti y Angelo Poliziano (1450 y 1497), se empieza a difundir entre los humanistas cristianos, calando en personajes tan dispares como Erasmo de Rotterdam, Ignacio de Loyola y, sobre todo Justo Lipsio (1547-1606), que escribirá parte de su obra acerca de la filosofía estoica tratando de vincular su ética al cristianismo. Los ecos de Epicteto, su figura y su obra son muy variados. Por ejemplo, el citado Erasmo, que parafrasea su título en su Enchiridion militis christiani, mientras que Juan Luis Vives lo usa en su Introductio ad sapientiam y en Collectanea moralis philosophiae y Montaigne es deudor de su pensamiento en sus Ensayos. La filosofía moral desde el final de la Edad Media al Barroco intentará conciliar el estoicismo. sobre todo senequiano, con el cristianismo.

Sobre todo en esta época de guerras de religión. El momento álgido del neoestoicismo lo marca la publicación del *De constantia* de Lipsio (1584) y la traducción francesa de Guillaume Du Vair (1586).

Hay que decir que la rehabilitación renacentista de Epicteto fue muy importante en España, donde el Manual se publica por primera vez en 1555 con una edición del texto griego de Hernán Núñez llamado «el Pinciano», el gran helenista de la Universidad de Salamanca, y una versión latina a cargo de un estudioso italiano, Jacobo Ferando, con los oficios impresores de Alejandro Canova, en el marco del Colegio Trilingüe de Salamanca, creado en 1511 para el estudio del latín, el griego y el hebreo. Un año después recibe a Epicteto el dominico Luis de Granada, que incorpora máximas y citas en sus sermones y en su Guia de pecadores (1556). No tardaron mucho en aparecer traduccio-

partir de él, Epicteto tendrá cierta influencia en la literatura y en la historia de la traducción en España, como han estudiado Menéndez Pelayo y más recientemente Fuentes González, con alguna otra traducción como las de Pedro de Rúa y Antonio Brum, aun en el siglo XVII, o la de José Ortizy Sanz, también traductor de Marco Aurelio, a finales del siglo XVIII. En cuanto a las Disertaciones o Diatribas de Epicteto cabe mencionar la traducción de algunos pasajes como Las Pláticas de Epicteto a cargo del humanista Pedro de Valencia (1555-1620), discípulo del Brocense, como ha estudiado Nieto Ibáñez, junto con su tradición anterior y la influencia en otras obras suyas.

En suma, que con su influencia en el judeohelenismo, neoplatonismo y cristianismo, en un largo recorrido que llega hasta el Renacimiento y el Barroco de Lipsio o de nuestro Quevedo, Epicteto aparece como un



nes castellanas de Epicteto, la de Francisco Sánchez de las Brozas, llamado «el Brocense», catedrático en Salamanca desde 1573, se publica en 1600. Es una traducción muy libre, que viene a enmendar de alguna forma la más apretada al texto de Gonzalo Correas, catedrático de griego desde 1601, que publica en 1630 en Salamanca junto con la Tabla de Cebes y su propuesta de renovación de la ortografía castellana.

La tercera versión, más interesante para nosotros, es esta vez en verso y a cargo del gran Francisco de Quevedo y Villegas, publicada en 1635, en Madrid y Barcelona, junto con el texto de Focilides. Es una buena prueba del conocimiento del griego del gran poeta madrileño, y de su interés, en la línea de Lipsio, por un nuevo estoicismo cristiano. Quevedo publicó junto con su versión una defensa de los estoicos contra Plutarco, y otra de Epicuro «contra la común opinión». A

autor imprescindible de la larga historia posterior del estoicismo. Hay que ponderar especialmente la traducción en verso castellano del Manual de Epicteto, por el gran poeta Quevedo, que quería que nos quedaran grabadas a fuego las máximas de ese sabio filósofo del estoicismo que pueden hacer nuestravida mucho más libre. El propio Quevedo lo creía así y esgrime en su introducción a su versión en verso, como principal razón de haberla realizado, la siguiente: «Hícela en versos consonantes, porque el ritmo y la armonía sean golosina a la voluntad y facilidad a la memoria». En un texto posterior daremos detalles de esta excelente traducción, muestra del estoicismo de Quevedo y hoy lamentablemente dejada de lado.

David Hernández de la Fuente es escritor y Catedrático de Filologia Clásica en la UCM.

#### El observador Pajaritos

ajaritos por



Raul Mata

aqui, pajaripor tos allá...». Quien no ha bailado en alguna verbena de fiesta de pueblo al son de María Jesús y su acordeón. A los más jóvenes a lo mejor les suena más la canción del verano «Pajaritos en el Aire», de Andy Rivera. Como se pueden imaginar, de pajaritos, o más bien de «pajarracos», voy a hablar. Las aves son de los tipos de animales más numerosos y escurridizos que hay. Las hay rapaces, algunas en peligro de extinción, las hay exóticas, repletas de colorido, las hay comunes y las hay domésticas. Estas últimas suelen dar alegría a las casas, con sus cánticos mañaneros. Eso si, siempre desde sus modernas y cómodas jaulas para evitar posibles fugas. Pero estas no son las únicas, Últimamente están surgiendo nuevas especies, cuya mejor denominación es la de «pajarracos», que campan a sus anchas, creyéndose más importantes que los demás y sin tener que cumplir con nada ni nadie. Para hacer frente a estas últimas especies, los Mozos de Escuadra, días atrás pusieron en marcha la «Operación Jaula», con el objetivo de detener al «pajarraco» más rebelde que en la actualidad existe en España. Pero, una vez más, el «gorrión» ha demostrado ser más listo que su compañero de vuelo Sánchez. Y ante la pasividad de los agentes catalanes y la permisibilidad de un Gobierno que lo único que ha hecho ha sido lanzar balones fuera, como hace siempre, el «gorrión» levantó el vuelo hacia Waterloo, para reirse de toda España. Lo que demuestra que una vez más los «pajarracos» siempre van por delante, y les comen la tostada a los que suelen cumplir con las normas e intentan trabajar por el bien y la unidad del nido. El «gorrión Puigdemont» cree que se ha salido con la suya y que ha sobrevolado por encima de los españoles, pero los que aún creemos en la Justicia-pobres de nosotros-, esperamos que t la ley caiga sobre estas aves. Hastaque llegue ese momento, para lo cual tendrá que haber un Gobierno serio en España, no nos queda otra que intentar olvidamos delos «pajarracos» o ir a Benidorm para bailar al son de Maria Jesús.

Debilidad parlamentaria. Nombra un Ejecutivo de socialistas afines y lanza guiños a los independentistas, de los que depende para poder aguantar

## Illa pone en marcha un Govern para resistir

Alex Cárcel, BARCELONA

Inuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, empieza hoy su andadura al frente del Ejecutivo catalán nombrando oficialmente a sus consejeros, que ya se hicieron públicos en la jornada

de ayer. Tras ser investido el pasado jueves y tomar posesión en Palau el sábado, Illa pone en marcha un mandato en el que ha prometido «gobernar para todos», «cohesionar a la sociedad catalana respetando sus diferencias» y acometer la «tercera gran transformación de Cataluña», de la que habló incansablemente durante la campaña de las elecciones del pasado 12 de mayo. No obstante, el principal reto de los socialistas al frente de la Generalitat será conseguir las mayorías parlamentarias para poder llevar a cabo todas estas promesas, lo que no les será fácil, pues depende de los apoyos que le prestaron tanto ERC como los Comunes a cambio de cumplir un acuerdo que incluye, entre otros, la financiación singular.

Así, ERC exigirá que la primera carpeta que aborde Illa sea la de ese «concierto económico solidario», un proceso que requiere tiempo, pero los republicanos no tendrán mucha paciencia. Las discusiones internas en la formación de Marta Rovira motivarán una actitud desconfiada hacía un acuerdo que pese a la buena sintonía entre equipos negociadores,

solo fue respaldado por el 53,5% de la militancia de ERC. Asimismo, los republicanos celebran un Congreso Nacional en unos meses, y la dirección que surja del mismo podría doblegarse ante la presión de Junts por volver a hacer de ERC su muleta izquierda. Los posconvergentes, por su parte, ya prometieron ejercer una oposición feroz respecto a un Govern que consideran «españolista y sucursalista», y los Comunes también querrán vender cara su piel con «cambios drásticos» de forma inmediata en materias como la vivienda. «Es un acuerdo de investidura», recordó el sábado su líder, Jéssica Albiach, «no de legislatura ni de gobierno».

Con esas, Illa ha organizado un Ejecutivo que, en primer lugar, tendrá dos carteras más que el de su predecesor Pere Aragonès. En el mismo, tal y como prometió en campaña enfatizando en el térmi-



Albert Dalmau Presidencia



Nuria Partón Interior y Seguridad



Ramón Espadaler
Justicia y Calidad Democrática



El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, el dia de su toma de posesión

no «transversalidad», incorpora desde perfiles más técnicos e independientes hasta compañeros de partido sin apenas experiencia de gobierno, como Alicia Romero, portavoz del grupo socialista en el Parlament, que ocupará la cartera de Economía y Hacienda. Mano derecha de Illa la pasada legislatura, el president cederá a Romero la responsabilidad de abordar con el Gobierno central de forma bilateral el «concierto económico». Se trata de un perfil dialogante y del ala más catalanista del PSC.

Por otra parte, una de las novedades de la composición del Ejecutivo es la concentración de las carteras de Territorio, Transición Ecológica y Vivienda en una sola Consejería, de la que será titular la también baronesa del PSC en la demarcación de Gerona, Sílvia Paneque, que asimismo ejercerá como portavoz. A Paneque, en un principio la diputada propuesta Romero, Espadaler y Paneque destacan en un Govern que ficha al exconsejero de Torra Miquel Sàmper

Hoy tomarán posesión de sus nuevos cargos e Illa presidirá mañana su primera reunión



Alicia Romero Economía y Hacienda



Sílvia Paneque Territorio, Vivienda y Transición



Miquel Sàmper Empresa y Trabajo

por los socialistas para presidir la Mesa del Parlament, la acompañará también Miquel Samper en Empresa y Trabajo. El consejero de Interior durante la presidencia de Quim Torra abandonó Junts por discrepancias con la dirección y ahora, como independiente, se incorpora a un Ejecutivo socialista para el que -esta vez del entorno de Aragonès- Illa también ficha a Francesc Xavier Vila y Sónia Hernández Almodóvar como consejeros de Política Lingüística y Cultura, respectivamente.

El histórico dirigente de Unió, Ramón Espadaler -desde la ruptura de CiU de la mano de los socialistas en las elecciones-, ocupará la cartera de Justicia y Calidad Democrática. Será su tercera vez como consejero tras haber formado parte del último Govern de Jordi Pujol y del primero de Artur Mas. Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo, dejará sus responsabilidades en Bruselas para incorporarse al Ejecutivo como consejero de Acción Exteriory UE. Quien si podría, a priori, compatibilizar sus funciones es la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlón, que será la nueva titular de Interior. Albert Dalmau, hasta ahora gerente del Ayuntamiento de Barcelona, ocupará la Consejería de Presidencia, y Esther Niubó hará lo propio con el Departamento de Educación.

En un Govern compuesto por nueve mujeres y ocho hombres, las consejerías las completarán Olga Pané, en Salud; Mónica Martinez, como responsable de Derechos Sociales; Núria Montserrat, al frente de Universidades; el exqugador de baloncesto Berni Álvarez, en la nueva Consejería de Deportes; Eva Menor, exalcaldesa de Badia del Vallès, en Igualdad y Feminismos, y Oscar Ordeig, en Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. El presidente del grupo parlamentario socialista será, asimismo, el diputado Ferran Pedret.

Una vez tomen posesión en la jornada de hoy en sus respectivas carteras, la intención del Ejecutivo es «ponerse a trabajar lo antes posible», según apuntan fuentes próximas al mismo. Illa tiene la intención de celebrar ya en la jornada de mañana su primer Consejo Ejecutivo en el Palau de la Generalitat con todos ellos y poner sobre la mesa las prioridades del nuevo Govern de la Generalitat. que a pesar de la solidez que aparentemente presenta deberá «resistir» ante la debilidad parlamentaria de los socialistas, algo que indudablemente puede marcar la duración de este Ejecutivo.

#### Análisis

#### Objetivo: taponar a ERC y Junts

#### Toni Bolaño

Afinales de mayo, Miguel Tellado sentenció a Salvador Illa: «Se le está poniendo cara de embajador». Un mes después, la aspirante a la Presidencia del PP catalán, la eurodiputada Dolors Montserrat, añadía: «Illa no pinta nada», para repicar el mensaje de que su salida de la política catalana estaba cantada. Algunos medios y periodistas se hicieron eco de estos deseos que poco tenian que ver con la realidad. Los ataques eran duros desde el PP y también desde Junts, que hacían mofa sobre Illa: «Estariamos encantados de que fuera el embajador español en la república catalana». Hoy, Salvador Illa es presidente de la Generalitat y esta mañana toma posesión su nuevo Gobierno, que mañana hará su primera reunión.

El presidente catalán ha construido un Govern que tiene tres retos: enterrar el «procés», reforzar los servicios públicos muy deteriorados en esta década de veleidades independentistas y afrontar la tercera transformación de Cataluña, como el candidato repetia durante la campaña. Para lograrlos, el nuevo Ejecutivo monocolor de Illa ha lanzado varios mensajes a la sociedad catalana, a los socios y también a la oposición.

El primero, a ERC, ascendiendo a dos responsables del Govern de Aragonès a consellers de Política Lingüística (Francesc Xavier Vila) y Cultura (Sonia Hernández). El segundo, a la órbita de la derecha nacionalista y directamente a Junts, al nombrar al que fuera conseller de Interior con Joaquim Torra y luego hasta las elecciones con Aragonés, Miquel Samper. Illa dice con este nombramiento que no renuncia a abducir a los votantes nacionalistas quemados con el «procés» y perplejos con los vaivenes esotéricos de Puigdemont. Además, Samper es un hombre con buena relación con el mundo empresarial catalán, sobre todo con la patronal CECOT, integrada en Foment del Treball, lo que indica que Illa quiere superar la inercia en la que está instalada la política catalana. Ramón Espadaler, nuevo conseller de Justicia-también lo fue de Interior con Artur Más. ysuformación Units per Avançar

lleva años coaligada con el PSC, incluso en los años más turbios del «procés». Espadaler tendrá que gestionar todo lo referente con la judicatura y Puigdemont aportando templanza.

Illa rompe la dinámica de la política exterior catalana con el nombramiento de Jaume Duch, actual portavoz del Parlamento Europeo y director de Medios de Comunicación y, por tanto, un experto en las instituciones europeas. El mensaje es claro, Cataluña necesita política exterior, pero junto a la española.

Illa gobernará con su núcleo duro y de confianza desde 2021: Núria Parlón, Interior; Silvia Paneque, portavoz y Territorio; Albert Dalmau, Presidencia; Alicia Romero, Economía; Eva Menor, alcaldesa de Badia del Vallès, Igualdad -muy próxima al secretario de organización del PSC, José Luís Gimeno; su jefe de Gabinete, Eduard Rivas, alcalde de Esparraguera, y el secretario del Govern, Javier Vilamajor, el hombre que controlará la maquinaria del nuevo Ejecutivo.

La sociedad civil también tiene su papel: La doctora Olga Pané, Sanidad: lacientifica Nuria Montserrat, Universidades; el primer secretario del PSC de Lérida, Oscar Ordeig, Agricultura, un hombre con gran predicamento con un sector maltratado por los últimos gobiernos; Berni Álvarez, Deportes; Mónica Martínez, economista del equipo de José Luís Escrivá, Derechos Sociales, y Esther Niubó, responsable en el Gobierno en la sombra en materia de Educación, que ha cuajado relaciones en un sector con multitud de problemas enquistados.

Illa quiere empezar con fuerza para recoser Cataluña y ha empezado rompiendo la política de bloques con un núcleo duro del PSC -están representadas las principales federaciones- pero abriéndolo a perfiles técnicos, profesionales e independientes, e intentando atraer a la sociedad civil, deseosa de un cambio en el fondo y en las formas. Lo primero que tendrá que recoser es la relación con Junts. Lo sucedido con Puigdemont ha roto al independentismo y puede romper al Gobierno de Sánchez. Illa tiene como primer deber restablecer los puentes con Junts. Seguro que alguna llamada ha habido en estos días entre Illa y Puigdemont.



## El «botín» de Puigdemont: un president «españolista» con un separatismo que agoniza

Tras siete años huido, no ha logrado sus objetivos. El independentismo está



#### Javier Gallego. MADRID

Tras más de 2.274 días huido de la Justicia española, Carles Puigdemont regresó el pasado jueves a España, aunque solo para burlarse de los Mossos d'Esquadra y de la Justicia española, y volver a fugarse. Casi siete años lejos de Cataluña que, políticamente, parecen haber sido en vano porque ni ha conseguido reconquistar la Presidencia de la Generalitat en las pasadas elecciones del 12 de mayo ni ha logrado que el independentismo avance. Sus únicos logros se pueden circunscribir esencialmente al ámbito judicial, ya que hasta ahora ha conseguido sortear un juicio ante los jueces españoles y ha arrancado la Ley de Amnistía a Pedro Sánchez, una norma que, previsiblemente, acabará beneficiándole y dejándole sin entrar en prisión.

De hecho, el propio recibimien-

to que tuvo el pasado jueves es una imagen que resume con meridiana claridad el estado que atraviesa el independentismo, de máxima debilidad y desmovilización. Apenas 3.500 personas se acercaron al Arco del Triunfo de Barcelona para arropar a Puigdemont y el fugaz discurso que dedicó a sus simpatizantes. En este sentido, en las elecciones de diciembre de 2017, dos meses antes de que se marchara a Bruselas, el independentismo cosechó 2.079.340 votos (sumando a Junts, ERC y CUP), mientras que el pasado 12 de mayo se quedó en 1.360.806. Es decir, el separatismo ha perdido 700.000 votos en los 2.274 días que Puigdemont ha estado huido de la Justicia española y, por tanto, parece que su plan está lejos de movilizar y ampliar la base del independentismo.

Como consecuencia de esa pérdida de votos, el independentismo ha perdido la Presidencia de la

Generalitat y la mayoría absoluta en el Parlament, algo que no ocurría desde 1980. Las primeras elecciones autonómicas en Cataluña tras el regreso de la democracia dieron a Convergência (43) y Esquerra (14) 57 escaños de los 135 que tiene el Parlament. En todas las siguientes citas electorales, los antiguos nacionalistas catalanes,

Puigdemont llevaba 2.274 días huido cuando entró en Barcelona e hizo su breve mitin

El socialismo se ha hecho con todo el poder: Generalitat, Barcelona, Lérida y Tarragona

convertidos en 2012 en independentistas, y los republicanos han sumado siempre 68 o más escaños, que es la cifra que marca la mayoría absoluta en el Parlament. En cambio, el 12 de mayo de 2024, las cuatro formaciones separatistas con representación en la Cámara catalana se han quedado en 61 diputados, a siete de la mayoría absoluta.

Es decir, el independentismo tiene menos fuerza y está todavía más dividido que hace siete años, cuando se marchó Puigdemont. Ahora hay cuatro partidos con representación parlamentaria, cuando tradicionalmente había habido dos: CiU y Esquerra, hasta que irrumpió la CUP en 2012. Y la «performance» del pasado jueves solo ha hecho más que agrandar la división dentro del separatismo, ya que ha sentado muy mal en Esquerra y los puentes con Junts están prácticamente rotos.

En paralelo a la pérdida de fuer-

za del separatismo, la Presidencia de la Generalitat ha quedado en manos del socialista Salvador Illa. quien ganó las elecciones con hoigura y ha sido ya investido. Un Illa al que Puigdemont ha tildado de «españolista». Pero el PSC no solo ha conquistado la Generalitat, sino que ha arrebatado mucho poder a todo el separatismo, ya que gobierna en Barcelona, Tarragona y Lérida, y atesora importantes alcaldías (también ganó en Gerona, pero perdió la vara de mando tras un pacto separatista). No solo el PSC se ha reforzado, sino que también el PP ha ganado mucho terreno, tanto municipalmente (ostenta cinco alcaldías, entre ellas, Castelldefels y Badalona) como parlamentariamente, convirtiéndose en cuarta fuerza (pugnando por la tercera plaza con Esquerra) con 15 escaños.

Las urnas son el mejor termómetro para medir el sentimiento de la población, pero también hay



Carles Puigdemont emitió un video desde Waterloo tras volver a fugarse

otros indicios que avalan la pérdida de músculo del independentismo: en este sentido, en octubre de 2017, el sondeo del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CIS catalán) situaba el «sí» a la independencia en un 49%, en máximos y muy por encima del «no» (43%), mientras que ahora mismo el rechazo a la ruptura con España está en el 53% y el apoyo está solo en el 40%. Es decir, el proceso independentista ha perdido muchos adeptos en los últimos siete años y también ha dejado de estar entre las principales preocupaciones de los catalanes: en octubre de 2017, era la primera inquietud para el 48,9% de los ciudadanos, mientras que ahora solo lo es para el 9%.

Por tanto, el balance de Puigdemont comandando al separatismo desde Bélgica parece infructuoso. No obstante, tal y como ha expuesto en las últimas horas, no da por acabado el «procés», pero asume que empieza otra etapa.

En todo caso, también es verdad que, a nivel partidista, con Junts, ha conseguido resistir, aunque sigue estando lejos de los más de 43 escaños que siempre han obtenido Artur Mas y Jordi Pujol con Convergência (han llegado hasta los 72). En las últimas elecciones, llegó a los 35 escaños, su mejor resultado en unas autonómicas.

Puigdemont tampoco se ha caracterizado nunca por ser un hombre de partido, a la vista de las múltiples organizaciones que se han ido quedando por el camino durante los últimos siete años, pero sí parece que resiste como hombre fuerte del independentismo. De hecho, sus propios votantes, según reflejan las encuestas, sitúan en un lugar destacado de sus preocupaciones la independencia de Cataluña, mientras que los electores de Esquerra o la CUP apuestan más por temas sociales (sanidad, vivienda...).

## El PP alienta una «rebelión» en el PSOE contra Sánchez

Reta a los barones, diputados, senadores y alcaldes socialistas a romper el «silencio cómplice» tras la huida del líder de Junts

L.G. MADRID

El PP está buscando forzar una reacción interna en el PSOE contra Pedro Sánchez dado el nivel de sumisión al independentismo. Tras el acuerdo con Esquerra

para ceder la soberanía fiscal, ahora el presidente del Gobierno ha hecho la vista gorda ante la «performance» de Carles Puigdemont, quien irrumpió en Barcelona para protagonizar un mitin y huyó sin ser detenido y burlándose de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante este escenario, el PP alienta una «rebelión» interna en el PSOE para tratar de que sea el propio partido quien frene la deriva del presidente: «Sánchez e Illa, todos los barones socialistas, diputados, senadores y alcaldes socialistas, todos, con su sílencio cómplice, están

comprando la humiliación que está haciendo Puigdemont. Ellos lo permiten», afirmó Dolors Montserrat en declaraciones ante los medios desde Alicante.

La líder del PP en Europa ahondó en esa ídea de que son Sánchez, sus ministros y los barones socialistas quienes permiten la «humiliación» de Puigdemont y las cesiones de impacto que ha hecho, como la amnistia o la «independencia fiscal» de Cataluña. «En cualquier otro país, nunca hubiera ocurrido que le pongan una alfombra roja a un huido. El PSOE es rehén de aquel que humilla a España. Si lo permiten, el

Dolors Montserrat, ayer, en Alicante

primer responsable es Sánchez, sus ministros y todos sus presidentes autonómicos», dijo.

Sí es cierto que, en las últimas semanas, además de Emiliano García-Page, quien se ha mostrado siempre muy crítico con Sánchez por sus pactos con los independentistas y ha salido a denunciar tanto la «performance» de Puigdemont como el acuerdo fiscal con Esquerra, han elevado la voz otros barones socialistas, como Adrián Barbón (Asturias). Estos movimientos si invitan a pensar que las aguas empiezan a bajar más revueltas que tiempo atrás dentro del

PSOE: hasta hace poco, había mucho socialista crítico con Sánchez, pero guardaban sus opiniones en privado. En cambio, ahora ya, además del propio Page, públicamente empiezana elevar la voz figuras de peso.

«Sánchez no gobierna, lo único que hace es
humillar. Está entregando la independencia por la puerta de
atrás, la independencia
de Cataluña», señaló
Montserrat, quien considera que el presidente
del Gobierno «rompe»
España con «cada cesión y negociación».
«Le decimos a Sánchez
y a Illa que a la política
se viene a servir, no a

servirse a uno mismo, como hace todo el PSOE», añadió la reciente ganadora de las elecciones europeas en España. «Ayer mismo, no vimos la toma de posesión de un presidente de una comunidad, sino que vimos un escenario en que se veía a chantajistas y chantajeados repartiéndose el poder y los privilegios», continuó.





#### Fernando Cancio, MADRID

n el más de medio siglo que lleva en las Fuerzas Armadas, el almirante general Teodoro Esteban Calderón (Cartagena, 1954) ha sido testigo de su evolución, pero también de las amenazas. Por eso, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JE-MAD) pide más personal para hacer frente a los nuevos retos y riesgos. Pero no se olvida de los clásicos, muchos de los cuales vienen del sur, del Sahel, una región clave a cuyos paises, insiste, «no hay que dejar en manos de Rusia». Y avisa: «Seguimos teniendo carencias».

#### ¿Cómo ha visto evolucionar a las Fuerzas Armadas?

Lo han hecho igual que la sociedad. Ha sido una evolución con un éxito en su adaptación a la realidad y una adaptación tecnológica al mundo actual. Hemos sido capaces de hacerlo conservando los valores vocacionales del militar español. Nos hemos sabido adaptar a la evolución de los tiempos y de las amenazas, que se han incrementado de una manera no prevista.

### Superados los años de recortes, ¿sigue habiendo carencias?

Recuperar las carencias de los años de no inversión no se puede hacer de un día para otro. Seguimos teniendo carencias. Lo que ha empezado es el proceso de recuperación con el incremento del presupuesto y tenemos planificado cómo invertirlo para llegar en 2029 al 2% del PIB. Habrá que esperar, pero en un plazo de cinco, seis o siete años tendremos unas Fuerzas Armadas en condiciones. ¿Por qué? Porque la demanda internacional por las crisis que estamos viviendo, no solo en Ucrania, hace que la industria no sea capaz de entregar todo lo que necesitan los países a tiempo. Hay que esperar a que esas adquisiciones, que ya se están haciendo y contratando, lleguen.

#### Usted dijo que uno de los problemas era la falta de personal...

Sí, nos hace faltamás personal porque han aparecido necesidades y capacidades que antes no existían. Por ejemplo, se creó la UME sin incremento de personal y ha cogido una importancia descomunal todo lo que afecta a la transformación digital, con lo cual necesitamos más personal y mejor preparado. Esa transformación digital también ha traído una vulnerabilidad, los ataques cibernéticos, con lo cual necesitamos potenciar nuestra capacidad de defensa y de operación en ese nuevo campo de

#### Teodoro Esteban López Calderón JEMAD

## «Los países del Sahel no solo necesitan adiestramiento, también armamento»

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa reconoce que las Fuerzas Armadas aún tienen «carencias», pero ve avances. Pide no dejar el flanco Sur «en manos de Rusia»

confrontación, que está amenazado permanentemente. El personal que hace falta es un personal que no estaba contemplado en la Ley de la Carrera Militar de 2007, que el margen que daba era de 120.000 a 140.000. Estábamos en el mínimo, en 120.000. Necesitamos gente y cambiar la calidad y la formación para hacer frente a las nuevas amenazas. Y preocuparnos de un nuevo dominio de confrontación y posible combate, el espacial. Hay infinidad de nuevas capacidades, responsabilidades y amenazas que exigen ese incremento.

#### Pero las amenazas clásicas siguen y vemos un incremento de misiones tradicionales... Con el presupuesto actual, ¿se pueden mantener tantos despliegues?

El despliegue que tenemos es proporcional a la importancia de España en la Alianza Atlántica. Las operaciones tienen prioridad absoluta y son sufragadas con los créditos necesarios para cumplirlas. Ahí no existen restricciones.

#### ¿Es una forma de compensar el no haber llegado al 2% del PIB?

Nosotros, sin llegar a ese 2%, estamos haciendo la contribución que nos corresponde. No quiero hablar de ningún país, pero otros con más porcentaje del PIB contribuyen menos. Se podría decir que en el PIB no, pero en contribución estamos bastante bien, al igual que en el porcentaje del presupuesto que se dedica a obtención de capacidades. No solo es cuestión de presupuesto, también es contribución y adquisiciones para modernizar y mantener una diferencia tecnológica con los posibles enemigos.

España ha reforzado mucho las fuerzas de la OTAN en el Este...

#### ¿Habrá nuevas misiones más allá del próximo despliegue en el batallón de Rumanía?

Previsiblemente, no. Lo nuevo será ese subgrupo táctico que vamos a desplegar en Rumanía dentro del grupo táctico que lidera Francia.

#### Y en Eslovaquia, además de los helicópteros, ¿se desplegará más armamento?

Lo único previsto es que estamos esperando a que los eslovacos terminen de acondicionar el aeródromo para recibir los helicópteros. Allí lideramos un grupo táctico multinacional que está permanentemente desplegado, pero que en un espacio de tiempo de 10 días tenemos que ser capaces de elevarlo a nivel Brigada. Es responsabilidad española como nación marco. Y eso se practica. Temporalmente habrá un ejercicio OTAN en el cual tendremos que incrementar los medios para elevar el grupo táctico a nivel Brigada. Es un ejercicio que se hace periódicamente: se comprueba, se despliega y se vuelve.



Hace falta más personal porque hay amenazas y necesidades que antes no existían»

«Otros países con más porcentaje del PIB para defensa que nosotros contribuyen menos a misiones»

#### Mientras, se sigue enviando armamento a Ucrania. ¿Hasta cuándo se puede mantener?

Hace tiempo que no solo se da lo que teníamos en un ciclo de vida final pero útil. Lo que se está haciendo es adquirir material nuevo. Aunque las Fuerzas Armadas ya no sean capaces de dar más de lo que tienen, la intención del Gobierno y la UE es muy clara: mantener el apoyo a Ucrania el tiempo que sea necesario a base de adquirir nuevo material y que las industrias sean capaces de producirlo y entregarlo en los tiempos que necesita Ucrania para mantener su defensa.

#### ¿Cómo ve la situación allí?

Muy estancada. La contraofensiva ucraniana del verano pasado, probablemente por no disponer del apoyo aéreo necesario, se detuvo y no tuvo el éxito que se pretendía. Pero las capacidades y los ataques de Rusia tampoco están consiguiendo un movimiento definitivo que pueda permitir a Rusia un gran avance. Es una guerra de atrición, de avances lentísimos de Rusia, con unas pérdidas humanas y de material muy importantes y que dan sensación de estancamiento grande. No se ve un elemento que pueda romper ese equilibrio, con un poco de ventaja de Rusia, porque tiene más soldados y más capacidad de absorber bajas.

#### ¿Veremos el final?

El final cercano, no. A ver qué pasa con las elecciones de EE UU y las decisiones que se toman, pero ya hablamos del año que viene.

#### Mucho esfuerzo en el Este mientras en el Sur se reduce y aumenta la presencia de Rusia. ¿ Qué se ha hecho mal en el Sahel?

Creo que ha habido un exceso de



Armadas de los países del Sahel que luchaban contra el terrorismo. Nose ha reaccionado a tiempo para darles no solo adiestramiento, sino el armamento que necesitaban. Quizás sea la causa más importante. Al sentirse amenazados, han recurrido a Rusia, que les ha proporcionado inicialmente el apoyo que necesitaban. Ahora mismo, las misiones de la UE han desaparecido de Mali, Níger o Burkina Faso. Pero hay que mantener el contacto con esos países y no dejarles en manos de Rusia. La UE y los países occidentales que nos vemos muy afectados por el terrorismo instalado en el Sahel tenemos que seguir apoyándoles. Eso sí, de una manera diferente a los despliegues permanentes. Ha de ser de manera bilateral, país a país, no regionalizando el Sahel como una sola cosa, porque los países son distintos y las necesidades también. Y estar allí, porque nos conviene que sean ca-



paces de vencer al terrorismo, que es una de las causas de todo el problema enorme de emigración que estamos recibiendo.

#### ¿Como las misiones de diplomacia de defensa? ¿Hay algo ya?

Sí, pero los países tienen que querer. Hay algo preparado para apoyarles bilateralmente en aquellas cuestiones en que sea factible por nuestra parte, que sea autorizado y que sea necesario para ellos.

#### ¿La elección de un español como representante de la OTAN en el flanco Sur ayudará?

Sinduda. En el sur tenemos un problema de terrorismo y los países del Sahelno son capaces de eliminarlo. Y eso tiene un impacto directo en la seguridad de los países europeos de la Alianza. La OTAN ya lo detectó, pero hemos pasado unos años en la fase conceptual y hay que materializarlo. Que los países a los que se quiere ayudar sientan el apoyo de la Alianza para mejorar sus capacidades. Esperamos que con esa figura se pueda, como decimos en términos militares, operacionalizar lo aprobado en Madrid.

#### Esa inmigración de la que hablaba es la que ahora algunos les piden combatir...

Las Fuerzas Armadas tienen entre sus misiones el apoyo ala Administración General del Estado. Si nos lo piden, tendremos que hacerlo, pero tiene que ser posible y de acuerdo con las leyes, es lo único que digo. Ha de ser una misión realizable, no un imposible, y tiene que estar de acuerdo con la legislación vigente, española e internacional.

#### Y mientras, la situación se agrava y tensa aún más en Libano...

Ahora mismo es una situación compleja. El reciente ataque en los Altos del Golan supuso un cambio importante en la situación. Estamos esperando a ver qué ocurre.

Confiamos en que no se crucen lineas rojas que puedan provocar un frente que hasta ahora no le interesaba ni a Israel, porque ya tiene un problema grande en Gaza, ni a Hizbula, porque Libano no se pue-



Las operaciones en el exterior tienen prioridad absoluta. Ahí no hay restricciones»

«Confiamos en que en el conflicto entre Israel y Hizbulá no se crucen líneas rojas. La situación es incierta» de permitir un conflicto armado. Creemos que no hay interés por ninguna de las partes, pero cuando la situación es tan incierta y tan peligrosa, cualquier error puede provocar el desastre.

#### Tras casi 20 años de misión en Líbano, ¿esto puede verse como un fracaso de la misma?

Allı hayun problema de fondo que origina la situación de conflicto en Oriente Proximo desde hace años. que es el problema palestino, que está en la base de todos los problemas de la zona. Lo que si se ha conseguido es que desde 2006 no vaya mas. Ahora haido amás por la causa palestina, no por Hizbulá. Hay aspectos que podrian ser mejorables, como llegar a un acuerdo de la delimitación de la frontera terrestre entre Libano e Israel, una de las causas de conflicto actual y que, por ejemplo, se consiguió en la par te maritima. Eso no quiere decir que se vayan a arreglar las cosas,

pero hay que ir paso a paso eliminando causas de tensión. Pero mientras el problema palestino esté ahí, la tensión entre el mundo árabe e israel no va a desaparecer.

#### ¿Cómo están los militares espanoles allí desplegados?

Nuestro personal está aguantando. El contingente actual desplegó conociendo la situación. Es duro, 
porque se producen errores en los 
que puede ocurrir una desgracia. 
Se han potenciado mucho las medidas de seguridad, pero están haciendo lo que les corresponde para 
cumplir la Resolución 1701 de la 
ONU. Estan cumpliendo con su 
mision de patrullar e intentar que 
esto no vaya más. La situación es 
compleja por la tensión o los tiempos que pasan en los refugios.

#### ¿Cree que Israel y Hamás llegarán a un acuerdo?

Es lo que se está intentando. Se habia de acercamientos, pero de solución definitiva, no. Si hay suerte pueden lograr un alto el fuego y una mejora de la situación con la llegada de ayuda humanitaria, pero las posturas están muy enfrentadas. Sobre todo está la negativa de Israel a los dos estados.

#### ¿Se ha dado cuenta ya la sociedad de la importancia de invertir en defensa?

Sí. Hay una mayor preocupacion por la seguridad y se ha visto que las amenazas existen. Nadie podia esperar que Rusia invadiese Ucrama de la manera que lo hizo. Cuando ha pasado es cuando vemos que es una realidad. Creo que es algo de lo que la sociedad ya se ha dado cuenta.

#### El ala fija embarcada corre peligro si no se encuentra un sustituto a los «Harrier». La única opción es ese caza de quinta generación que es un «Innombrable» para el Ministerio...

Necesitamos un relevo para el «Hamer». Se habla de un caza de quinta generación porque es la única opción. Es una necesidad imperiosa para la Armada, pero también para el Ejército del Aire, porque hasta que el FCAS tenga capacidad de combate habíamos de más de 20 anos de espera. Si para la Armada hay una alternativa y alguien la encuentra, bien, pero si no la encuentra, no hay otra opción.

#### Como marino, ¿qué le enseñará la Armada a la Princesa?

Va a estar poco, pero la idea es que conozca cómo se vive en la mar. Le hará ver que es un escenario que a veces es muy hostily duro. La mejor manera de conocer la Armada es en la mar.

## El puerto de Algeciras, en vilo ante el futuro acuerdo con Gibraltar

Su director pide a Exteriores que defienda un pacto que tenga en cuenta los intereses marítimos españoles

#### Susana Campo, MADRID

El estrecho de Gibraltar conecta el mar Mediterráneo con el oceano Atlantico y separa el extremo sur de España del norte de África. Es un enclave único en el mundo que tiene 58 km de longitud y 13 km de ancho. Su privilegiada situacion es un motor económico para todos los países con intereses en la zona. España, Marruecos y Reino Unido, a través de Gibraltar, Distintos negocios conviven en la zona, turismo, mercancías o reparaciones.

En el largo proceso de negociación del acuerdo que regulará la



futura relación entre Gibraltar y la Unión Europea existen varios interrogantes que preocupan en el Campo de Gibraltar, entre ellos la posible competencia desleal que tendria para el Puerto de Algeciras la firma de un tratado que favorezca la entrada del Peñón en el espacio Schengen sin que tenga que asumir las mismas reglas de

juego que se aplican en los puertos comunitarios.

De hecho, la Autondad Portuaria de la Bahia de Algeciras (Al'BA), bajo la presidencia de Gerardo Landaluce, reminó el pasado 21 de junio una carta al ministro de Asunto Exteriores, José Manuel Albares, en la que ponia el acento en las graves consecuencias que tendria para este puerto la aprobación de un tratado que no tuviese en cuenta las peculiaridades del Estrecho, según adelantó «Europa Sur» y ha confirmado LA RAZÓN

El asunto no es baladí y para entenderlo es preciso analizar el enclave manumo que junto a Algeciras -territorio de la UE- forman
Tánger -bajo la normativa marroquí- y Gibraltar- dependiente de
Reino Unido-. En declaraciones a
este medio, el presidente de la
APBA, Gerardo Landaluce, asegura que «lo que le hemos trasladado al ministro es que nos encontramos en una zona geográfica
estrategica a nivel mundial y que
debemos tener muy en cuenta los

Reclama la

necesidad de que

se establezca un

marco normativo

reciproco

nates que ya se ven perjudicados de antaño por la competencia directa de puertos extracomunitarios con los que no compartimos igualdad fiscal,

aduanera o legislación medioambiental, entre otras. Estos intereses podrían verse seriamente agravados si la negociación soslaya algunos aspectos fundamentales para la parte española»

Desde la APBA insisten en que se tenga muy en cuenta esta realidad a la hora de negociar y firmar un acuerdo que tendrá consecuencias irreversibles para la economía de la parte española.

Segun ha podido saber LA RA-ZÓN, las dudas respecto a la falta de concreción en algunos detalles emergieron a mediados de mayo coincidiendo con la reunión que el titular de Exteriores mantivo con los agentes económicos de la zona para abordar el avance del tratado. Es por ello que el presidente del APBA, en su misiva -a la que ha tenido acceso LA RAZÓN-, insiste en que el puerto actua como un motor económico y que para que continue sirviendo como vertebrador económico precisan un contexto-deigualdadfiscalyaduanera con Gibraltary con el norte de

> Africa». Instan al Gobierno a que se tengan en cuenta los intereses nacionales «en un enclave geográfico estrategico a nivel mundial, muy perjudicado ya por la compe-

puertosextracomunitarios». Espor ello que reclaman que «el lado del mar debena tener en un futuro acuerdo, no Inferior al medio terrestre y al aéreo». Apuntan en concreto a cinco puntos que deberian tenerse muy en cuenta a la hora de negociar el futuro tratado con Gibraltar: el control del tráfico maritimo en el área del Estrecho, la ampliacion del fondeadero gibraltareño al este del Peñón, los nuevos servicios maritimos para pasajeros y mercancias entre Marruecos y Gibraltar, la inexistencia de un control aduanero marítimo en el Peñón y la necesidad de que se establezca un mismo marco normativo reciproco. Quizás este ulamo es uno de los que más preocupa, ya que en la carta al ministro Albares, el presidente de la APBA enumera los deseguilibrios de la normativa europea con la entrada en vigor del Emmisions Trading System (ETS), que beneficia a los puertos extracomunitarios y penaliza a los de Algeciras, Valencia o Barcelona, o la previsible revisión de la Energy Taxation Directive (ETD), que eliminaría las exenciones impositivas a los carburantes de transporte marítimo y provocaría una nueva pérdida de competitividad de Algectras frente a estos puertos,

tencia directa en el Estrecho de dos

En 2023, el puerto supero las 100 millones de toneladas. Este volumen le consolida como lider español y como uno de los cuatro principales puertos europeos.

Varios coches llegan al gaditano puerto de Algeciras LARYZÓN • Lunes, 12 de agosto de 2024

#### ...y más



José Manuel Albares, durante una intervención en el Senado

#### Elecciones

### El Gobierno explicará en el Senado su postura sobre Venezuela

Albares comparece en la Comisión de Exteriores mañana forzado por el PP

R. N. MADRID

Dos semanas después de que Venezuela celebrara elecciones y comenzaran las denuncias de «fraude» del Gobierno de Nicolás Maduro, el Gobierno español parece que hablará claro sobre ello tras eludir valorarlo en todo este tiempo. Y es que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparecera mañana en el Senado para hablar sobre la situación que vive el país y mostrar la postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según Albares, fue él quien solicitó su comparecencia en la Comisión de Asuntos Ibero-americanos del Senado. El ob-

jetivo era, segun destaca en el texto que registró, explicar la «posición del Gobierno respecto al ultimo proceso electoral en Venezuela». Finalmente, la mayoría absoluta del PP hizo que se vaya a celebrar en la Comisión de Asuntos Exteriores,

Al respecto, fuentes del PPen la Cárnara Alta matizan que Albares comparecerá en esta Cárnara «a petición» suya y «no a petición propia como ahora quiere vender», informa Servimedia. De hecho, el vicesecretario de Institucional de esta formación, Esteban Gonzalez Pons, remarcó que el ministro hablará «tarde y forzado» por los populares.

El dia siguiente de las elecciones y ante el posible «fraude electoral» en Venezuela. Aibares senalo que «la voluntad democrática del pueblo de Venezuela debe ser respetada con la
presentación de las actas de todas las mesas electorales para
garantizar resultados plenamente verificables» y pidió «que
se mantenga la calma y el civismo con los que transcurrió la
jornada electoral».

Unos dias después se pronunció sobre el tema el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, para unicamente subrayar que es «imperativa» la «transparencia» en el recuento electoral de estos comicios y destacó que «para poder reconocer los resultados hay que poder verificar las actas de todas las mesas» electorales.

Desde Moncloa compartieron hace unos dias una declaración conjunta sobre Venezuela del presidente de la Republica Francesa, el presidente del Consejo de Ministros de la Republica Italiana, el canciller de la Republica Federal de

El Ejecutivo solo ha pedido que se hagan públicas las actas para garantizar la transparencia Alemania, el presidente del Gobierno de España, el primer ministro de los Países Bajos, el primer ministro de la Republica de Polonia, y el primer ministro de la Republica Portuguesa.

En ella, piden a las autoridades venezolanas que hagan públicas «cuanto antes» todas las
actas con el fin de garantizar la
«total transparencia e integridad del proceso electoral», una
venficación «esencial» para «reconocer la voluntad del pueblo
venezolano». Además, mostraban su «preocupación» por la
situación que se está viviendo
en el país tras los comicios.

Pero desde el PP también se mostraron muy críticos con el Gobierno desde el principio, pues una delegación de este partidoformada por diputados, senadores y eurodiputados in tentó viajar a Venezuela invitada por la oposición, pero fue retenida en el aeropuerto de Caracas y expulsada del país.

Desde el Ejecutivo de Sanchez, comentaron que el partido de Alberto Nuñez Feijo fue informado de que Venezuela le denegana la entrada al país porque las autoridades venezolanas rechazaron la autorización. Sin embargo, los populares senalaron que era «lamentable» la actuación del Gobierno «compartiendo el discurso del chavismo».

#### Opinión

#### Romper la disciplina de voto

Tomás Gómez

i pensabamos que habiamos visto todo en la politica, estábamos equivocados. El ridiculo al que se ha sometido el país, con la entrada triunfal, discurso y nueva fuga de Puigdemont, es la última cacicada. Stel acuerdo con ERC repugna a los ideales socialistas, la vuelta del prófugo y su salida de España pone de manifiesto algo más que un fallo en los Cuerpos y Fuerzas de Segundad. Hay tres administraciones responsables: Gobierno, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona. De la actuación de los Mossos deberian derivarse responsabilidades penales, pero lo que hay que determinar es si la Guardia Civil, la Policia Nacional y el CNI recibieron instrucción de no detenerle y, en su caso, quien dio la orden.

A estas alturas es muy difícil creer que Puigdemont escapo por casualidad o negligencia, aunque el intento de que lo creamos demuestra la opinión que tiene Sánchez de la inteligencia media de los españoles. Con el numero orquestado del jueves, Junts salva los muebles, ERC. sale del callejón sin salida en que estaba, Illa es investido y Sánchez se asegura el voto de los exconvergentes. En Espana no todos somos iguales. Los defincuentes, si tienen diputados bajo sus órdenes y son necesarios para el lider socialista, tienen sus privilegios, se anulan sus condenas y salen y entran del país a su antojo. La intromisión en las decisiones judiciales, la persecución de jueces cuando intentan investigar ciertas causas y la utilización de la segundad del Estado en beneficio propio describen regimenes como el venezolano.

En el PSOE hay dirigentes y cuadros medios preocupados por la deriva de los acontecimientos. Esresponsabilidad suya colaborar con es as decisiones o enfrentarse a ellas. Grandes problemas requieren soluciones excepcionales. En las Cortes habrá que votar el indecente acuerdo. La disciplina de voto exigea diputados y senadores acatar las decisiones de la dirección, pero en esta ocasión tendrán que durimir si contribuyen a la destruccion de la igualdad entre españoles o anteponen las ideas socialistas y rompen la disciplina de voto. Yo votaría en contra.

Daniel Postico, LONDRES

adie se esperaba que estallaran unos disturbios en Remo Unido este verano y mucho menos que fueran provocados por la extrema derecha porque estaba como desaparecida, fraccionada, dispersa. En Remo Unido siempre ha habido un grupo de ultraderecha grande que era el que movía a la gente: el BUF en los anos treinta, el Frente Nacional en los sesenta y setenta, el BNP en los noventa y 2.000, pero desde hacía años que no había un referente claro.

«Desde 2010 que no hay una voz que mueva a la extrema derecha, que ahora no es homogénea y se organiza a partir de internet», cuenta a LA RAZÓN el profesor Marthew Feldman, experto en extrema derecha que da clases en la Universidad de York. Una de las particularidades de estos disturbios ha sido que se ha difundido desinformación en redes sociales sobre el asesinato de las tres minas de Southport el 29 de julio, el chispazo que incendio las calles inglesas, en especial sobre el origen del atacante. Hicieron circular el bulo de que habia llegado en patera y era un solicitante de asilo.

Bulos como este fueron propagados por los liamados «influencers» de extrema derecha y provocaron estos disturbios que han acabado con centenares de polictas heridos, vehículos y biblioteca en llamas, mezquitas atacadas, hoteles de inmigrantes asaltados, 800 detenidos, 150 encausados y 30 encarcelados. Feldman diferencia tres grupos de personas que participaron en la violencia. El primero son los «influencers», «que han aprovechado que en las redes no hay guardianes y pueden propagar desinformación y organizar convocatorias callejeras».

El segundo es el de «los oportunistas que desarrollan actividades criminales» que son los que estaban detras de los gritos racistas, de los pullajes y del desorden violento, la mayoría de los que han entrado en la cárcel. El tercer grupo y más grande es el de los que no pertenecen a ningun partido de la extrema derecha, pero simpatizan con muchos de sus argumentos. «A estos no se les puede ignorar, hay que escucharlos, tentendo en cuenta que esto no significa estar de acuerdo -razona Feldman-. Es muy peligroso para una democracia liberal ignorar lo que dice el 14% de la población (los votos de Reform, el partido de Farage, populista de derecha, no extrema



## La nueva extrema derecha británica que nadie vio venir

La reciente ola de disturbios racistas carece de un líder al frente, está protagonizada por jóvenes y se organiza a través de las redes sociales

derecha, que comparte algunas ideas) y decir vuestros puntos de vista son maceptables. La pregunta es cómo hablar con ellos».

En Reino Unido, hay una larga tradicion de grupos de extrema derecha que se remonta a un siglo atrás. La primera organización fascista fue British Fascisti, fundada en 1923 por una mujer, Rotha Lintorn-Orman, inspirada en el partido de Musolini en Italia, pero sin algunos rasgos característicos del fascismo: no estaba militarizado ni abogaba por la limpieza étnica ni por la revolución. El primer gran partido movimiento pronazi fue la Liga Impenal Fascista fundada en 1929 por el antisemita y racista Amold Leese

Los años treinta estuvieron dominados por la Unión Británica de Fascistas (BUF) del carismático Oswald Mosley, que llegó a tener 40.000 seguidores y creó una facción paramilitar y apoyaba la «preferencia impenal», que consistia en dar preferencia impositiva a los productos de las colonias antes que a los extranjeros. Su declive se produjo en 1936 después de Intentar marchar, como Musolini por Roma, por Whitechapel, este de Londres, entonces suburbios en las afueras, para amedrentar a los judios con venia policial y fueron frenados por comunistas, socialistas, anarquistas, judios e irlandeses que, por una vez, se unieron en la llamada batalla de Cable Street.

LA RAZÓN . Lunes. 12 de agosto de 2024



#### Enemigos de la globalización y la diversidad

Detrás de esta ola de protestas xenófobas también están el actor Laurence Fox, fundador del partido Reclaim, que se desmarcan de la violencia, pero dice que los alborotadores tienen parte de razón. O Matthew Hankinson. exconvicto de Acción Nacional, el único grupo de extrema derecha prohibido en Reino Unido considerado terrorista y que fue visto en Southport. Y miembros de la organización neonazi Alternativa Patriótica, muy dinámica pero minoritaria. No hay un lider. «Todos ellos tienen en común que comparten una nostalgia 'naif' del Imperio Británico y buscan homogeneizar et país, que todos hablen igual, sin diferencias culturales y se oponen a la globalización», explica a LA RAZÓN Feldman, que no cree

La Policia hace frente a los manifestantes en Rottherham (Inglaterra)

que se trate solo de

nacionalismo inglés

una Liga de Defensa

protestaban juntos.

porque también hubo

escocesa y otra galesa y

Durante la Segunda Guerra Mundial, Mosley, Leese y otros fascistas fueron encerrados para que no colaboren con los nazis. Algunos ayudaron a Hitler y acabaron ahorcados por traición. Después de la guerra, el fascismo se debilitó. Resurgió en los años cincuenta con la llegada de trabajadores afrocaribeños, indios, paquistantes y bengalíes para reconstruir el país.

Se crearon multiples pequeños grupos que confluyeron en 1969 en el Frente Nacional de A.K. Chesterton, relevado en 1972 por el fascista John Tyndall, cuya popularidad creció por la protesta por la llegada de los 30.000 indios expulsados de Uganda. El partido perdió peso con la llegada Dowing Street de la conservadora Margaret Thatcheren 1979 por sus duras

politicas migratorias. En 1982, Tyndall fundo el Partido Nacional Británico (BNP), que se hizo grande en los noventa.

En 2009 Stephen Yaxley-Lennon, alias Tommy Robinson, un hooligan del club de futbol del Luton Town, fundó la Liga de Defensa de Inglesa (EDL), a partir de firmas de «hooligans» rivales, como movimiento ciudadano contra el extremismo islámico de suciudad, Luton, EFI fue disuelto hace diez años. Se considera que los principales «influencers» de estas protestas son Robinson, que escribe en X desde Chipre, donde está no se sabe del cierto si fugado de la Justicia, y su mano derecha, Danny Tommo, desde Inglaterra. Ellos convocaron las protestas, aunque sin pedir la violencia para no ser detenidos.

## La gran prueba de Starmer empieza tras la violencia

En el fondo de esta crisis está el malestar por la inmigración ilegal y no está claro si funcionará su plan para atajarla

D. Postico. LONDRES

Los disturbios de la extrema derecha se han producido cuando keir Starmer apenas llevaba un mes en la residencia del numero 10 de Downing Street. Son los peores disturbios desde 2011. Su reacción se ha basado en imponer la ley y el orden, algo a lo que estaba acostumbrado porque fue el fiscal general de Inglaterra y Gales entre 2008 y 2013. Fue él el encargado de lidiar juridicamente con los disturbios de 2011, que

empezaron con el asesinato de un joven negro en manos de la Policia. E implementó los juicios rápidos, que terminaron con 1 300 penas privativas de libertad, que incluian el arresto domiciliario.

En esta ocasión, lo primero que hizo Starmer fue calificar a los alborotadores de egamberros» y «matones de extrema derecha», prometer el despliegue de un ejercitopolicial, prometer que a los culpables les caema encima todo el peso de la ley y equiparar los delitos de incitación al odio racial en redes sociales al resto. El Go

bierno laborista aplicó la formula de los juicios rapidos para que los alborotadores se dieran cuenta de que sus acciones tenían consecuencias inmediatas Treinta personas ya han entrado en prision.

El 5 de agosto, cinco dias después del inicio de los disturbios, convocó la primera reunión de crisis (algunos le critican que tarde) en la que participaron jefes policiales y fiscales, a los que dio protagonismo mediatico. Demomento, parece que la situación está controlada. Pero el problema de estos disturbios va mas alla de cuatro «matones» o «gamberros» que se aprovecharon de la situación.

Estos disturbios se produjeron en una docena de ciudades británicas, en zonas deprimidas. Las causas de fondo son el malestar de una parte de la población por la falta de perspectivas de futuro y el empobrecimiento de sus vidas. Todo esto combinado con la llegada masiva de inmigrantes ilegales, que pasó de 800 al año antes de la implementación del Brexit a 50.000 el año pasado, puesto que, con el Brexit, Reino Unido se saltó del Convenio de Dublin que le permitia enviar a los sin papeles a los países europeos de partida, básicamente Francia.

l'ambien se ha incrementado

la inmigracion legal. Y sigue existiendo una tremenda desigualdad regional entre el centro y norte de linglaterra (donde se produjeron la mayorta de las protestas) y Londres y el sur. Este fue uno de los motivos del voto a Johnson y al Brexit en 2019. Pero nada cambió, Igualar socioeconómicamente el territono requiere de una enorme inversión de dinero durante decadas, un dinero que ahora mismo no tiene Starmer

La respuesta del «premier» a la violencia callejera ha sido contundente, pero no está tan claro



El «premier» británico, el laborista Keir Starmer

Ha mostrado mano dura para imponer la ley el orden y ahora debe entender qué ha sucedido

Los disturbios vuelven a poner sobre la mesa las desigualdades territoriales

su plan para acabar con la inmigración ilegal, que se basa en luchar contra las mafias de trafico de personas y pasa por la colaboración con la Europol y la Unión Europea. Starmer ganó las elecciones de julio con un programa centrista con una gran mayoría, pero solo el 33% del voto, pero está enfrentado a la izquierda de su partido y los populistas de derecha de Farage antiinmigración consiguieron el 14% (aunque solo el 0,7% de los escaños). Starmer ha atajado por abora la violencia, pero no los motivos que lievaron a la gente a protestar. La gran prueba para él será, primero, sacar las conclusiones correctas de esta crisis y, después, cambiar la realidad. Y los resultados no severán sobre el terreno hasta dentro de unos años.

#### Guerra en Europa 🍕





## Ucrania apuesta por soluciones asimétricas para vencer a Rusia

Del experto militar Oleksi Melnik cree que la incursión en Kursk supone un duro golpe para la credibilidad de Putin

Rostyslav Averchuk, LEÓPOL S

Según Oleksi Melnik, experto militar dei Centro Razumkov de Kyiv y exasistente del ministro de Defensa, la operación en Kurskes una de las «acciones asimétricas» en las que Ucrania debe apoyarse para lograr la victoria a pesar de los recursos superiores de Rusia y la ayuda lenta de sus aliados.

Melnik admite que no está seguro de los objetivos finales de la audaz incursión. Pero cree que la reputación de Putin, crucial en el sistema político autoritario y su capacidad para hacer la guerra contra Ucrania, ha recibido «un duro golpe». «La calidad de su planificación ha superado todos los estándares militares, en contraste con la contraofensiva del verano del año pasado. Ha pillado a todos completamente desprevenidos».

Putin «está en panico», cree el experto, incluso en los videos oficiales editados de sus apariciones después del rápido avance de las fuerzas ucramanas. Aunque es probable que el avance ucramano se ralentice, Rusia se verá obligada a disminuir su presión en el este de Ucrania ante la necesidad de enviar refuerzos a Kursk, según Melnik, «Las constantes noticias sobre los avances rusos en Donetsk habían alimentado la impresion de una victoria rusa inminente. Había logrado el exito en poder afectar la percepción de mucha gente y politicos», subraya.

La táctica de Rusia en el este de Ucrania, donde ha estado avanzando lentamente y a un costo muy alto para sus propias tropas, «no tiene futuro», cree el experto. Sus conquistas territoriales en los nueve meses de la ofensiva han sido escasas si se comparan con los miles de kilómetros de la línea del frente, subraya Melnik. «Si se toma junto con los cientos de miles de soldados perdidos, plantea la pregunta de si se trata de una táctica militar exitosa», dijo.

Sin embargo, estos avances rusos continuos alimentaron el pesimismo entre los ucranianos y en el extranjero. «Incluso los amigos de Ucrania en el extranjero se preguntaban cada vez más si valia la pena avudarla a recuperar sus territorios o si sería mejor iniciar negociaciones y hacer concesiones para apaciguar a Rusia», subrayó Melnik. De esta manera, la táctica militar «inadecuada» de Rusia se convirtió en «una estrategia ganadora» para ella.

La capacidad de Rusia para librar una guerra a largo piazo es limitada. Está agotando lentamente sus enormes reservas de Los continuos avances rusos alimentaron el pesimismo entre los ucranianos y los aliados occidentales

Ucrania aumentaria sus posibilidades si pudiera destruir las fuerzas que Rusia planeaba enviar Vecinos observan los daños en un edificio atacado en Kursk (Rusia)

equipo de la era soviética y no logra aumentar su producción militar. Sin embargo, sería un gran error simplemente dejar a Ucrania luchar en la guerra de desgaste, en medio de las limitaciones existentes y las dudas sobre el futuro del apoyo militar de EE UU, advierte Melnik. «La ausencia de una visión clara en Occidente sobre cómo hacer que Rusia agote sus fuerzas más rapidamente y pierda la guerra sigue siendo un problema clave», advierte

Ni Ucrania ni Rusia han sido capaces de lograr avances grandes a
lo largo de la linea de frente, de ahi
la necesidad de pasos originales.
Aparte de lo que está sucediendo
en Kursk, Ucrania aumentaria sus
posibilidades si pudiera destruir
las fuerzas adicionales que el pais
invasor planeaba enviar a Ucrania.
Una forma de lograrlo sería que los
aliados finalmente permitieran a
kyivusar misiles potentes de largo
alcance, como ATACMS, contra
los objetivos militares rusos y aumentarían su entrega a Ucrania

Contrarrestar la superioridad nisa en aviación también es crucial para el curso de la guerra. Miles de bombas aéreas guladas ayudan a Rusia a «abrirse paso» a través de las defensas ucramanas. Incluso si Ucrania invirtiera un gran esfuerzo en erigir fuertes fortificaciones, Rusia seria capaz de destruirlas con bombas», subraya. Aunque la reciente llegada de los aviones de combate F-16 es un paso bienvenido, el tiempo que han tardado los aliados en hacerlo ha superado las expectativas más pesimistas», según el experto.

Ucrania está haciendo mucho para aumentar sus éxitos, como con los recientes ataques contra aeródromos rusos, subraya. Puede que una de las soluciones originales de Ucrania consista en debilitar la capacidad nuclear de Rusia a través de ataques con drones contra la aviación estrategica rusa a miles de kilómetros. «Al destruir aviones estratégicos, Ucrania está socavando el principal argumento de Rusia, su amenaza nuclear. No es catastrófico para Rusia, pero demuestra que Ucrania es capaz de limitar el potencial nuclear de Rusia», afirmó Melnik. Ucrania ya ha demostrado que puede lograr grandes resultados con fuerzas limitadas, subraya: «Es inaudito que un país que no tiene una armada clasica deje inoperativa una flota como la rusa del mar Negro».

## Túnez redobla la represión en la cuenta atrás de las elecciones

Saied, que asumió todos los poderes hace tres años, nombra a su tercer primer ministro en dos años

#### Antonio Navarro, RABAT

Cumplidos el 25 de julio, Día de la Republica, tres años desde el au togolpe de Kais Saied—que asumió todos los poderes del Estado—, la persecución de la disidencia sigue arreciando en Tunez en la cuenta atras para la cita con las presiden clales del 6 de octubre. El jueves el Tribunal de Primera Instancia de Túnez imputaba a mas de una veintena de opositores, entre ellos varios lideres, por los cargos de «terrorismo» en lo que se ha convertido en una práctica habitual.

Con una mezcla de nacionalis-

mo, xenofobia y populismo, el presidente funecino puede presu mir de haber desmontado en tres años el andamiaje institucional nacido de la revolución de 2011, incluida una Constitución de consenso aprobada tres años despues y la marginación de los partidos, sin una oposición interna que le inquiete a dia de hoy. Con el regreso del autoritarismo, la esperanza de una democracia liberal en el mundo arabe y norte de África parece definitivamente disipada.

Entre los acusados se encuentra el veterano Rachid Ghannouchi, lider del partido islamista Ennah da -que dominaba el Parlamento tunecino cuando se produjo la asonada presidencial-y bestia negra de Saied al que también se le imputa por «conspiracion». Ademas, el citado tribunal tunecino investiga al exjefe de Gobierno Youssef Chahed, la exjefa de gabi nete Nadia Akacha y a destacados miembros de la oposición como Mustafa ledher. Lofti Zitun, Kamel

Bedui o al exdirector general de Segundad Nacional Kamel Guiza ni, segun Europa Press.

Asimismo, este jueves al ex primer ministro Mehdi Ben Gharbia y otro alto cargo de Ennahda identificado como Ahmed al Amari también han sido imputados por terrorismo en relación a una serie de crimenes ocurridos dentro de las cárceles del país, según la emisora tunecina Mossaique. El 1 de agosto se conoció la noticia de la detención de Sihem Bensedrine. antigua presidenta de la Instancia Verdad y Dignidad, nacida tras la revolución de 2011 para arrojar luz sobre las violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Ben Ali, Bensedrine fue detenida acusada de haber falsificado las conclusiones del informe final de la entidad, segun se hizo eco AFP

La decisión del tribunal tunecino se une a una larga lista de acciones judiciales que han tenido en los ultimos meses como objetivo a políticos opositores, penoCon solo dos rivales en las presidenciales

▶El Órgano Superior **Electoral Independiente** de Tunez anunció el listado «preliminar» de candidatos para las elecciones presidenciales, en el que figura el actual mandatario Kais Saied, yen el que han sido rechazadas 14 candidaturas. Los otros dos candidatos que concurrirán en los comicios junto a Saled son el secretario de Movimiento Al Chaab. Zouhair Maghzaoui, y el lider de partido Azimoun, Ayachi Zammel. Maghzaoui, un exciputado defensor del panarabismo, ha hecho un llamamiento a las instituciones del Estado para que sean «neutrales».

> El presidente de Túnez, Kais Saied, recibe al nuevo primer ministro

distas, activistas de derechos hu manos, jueces y empresarios juzgados peligrosos para el Esta do. La oposición no tiene dudas de que las acusaciones de «terrorismo», «corrupción» o «insulto a cargo publico» encierran un claro interés político por parte del presidente tunecino: silenciar cualquier voz disidente o crítica.

Previstas para dentro de menos de dos meses, las elecciones presidenciales cerrarán el primer mandato de Saied y abrirán previsiblemente el segundo ante la ausencia de rivales de entidad habilida cuenta de la criba política y judicial llevada a cabo por las autoridades tunecinas contra quienes han intentado concurrir. Has ta diez candidatos han visto vetadas sus candidaturas horas antes del cierre del plazo de presentación de las mismas el 6 de agosto, según «Businesa News».

Reunida en torno al Frente de Salvación Nacional, la amalgama de partidos de opositores trata de mantener viva la llama de la protesta en la calle en medio de la desmovilización y la apaua generalizada hacia un proceso, el de la instauración del Estado de derecho, que no pocos tunecinos han identificado con la mestabilidad y el deterioro de sus condiciones materiales. Con todo, el descontento está presente en la sociedad y no puede subestimarse la capacidad de movilización de los partidos de izquierda e islamistas.

Una de las razones del descontento de la población tunecina en los últimos años no ha sido otro que el empeoramiento de la situacion economica, y fue justamente la promesa de enderezar el rumbo del país una de las razones sobre las que Saied justificó su autogolpe de julio de 2021. La inflación se situó en junio en el 7,3%. Se espera que el crecimiento del PIB en 2024 sea un modesto 2,1%. Segun el Banco Africano de Desarrollo, las perspectivas económicas a medio plazo para Túnez «pueden empeorar debido al alto riesgo de sohrendeudamiento por falta de acceso a la financiación externa, las tensiones sociales debidas al elevado coste del nivel de vida y los altos tipos de interés en las economías desarrolladas».

Apenas un año después de su nombramiento, el presidente relevaba esta semana al primer mínistro, Ahmed Hachani, -su mandato ha durado prácticamente lo mismo que el de su predecesora, Najla Buden, quien es hasta la fecha la primera mujer en dingir un Gabinete en el mundo arabe- para designar al ministro de Asuntos Sociales, Kamel Maduri, al frente del Gobiemo.



18 INTERNACIONAL

#### Radar



El expresidente de Argentina Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yáñez en una imagen de archivo de abril de 2023.

#### Argentina =

### Las denuncias de violencia de género acorralan a Alberto Fernández

Un juez prohíbe al exmandatario salir del país tras la denuncia de su exmujer

Sonia Suyón. BUENOS AIRES

Ni la investigación por corrupción que se le sigue al expresidente argentino Alberto Fernández lo había acorralado tanto ni había causado tanto estupor como el que generado tras la denuncia por violencia de género que le ha imputado su expareja y ex primera dama l-abiola Yañez, y que se habría producido mientras ejercía la presidencia de Argentina.

La fusticia dictó contra el exmandatario la prohibición de salir del país y le impuso también otras «medidas de restricción y protección». No podrá acercarse a su expareja ni tampoco establecerninguna comuhicación con ella. El juez Julian Ercolini justifica estas medidas en una resolución donde seña la que en los chats analizados «surgieron conversaciones e imagenes que indicarian la posible comision del delito de lesiones leves en un contexto de violencia de genero»

El juez ha dispuesto además para Yañez, quien antes de ser primera dama ejercia como periodista y actriz, un contingente de resguardo policial en su resi dencia en Madrid. A instancias del juez, el Ministerio de Seguridad ordeno reforzar de inmediato la seguridad de Yañez y extender una perimetro contra Fernández de 500 metros.

El juez Ercolini dispuso desde el viernes el allanamiento de la

vivienda de Fernandez y la incautación de todos los dispositivos electrónicos que hallaron ahí, dos moviles, un iPad, dos memorias y 22 pendrives que pasarán a seranalizados. Fuentes judiciales senalaron a LA RAZÓN que el agravante por vinculo podría elevar la pena maxima de ese debto a cuatro años, con cárcel efectiva.

Tras revelarse chatsy fotografías donde se ve a la ex primera
dama visiblemente golpeada,
Yañez decidio denunciar ante
la justicia al expresidente por el
maltrato de Fernandez. También lo ha acusado ante la Prensa de infidelidades y amenazas,
además de •maltrato y terrorismo psicologico»

• Me amenazaba dia por medio con que si yo hacia esto, si hacia lo otro, se iba a suicidar», dijo Yañez en entrevistas periodisticas. Ademas, señalo que la violencia se ejerció incluso antes de que Fernández asumiera la presidencia y se prolongó cuando residian en Madrid.

«Me amenazaba con que si yo hacía esto, si hacía lo otro, se iba a suicidar», dice la ex primera dama

Fue en medio de otra causa, refenda al escandalo de los seguros millonarios contratados durante el Gobierno de Alberto Fernández que los peritos que rastreaban los chats telefónicos de María Cantero, secretaria de toda la vida del expresidente, tropezaron con mensajes y fo tos de una mujer golpeada que pedia ayuda y dejaba en evidencia el infierno que vivia encerrada en la Quinta de Olivos, la residencia presidencial. Segun el propio relato de la exprimera dama, además de la secretaria de Fernández, otros funcionarios sabian del calvario que vivia, incluso llegó a recurrir al Ministerio de la Mujer. Paradojicamente, el presunto maltra tador y expresidente fue el que creo en diciembre de 2019 el Ministerio de la Mujer, Generos y Diversidad para «acompañar y ejercer un plan de accion a favor de las mujeres que sufren violencia de género». No obstante, en la Casa de Olivos habiaun caso que nadie atendió.

«Fui a buscar ayuda a la per sona que tenia la responsabilidad de veiar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda», dijo Yañez al portal Infobae Pero nadie la asistió. «Me decian ven a verme al despado, estoy con vos. Si estas viendo una situación así, ¿yo tengo que ir a tu despacho?».

Opinión

¿Sheinbaum seguirá el legado de AMLO?

Alejandro G. Motta

go aquí, al sur de Ve para decirles que no vamos a trai cionar, que vamos a seguir con el legado del mejor presidente de Mexico, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); que no va a haber marcha atrás, que no va a ha ber traiciones», afirmó la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en un acto junto a su padre político y actual presidente del pats. Dos tercios de los mexicanos apoyan la gestion del primer mandatario mexicano. Luego de seis años la cifra es alta. Sheinbaum sabe que su victoria electoral del pasado 2 de junio responde a ese capital político que hoy ostenta AMLO

Aunque en política es dificil encontrar lealiades duraderas entre padres políticos y sucesores, resulta dificil pensar que, mientras viva el actual presidente de México, la heredera del proyecto populista de izquierdas dé un viraje al plan político que comenzó en 2018.

La influencia de López Obrador en el nombramiento del primer Gabinete de Sheinbaum ha sido preponderante; tanto que varios secretarios de Estado volverán a ocupar sillas de poder. Por otro lado, el continuismo ha sido la bandera -a pesar de que el país empeora en inseguridad, economía y salud- y seguirá siendo mientras el «mesías tropical» (como lo llamó el escritor Enrique krauze) siga opinando sobre la gestión de Gobierno una vezabandone el palacio nacional.

La aclaratoria de que «no habrá traiciones» es también un mensaje de la última ganadora de las elecciones hacia su padre político. A sabiendas de que la historia política está repleta de ingratitudes, la sucesora ha querido apaciguar una eventual preocupación al «establishment» político que hoy gobierna México.

Aunque no es alentador para el sistema democrático, está claro que sin López Obrador, Sheinbaum se desinflaría más temprano que tarde.

## Turismo Responsable



Alvertiniations a otensessinate temperature of

Somos Deporte

urisme,

AETIS Agència d'Estratègia

#TurismeResponsable

El dato

3,4%

fue la rentabilidad de las letras a nueve meses

El aumento de la rentabilidad de las letras del Tesoro, que se sitúa en el 3,4% a nueve meses, ha disparado la participación de los inversores minoristas, que en mayo volvieron a elevar su peso y contaban ya con el 37,42% del total.

37,4% es la participación de los

inversores minoristas



La empresa



el precio de sus vuelos
para la próxima temporada
de otoño/invierno en las
rutas que unen Madrid
con Canarias, La aerolinea
ofrece en su web tarifas
para volar a Canarias que
parten desde 36 euros.

La balanza



La exdirectora ejecutiva de YouTube, Susan Wojcicki, pieza clave del nacimiento de

Google, ha fattecido a los 56 anos después de que le fuera diagnosticado un cáncer de pulmón hace dos años, segun ha confirmado su marido y padre de sus cinco hijos.



El sector del calzado reclama al Gobierno un margen de

tiempo para poder implantar la reducción de jornada laboral, de manera que pueda ser capaz de absorber esta nueva situación, se vaya adaptando y tomando sus medidas para evitar el final de muchos fabricantes.

La media de los últimos años ha ido cayendo desde el 92%. Con los nuevos trenes Avril cumplir con la hora de llegada y salida se ha desplomado hasta el 40%

## El caos ferroviario hunde la puntualidad de Renfe al 76%

J. de Antonio. MADRID

a concatenación de obras y sus retrasos, el pobre mantenimiento de algunas instalaciones, los problemas estructurales que se han acentuado en los últimos tiempos, el envejecimiento de las infraestructuras, la falta de inversiones o el remate del mal funcionamiento de los nuevos trenes Avril de Talgo ha hundido las cifras de puntualidad y fiabilidad de Renfe-en todos sus servicios de AVE, Avlo, Alvia e Intercity-- hasta el 76%, segun fuentes consultadas por Efe, cuando hasta ahora se situaba anualmente por encima del 92%, salvo el ano pasado que ya empezó a notar los efectos del malservicio con menos de un 80% de puntualidad. Una situación que se desploma por debajo del 41% en los convoyes Avril \$106 por las continuas incidencias provocadas por averías y disfunciones del material motor, problemas en la tracción, bloqueos en las puertas de acceso y falta de estabilidad de los vagones y locomotoras.

Desde su puesta en servicio hasta el pasado 5 de agosto, los \$106 32 servicios con los polémicos trenes Avril

▶El 21 mayo se pusieron en marcha 22 servicios con trenes Avril, que han ido aumentando hasta los 32 servicios actuales (16 por sentido) en trenes AVE y Avlo (la marca de bajo coste del grupo) en todo el territorio nacional peninsular. Renfe cuenta actualmente con 335 servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, por lo que los Avril suponen el 9,5% del total. La operadora ferroviaria española tiene establecido ese criterio de puntualidad de tres minutos, pero si aplicara el estándar de la Unión Europea (cinco minutos) elevaría su indice de puntualidad hasta el 87%. En Alemania, Francia o Itali están por debajo de España en puntualidad ferroviaria.

han realizado 1.768 servicios, y en tres de cada 10 se registró alguna incidencia, para sumar 479, de las que 352 produjeron retrasos de entre 10 y 30 minutos en la llegada o salida de los trenes, 99 provocaron demoras de entre 30 minutos y 60 minutos, y 28 llegaron mas de una hora tarde. En 14 servicios fue necesario trasbordar a los viajeros,

El pasado ejercicio Renfe tuvo que hacer frente a un pago de 42 millones de euros en compensaciones a pasajeros por retrasos e incidencias, una cifra que este año será muy superior, en torno a los 55 millones, segun fuentes consultadas por este penódico.

Solo con el ultimo incidente grave, causado por la inhabilitación de la vía de entrada de la estación madrileña de Chamartin, provocó un efecto en cadena que afectó a 34 servicios y casi 12.000 pasajeros, por lo que Renfe ha tenido que indemnizar a los viajeros afectados con 390.000 euros.

Los malos datos son especialmente sangrantes en algunas líneas. Por ejemplo, en el corredor del norte (Madrid-Asturias y Madrid-Galicia) las cifras de llegada en hora-las que tienen un retraso maximo de tres minutos- su ratio de puntualidad se situa por debapo del 30%, por lo que solo tres de cada 10 trenes alcanzaron su destuno a la hora establecida. En el corredor nordeste, que enlaza Madrid con Aragón y Cataluña, la situación apenas mejora (46%), mientras que en el de Levante (Madrid Valencia Alicante Murcia) la tasa llega al 60%.

En el corredor del norte desde Madrid, sólo tres de cada 10 trenes llegan con puntualidad



Pese a que los nuevos trenes apenas representan únicamente el 9% del total del parque de media y larga distancia en circulación de Renfe, su paupérrimo índice de puntualidad ha desplomado los ratios globales de la compañía.

Renfe ya ha anunciado que pedirá compensaciones económicas a Talgo por las «graves incidencias tecnicas» que están registrando los nuevos trenes. En un comunicado confirmó que emprender «acciones por responsabilidad contractual y extracontractual contra Talgo». La compania publica no ha dado todavía la cifra que va a exigir a Talgo, que dará a co-

ECONOMÍA 21

#### Opinión

#### El jarro de agua fría del empleo

Juan Carlos Higueras

l calor del verano no solo está derritiendo los termómetros en España, sino también el optimismo sobre el mercado laboral, ya que los datos de paro de julio de 2024 presentan un panorama que, aunque esperado por al-

gunos al ser época veraniega, resulta alarmante para otros. Parece como si la economía española hubiera decidido tomarse también sus vacaciones, ya que la mejora del desempleo contrasta con una notable carda en el número de afiliaciones, algo inusual en época veraniega. Así pues, las cifras de empleo del mes de julio muestran una caida del desempleo en 10.830 trabajadores, lo cual es una gran noticia, aunque se han reducido el número de afiliaciones en 9.783 personas, una cifra que en otros meses no sena preocupante pero que, en época estival, donde tradicionalmente se crea empleo, puede ser un dato inquietante. Esta situación es bastante contradictoria pues el verano siempre ha sido

una epoca dorada para el empleo temporal, en especial en turismo y hosteleria. Quizas el problema se deba a la regulación de los fijos discontinuos que no cuentan a efectos del paro, pero tampoco lo reducen mientras que la mactividad si disminuye la afiliación, como es el caso de los asalariados y autónomos en el sector educativo. A pesar de ello, a algunos politicos se les llena la boca diciendo que el país va como una moto, que el mercado de trabajo está tentendo unos resultados muy positivos y que estamos creciendo a través del empleo que estimula la demanda interna. Incluso que el paro cae a mínimos de 16 años, sin incidir que entonces se contabilizaban como parados los fijos discontinuos y otros.

De hecho, este descenso en las afiliaciones no solo refleja una perdida de empleos o la precariedad de los mismos, sino también una menor recaudación fiscal, lo que podría agravar aun mas los problemas financieros del Estado, que no son pocos pues menos afiliados significa menos ingresos para sostener el sistema de pensiones y otros beneficios sociales. Esperemos que las cifras de agosto sean positivas y evitemos que el desempleo y la precariedad se conviertan en los verdaderos protagonistas de este verano.

Juan Carlos Higueras es doctor en Economia y profesor del EAE Business School



nocer cuando cuantifique el dano reputacional y el montante de las indemnizaciones a viajeros que está sufriendo la compania por la situación derivada de las incidencias reiteradas de estos trenes Avril. Renfe defiende que ya ha solicitado en repetidas ocasiones a la dirección de Talgo una solución inmediata a estas incidencias, que se reproducen desde el primer dia de su puesta en circulación. Estas compensaciones se sumarían a las indemnizaciones de más de 167 millones de euros que Renie habría pedido ya a Tal go por los continuos retrasos en la

entrega de este modelo.

Las averias en tos trenes
Avril desploman la puntualidad y retrasan 6 de cada 10 viajes

Para intentar minimizar las incidencias, los equipos técnicos de Renfe están elaborando un informe de fiabilidad sobre la operación global de la sene 106 de Talgo, con el objetivo de tomar las «medidas de ajuste operativo oportunas» ante las incidencias sucedidas desde su puesta en marcha, que «conllevarán el inicio de todas las acciones judiciales necesarias para el resarcimiento de daños y perjuicios a Renfe».

Aunque Renfe desvia la mayor parte de la atencion de los retrasos sobre Talgo, a nadie se le escapa que las incidencias se han generalizado en los ultimos tiempos. Viajeros caminando por las vías en la linea que une Madrid con Extremadura parece ya algo habitual. O el incidente mas reciente: el motin de los 500 pasajeros que estuvieron durante más de dos horas sin electricidad en el tren, a más de 50 grados y sin atención de la compania, lo que provoco la rotura de las ventanas por parte de algunos viajeros para intentar refrescar el ambiente, que ya habia provocado decenas de mareos y lipotimias.

A estos incidentes se suma el caos por las obras de la estacion de Chamartin, centro neuralgico ferroviario, que sigue provocando miles de retrasos, especialmente en los ultimos meses, tanto en las líneas de Cercanias como en las de media y larga distancia.

Las obras arrancaron en 2008 para la construcción de un tunel de ancho estándar entre ese punto y Atocha que configurara una gran estación ferroviaria con esas dos terminales. En 2020 se aprobo la construcción de un máximo de 18 vias de alta velocidad y 13 de Cercanías. Hasta el momento la obra ha movilizado más de 500 millones de euros y está previsto que finalicen en junio de 2026 para poder dar servicio hasta 55 millones en 2030. Pero hasta ahora solo han provocado retrasos.

## El sector pesquero, en peligro por la falta de relevo

El 70% de los pescadores tiene más de 40 años. Las vacantes se cubren con extranjeros

J. Sanz. MADRID

Un sector con una edad media elevada, una mayoría de ocupados de sexo masculino, que solo es capaz de cubrir sus vacantes copn extranjeros y que no tiene relevo generacional. Ese es el resultado de la radiografia realizada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con el objetivo de analizar sus necesidades y fomentar el relevo generacional de um sector que desde hace años se nutre de mano de obra forânea. para poder mantener los 31.500 puestos de trabajo que genera con sus 8,732 barcos.

El estudio, titulado «Documento base sobre formación y relevo generacional en el sector pesquero y extractivo: contexto y actuaciones», recoge las aportaciones de la Comisión de Asuntos Sociales del Comité Consultivo del Sector Pesquero del MAPA y las comunidades autónomas, ha informado este jueves el Departamento.

Entre sus datos principales, destacan que la población total ocupada en pesca y acucultura asciende a unas 34.400 personas, de las que 28.700 son hombres y 5.700 mujeres. En este grupo se encuentran todos aquellos trabajadores que desempeñan una actividad economica dentro de estos sectores, ya sea de forma asalariada (por cuenta ajena) o independiente (por cuenta propia).

Ademas, recoge los datos de afiliación al Regimen Especial de los Trabajadores del Mar (REM) del Instituto Social de la Marina (ISM), que señalan que aproximadamente el 27% de los afiliados son menores de 40 años, mientras que el 73% superan esta edad, por lo que se trata de «un sector con una edad media elevada».

En el analisis del nivel de estudios de las personas que trabajan en pesca extractiva a bordo por sexos, señala que en el caladero nacional el mayor porcentaje de hombres que faenan en aguas nacionales tiene estudios primarios (62,7% de los que faenan en el Atlantico norte y el 53,8% de los que lo hacen en el Mediterráneo).

En el caso de las mujeres, recoge que el 70% de las que faenan en el caladero mediterraneo cuentan con estudios secundarios y que el 100% de las mujeres que faenan en aguas no nacionales tienen estudios superiores.

En lo que respecta al empleo en tierra, el mayor porcentaje de trabajadores cuenta con estudios primarios, pero indica que en este segmento de actividad existe un mayor porcentaje de trabajadores con estudios secundarios y superiores, especialmente en el cala dero no nacional. El sector condicionará su futuro al diseño de las titulaciones y acreditaciones profesionales para una mayor adaptación a los nuevos tiempos.

#### M. Salas / J. de Antonio, MADRID

España ha alcanzado los 21,32 millones de cotizantes ocupados y casi 9,2 millones de pensionistas. Eso significa que la ratio de dependencia entre trabajadores y jubilados se situa en 2.32. En los últimos años, esta tasa ha tenido una evolución claramente ascendente. gracias al impulso que ha tenido el empleo durante la uluma dévcada, pasando del 1,97 de 2013 hasta el 2,28 de 2023 y a ese máximo de 2,32 este año, gracias a que

## Apenas 2,32 trabajadores sustentan a cada pensionista

Baleares, con 3,50 afiliados por pensionista, y Madrid, con 3,23, lideran el ranking. Galicia tiene la peor ratio, con solo 1,58

el numero de cotizantes ha crecido en la última decada un 27,5%, casi tres veces más que el de pensionistas, que lo ha hecho un 10,4%.

Pese a ello, esa rano de trabajadores por pensionistas presenta enormes diferencias territoriales que fluctúan desde los 4,06 ocupados por pensionista de la Comunidad Valenciana a la poco más que paridad de Galicia, (1,58). Por tanto, aunque la relación entre ocupados y pensionistas en el temitorio nacional se situa en 2,32. las regiones presentan diferencias que evidencian cuales son las más envejecidas o las más dinámicas en cuanto al empleo.

Así, las mayores ratios se registran en las comunidades uniprovinciales como Baleares (con 3,50 trabajadores por cada pensionista) y Madrid (3,23), así como en Almería (3,04), mientras que las menores se contabilizan en Orense (1,13), Lugo (1,32) y León  $\{1,35\}.$ 

El grueso de los cotizantes se encuentra actualmente enmarcado en el Regimen General (16,8 millones), en tanto que hay casi 3,4 millones de autónomos, 12.543 trabajadores del régimen del mar

y 906 del carbón. Del total de los 9 198.059 pensionistas, la mayor parte recibe pensiones de jubilación (6,35 millones de personas), seguidos de los perceptores de viudedad (1,52 millones), incapacidad permanente (956.679), orfandad (323.278) y a favor de familiares (45.500).

De acuerdo con los datos de la Segundad Social recopilados por Ffe, la tasa de crecimiento anual de la afiliación media a la Seguridad Social (2,5%) algo más del doble que el crecimiento del número de pensionistas (1,16 %). Pese a ello, todas las proyecciones

Los 21,32 millones de cotizantes y los 9,2 pensionistas han elevado la ratio sólo 6 décimas en 10 años

apuntan a que la tasa se irá reduciendo paulatinamente en el futuro, una vez que conuence a jubi larse la llamada generación del «baby beom» -aquellos nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970-. Segun las proyecciones del gasto publico en pensiones elaboradas por el Ministerlo de Seguridad Social, la jubilación de esta generación elevará el número de pensionistas hasta superar los 16 millones en 2050, cifra que según la AlReF se situará en los 16,7 millones.

Para intentar salvaguardar el sistema de pensiones, el Gobierno llevó a cabo una reforma para afrontar el incremento del gasto previsto en prestaciones durante las próximas décadas, que ha generado las dudas tanto de la UL como de instituciones como el Banco de España o la AiREE Creen insuficiente el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), asi como la reforma del sistema de cotización de los autónomos. Tampocotienen claro que el incremento de la base máxima de cotización del sistema, con una cuota de solidaridad para los salarios más altos se suficiente para sostener los gastos del sistema. En 2025 está prevista la evaluación de la clausula de salvaguarda para recalcular la proyección de gasto.

### LARAZON

**Financieros** Societarios Agrupados

Anuncio de fusiones Laboratorios Indas, S.A.U. (Sociedad Absorbente) Attindes Hygiene Partners Spain, S.I.U. Journey Personal Care Holdings, S.L.U. (Sociedades Absorbidas)

En cumplimiento de lo previsto en el articulo. 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de punio. que transpone la Directiva de la Unión Europea en materia de Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles (la "LME"), se hace publica que, en es día de hoy, el accionista único de la Sociedad Absorbente y los respectivos socios únicos de 185 Sociedades Absorbidas, ejerciendo las facultades de la junta general de dichas entidades, aprobaron: (a) la fusión inversa por absorción de Altindas Hygiene Partners Spain, S.-U. (Sociedad Absorbida) por parte de Laboratonos indas, S.A.U. (Sociedad) Absorbente); (b) la fusión inversa por absorción de Journey Personal Care Holdings, S.I.U. (Sociedad Absorbida) por parte de Laboratorios Indas, S.A.U. (Sociedad Absorbente), una vez ésta ha absorbido a Attividas Hygiene Partners Spain, Silvil, en virtud de la fusión mencionada en el apartado (a) arkenor, que se instrumentacán en dos fases, lambas ejecutadas inmediatamente una a continuación de la otra y en unidad de acto, y (t) los respectivos balances de fusión de la Sociedad Absorbente y de las Sociedades Absorbidas.

cas fusiones implican la transmisión en bioque, por sucesión universal, del patrimonio de las Sociedades Absorbidas a la Sociedad Absorbente y la disolución sep liquidación de las Sociedades Absorbidas, con extinción de las mismas.

Asiste a los socios y/o accionistas, acreedores y trabajadores de las sociedades participantes. en las fusiones el derecho a obtener el texto integro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusion, así como a ejercitar los derechos reconocidos en la LME

Madrid, a 5 de agasto de 2024 Administrador único de Laboratarios Indas, S.A.U., administrador unico de Altindos Hygiene Partners Spain, S.L.U. y administrador unico de Journey Persona, Care Holdings, S.L.U. Ona Esther Berrospe Galindo, Dna Marcy Lemieux y Journey Personal Care Haidings Lld representado por Dña. Esther Berrozpe Ganndo.

1929 GESTION, S.L.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE) MESTRE FERRE CONSTRUCCION, S.L.U., GRAM HOTEL CRYSTAL PALACE S.L.U. Y GRAN HOTEL TORRE CATALUNYA, S.L.U. (SOCIEDADES ABSORBIDAS)

En cumpi miento de la dispuesta en el articulo 10 del Real Decreto Ley 5, 2023 (en adelante RDL 5, 2023 ) se hace publico lo

Que en la sesión celebrada en lecha 28 de unio de 2024, el socio unico de la mercantil 1929 Gestion, 5. J. ( Sociedad Absorbente aprobo la fusion por absorcion por parte de a Sociedad Absorbente adquirrendo esta. por sucesión anniersal el patrimonio de las sociedades Mestre Ferre Construcción SEU Gran Hote Crystal Parace S is y Gran Hoter lorre Catalunya, 5.1 U. (en adelante. las "Sociodades Absorbidas"), las cuales quedarán extinguidas y disveltas sin liquidación, con Traspaso a la Sociedad Absorbente de todos los bienes, derechos y obligaciones que constituyen sus patrimomos sociales.

Se hace constar expresamente el derecho de los socios y acreedores de las sociedades participantes en la fusión por absorción, a solicitar y obtener gratuitamente el lesto integro del aquerdo de fusion y bailançe de fusion en fos terminos del articulo 10 de RDLS 20, 3

Asimismo, se hace constar el derecho de protección a los socios y de oposición que asiste a los acreedores de estál durante el placo de an mes la lontar desde la fecha de la publicación del arrimo anuncio de fusión, en los terminos de ios articulos. 2 y 1s de. RDL 5, 7023

Teniendo en cuenta que la Sociedad Absorbente y las Sociedades Absorbidas están participadas de forma integra y directa por er mismo socio unico la fusión será considerada. como un supuesto de lusion por absoición de sociedades integramente participadas en sos terminos previstos en los articulos 53 y 56 del

Barcelona 5 de agosta de 2024 Jordi Mestre Mandeu. Administrador uniço de ian sociedo des intervinientes en la fusión

#### SUPERMERCADOS RICAMAR SLU (SOCIEDAD PARCIALMENTE ESCINDIDAL TERMA MEAL ESTATE SL (SOCIEDAD BENEFICIARIA) ANUNCIO DE ESCISIÓN PARCUAL

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 10 del Real Decreto Jey 5, 2023, de 28 de unity is have publico que las Juntas Generales extraordinarias y universales de las sociedades Supermercados Ricamar Sctr y Terra Real Estate Stillebradas el 10 de ulio de 2024 acordaron por unanimidad, a escisión parcial de la sociedad. Supermercados Ricamar StU a favor de la sociedad ya existente Terra Real Estate St. Como consecuencia de la escisión parcial la Sociedad escindida Supermercados Ricamar 5 Liu. reduce su capital social en la cantidad de 54.412 euros y contra reservas por importe de 95 610 70 euros, cmandose una reserva, especial de escisión de O is euros a los efectos de realizar una reducción de capital proporcional a los socios existentes y su acomodo economico. Y ia sociedad beneficiana, Terra Real Estate St. aumentara su capita socia en la cuantia de 150 022 euros, se creara una reserva especial de escisión de 0.85 euros a los electos de realiza uma ampliación de capital proporcional a los socios existentes y su acomodo economico, modificandose el articulo. estatuació correspondiente para reflejar las nuevas citras de capital social.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste à los socios y acreedores de las sociedades participantes en la escisión paroal a sobritar y obtener el texto integro de los acuerdos adoptados y balances de escisión correspondientes en el domicilio social de las sociedades que participan en la escisión parciaasi como el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades que pa ticipan en la escisión a oponerse

> En Santa Olallo, a 10 de julio de 2024, Don Ricardo Perales Deo. Administrador solidano de Supermercados Ricamor Scul sociedad esandido

#### TASA DE DEPENDENCIA POR COMUNIDADES

El numero de afinados ocupados en atta en la Seguridad Sociat a ultimo dia de junio, el numero de pension stas a 1 de junio.



#### Una tasa de afiliados en torno al 2%

La tasa de dependencia entre afiliados y pensionistas se ha mantenido en torno al 2% desde que se tienen registros (1990), si bien llegó a situarse cerca del 3 % en

2007, año a partir del cual se ha ido moderando, aunque con altibajos, hasta la situación actual. En 2025 está prevista la reevaluación de la cláusula de salvaguarda que. Si en las previsiones se desvia la proyección de gasto sobre ingresos obligará a tomar medidas para evitar que se descuadren las cuentas del sistema.

ECONOMÍA 23 LA RAZÓN . Lunes, 12 de agosto de 2024



## El Skoda Superb crece en espacio y confort

Ofrece dos carrocerías, berlina y familiar, y diferentes motorizaciones que rinden potencias de hasta 265 caballos. Ya está a la venta en España desde 38.250 euros

P. García, MADRID

El Superb es el modelo más representativo de la gama Skoda y en su ultima evolución ha incrementado sus dimensiones y presenta un aspecto más elegante y una aerodinámica mejorada. Sigue ofreciéndose con dos tipos de carroceria. La berlina, bautizada como Limo, y familiar o Combi. En ambos casos, los diseñadores han conseguido reducir en un 15% el coeficiente de resistencia aerodinámica en ambas carrocertas, lo que repercute positivamente tanto en la disminución de ruidos en su funcionamiento como en el consumo de carburante

Entre las novedades de diseño destacan la parrilla frontal de forma octogonal y los faros Matrix



Una pantalla de 13 pulgadas domina el salpicadero

LED que incluyen el nuevo elemento de diseño denominado «Crystallmium», que da a los faros un toque de color turquesa. Los faros traseros también pueden ser

LED opcionalmente con intermitentes animados. El logotipo del capó y las letras del porton trasero son de cromado oscuro y dispone de una gama de llantas de aleacion de entre 17 y 19 pulgadas. La version berlina ha crecido 43 mm en longitud, mientras que el Superb Combi familiar es ahora 40 mm mas largo.

El interior del Superb reune toda la comodidad de las grandes berlinas y destaca en posición central del salpicadero una gran pantalla de 13 pulgadas en la que podemos encontrar todos los sistemas habituales de información y entretenimiento, mientras que el accionamiento del cambio

automático lo encontramos en una palanca selectora situada en la columna de dirección. En la consola central encontramos un espacio con carga rápida inductiva para el

telefono móvil de 15 vanos. La comodidad es una de las virtudes de estos Skoda gracias a que los asientos son ergonómicos con diez cojines de masaje controlados neumaticamente. El comprador puede elegir entre cuatro versiones de tapicería y acabado interior, y tres configuraciones diferentes de asientos delanteros y todos los tendosutilizados contienen matenales reciclados. Por lo que se refiere al maletero, ha aumentado la capacidad hasta 640 litros en la version Limo v 690 litros en la versión Combi, con lo que se han convertido en los mas grandes de su segmento.

Por lo que se refiere a las motorizaciones disponibles, el Superb ofrece diferentes alternativas en diesel y gasolina. El diesel de en trada rinde una potencia de 150 caballos, pero asimismo el TDI puede llegar hasta los 193cv. En las versiones de gasolina podemos elegar entre el motor con hibridación suave (MHEV) que va complementada con una batería de 48v, y llega a los 150 caballos y la más potente TSI cuya potencia se eleva hasta los 265 caballos. Asimismo, estará disponible la version híbrida enchufable, cuya potencia se eleva hasta los 204cv., asistida por una batería de 25,7 kWh y que obtiene una autonomía totalmente eléctrica de hasta 133 lulómetros. A finales de año, se

> incorporará a la gama la terminación Sportline y la variante hibrida para la berlina -por el momento, solo disponible con carrocería Combi-. Todos los modelos vie-

nen con transmision automatica DSG de seis velocidades y la tracción total es de serie en el modelo diésel y el modelo de gasolma superior.

El nuevo Superb (Limo y Combi) ya está disponible en España a partir de un precio de 38.250 euros para la versión Limo con acabado Selection y el motor 1.5 TSI 150 caballos hibrido auto recargable.

El híbrido enchufable tiene una autonomía de hasta133 km en modo eléctrico

#### Agricultura

a vendimia se ha generalizado ya en las zonas vitivinicolas más tempranas y en las variedades más precoces. Las últimas previsiones apuntaban a una producción de entre 39 y 40 millones de hectólitros, pero dada la evolución de la climatologia en los ultimos dias de julio y la primera decena de agosto será muy dificil que se alcancen esas cantidades. A finales de julio, las cooperativas habian avanzado unas estimacio nes de 39.7 millones de hectólitros. La situación del viñedo es especialmente complicada en la mitad oriental de la peninsula donde se encuentran parte de La Mancha y los viñedos de Utiel-Requena en la Comunidad Valenciana, que figuran entre los que tienen una mayor producción. Las vides ya estaban toca das por la seguía, que se ha cebado por tercer año consecutivo con el campo de Cataluna, Aragón, Comunidad Valenciana, parte de Castilla La Mancha, Murcia y el levante de Andalucía. A eso se han sumado ahora las temperaturas muy elevadas de las cuatro ultimas semanas, que han deshidratado parte de las uvas, lo que reducirá los rendimientos y la producción. Esto se ha podido constatar ya en las primeras operaciones de recolección del fruto que se han realiza do. A pesar de que la vendimia viene algo adelantada en relación con las fechas habituales de otros años, habrá que esperar todavia unos dos meses, hasta principios de octubre, para tener los resultados casi definitivos. A 31 de mayo las existencias de vino eran un 14,5 inferiores a las de hace un año, mientras que en mosto eran un 38,3 menos.

La situación del viñedo y de la uva es especialmente delicada en la Comunidad Valenciana, muy afectada por la sequia y las altas temperaturas. De acuerdo con las estimaciones realizadas por la Unió Llauradora, la cosecha de uva para vinificación y la producción de vino será la mas baja de los últimos 30 años. Tanto esta organización agraria como la Asociación Valenciana. de Agricultores (AVA-ASAJA) han pedido a la Consejena de Agricultura, que ha cambiado de recientemente de titular y de partido político, pasando de Vox al PP, ayudas directas para el sector de uva de vinificación ante la crisis de rentabilidad que atravieEl análisis



César Lumbreras

## Calor, sequía y vendimia

Las organizaciones agrarias exigen a los compradores contratos por escrito

san sus productores. En un encuentro que mantuvieron con altos cargos de la Consejería solicitaron que se flexibilice el desvío de los fondos sobrantes del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE) a otras líneas de ayuda, Mientras tanto, en Castilla la Mancha, ASAJA ha exigido a las Administraciones competentes máxima vigilancia para garantizar el cumphruento de la Ley de la Cadena Alimentana durante la vendimia. La normativa actual exige la obligatoriedad de formalizar contratos, así como la prohibicion expresa de comprar uva por debajo de los costes de produccion. Por importante en ciertas zonas de su parte, la Unión de Uniones ha

pedido tambien que se cumpla la misma norma durante la vendimia que acaba de comenzar; insisten en que la Agencia de Información y Control Alimentario (AlCA) deberia extremarlas actuaciones de control en este

Las elevadas temperaturas que se han registrado en el último mes repercutiran también sobre la producción de almendra, que será inferior a la que se habia previsto inicialmente. La campana de recolección ha comenzado ya y se prolongará durante las proximas semanas. Mientras tanto, los precios de este producto, muy España, se han orientado al alza Las elevadas temperaturas reducirán los rendimientos y la producción

> Le vendimie viene algo adelantada en relación con las fechas habituales

en los últimos días. Así, en las lonjas de Murcia y del Ebro se registraron subidas generalizadas, en algunos casos importantes y de hasta 10-12 céntimos de euro por kilo. Por otro lado, está por ver cómo incide la climatología de estas cuatro últimas semanas sobre la evolución de la cosecha de aceituna, tanto de mesa como de almazara, y sobre la producción de aceite de oliva de la próxima campana, que comenzará oficialmente dentro de mes y medio, a princípios de octubre. En cualquier caso, todas las previsiones apuntan, aún sin dar cifras concretas, a un importante incremento sobre las cifras alcanzadas en los dos últimas. Mientras tanto, el mercado del aceite de oliva mantiene una escasa actividad en estas semanas centrales del verano.

Según fuentes de Oleoestepa, los precios en origen han repetido en los últimos dias. Sin embargo, para el sistema Poolred de la Fundación del Olivar se han registrado subidas generalizadas en todas las calidades y el precio medio del extra se situó en 6.833 euros por tonelada. En la Lonja de Extremadura también se anotaron subidas de entre 50 y 100 euros por tonelada; tan solo bajó el ecológico 100 euros quedando entre 7,400 y 7,700 euros por tonelada.



## Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



#### Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

#### Domingos

Fiel a tu cita de siempre, la revista Diez Minutos

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Cananas, Metilia, Navarra, Pais Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con





Marta de Andrés, MADRID

eishospitales públicos de la Comunidad de Madrid (12 de octubre, Chinico San Carlos, Gregorio Maranon, La Paz, Puerta de Hierro y Ramón y Cajal) han sido reconocidos como referencia europea en Oncologia y seleccionados para formar parte de la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer (OECI).

Representantes de estos centros asistenciales, en los que se trata entre el 35 y el 40% de las patologías oncológicas diagnosticadas en España -40.000 pacientes al año-, acudieron el pasado mes de junio a la reunión anual de la OECI, celebrada en Helsinki, para presentar sus credenciales y optar a convertirse en Comprehensive Cancer Center (CCC). También lo hicieron otros hospitales españoles de referencia como el Hospital

Seis hospitales madrileños han sido aceptados por la Organización Europea de Centros Integrales de Cáncer

# Madrid, un modelo de atención oncológica en la UE

Clinico de Valencia o el Clinico de Barcelona. Todos ellos fueron aceptados.

Los madrileños iniciarán en breve su proceso de acreditación, coordinados desde la Dirección General Asistencial de la Comunidad de Madrid (Sermas), un proceso que suele durar entre ano y medio y dos años. Para ello, la OECI realiza una exhaustiva audi toría en base a un programa estandarizado de calidad asistencial, analizando cómo se aborda el cancer en cada uno de los centros, con el objetivo de que acaben for

mando parte de este modelo gerencial de excelencia.

En concreto, el organismo valora la calidad en la atención sanitaria a los ciudadanos en los servicios de Oncología, la labor investigadora, la prevencion, el diagnóstico temprano, el trata miento óptimo o el seguimiento de largos supervivientes, entre otros aspectos. Hay casi 700 están dares de acreditación de calidad y el 25% están ligados a la investiga ción, mientras que el resto son clinicos y asistenciales.

A partir de esta evaluación, el organismo establece cuáles son los ámbitos de mejora y el tiempo que necesita el centro para conseguir los objetivos de excelencia.

De este modo, los hospitales de Madrid representan el 75% de los centros españoles incorporados a esta red, junto con otros 14 de di versos países como Francia, Bélgica, Noruega, Turquía o Grecia, entre otros.

Los «rechazados» por Sanidad

Recordemos que, en el primer trimestre de este año, los seis hospi tales madrileños fueron rechazados por el Ministerio de Sanidad y el coordinador de la Estrategia de Cáncer del Sistema Nacional de Salud, Josep M. Borras, para for LA RAZÓN • Lunes, 12 de agosto de 2024

#### Tres CC AA lideran el registro de tumores

▶El Ministerio de Sanidad ha concedido a la Dirección de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Valenciana y de Andalucía una «joint action» para mejorar el registro de tumores europeos. Lo harán en colaboración con el Instituto Catalán de Oncología (ICO). Este proyecto es muy relevante, dado que podría acelerar la puesta en marcha dentro de nuestro país de un Registro Nacional de Tumores, una demanda histórica de sociedades científicas y pacientes. Los oncólogos lievan décadas reclamando la creación de esta herramienta, que otros países europeos ya tienen desde hace años. Serviria para mejorar la equidad y la igualdad al acceso de los programas de cribado, del tratamiento y del diagnóstico.

|                                                                                                                                                          | CENTER (CC)                                                         | CANCER CENTER (CCC)           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| CRITERIOS GENERALES                                                                                                                                      |                                                                     |                               |
| Presancia de cirujanos oncológicos,<br>radiólogos y oncólogos clínicos,<br>investigación y formación                                                     | Evaluación<br>cuau-cuantitativa                                     | Evaluación cuali-cuantitativa |
| Presupuesto anual para atención<br>al cáncer                                                                                                             | +25 M€                                                              | +50 M€                        |
| Presuesto anual para<br>Investigación en cáncer                                                                                                          |                                                                     | +8 M€                         |
| Numero pacientes ingresados + numero<br>de camas+ número de siltas en la<br>Unidad de Dia                                                                | +100                                                                | +150                          |
| Numero de médicos a tiempo completo dedicados a la atención al cáncer                                                                                    | +30                                                                 | +50                           |
| Numero de nuevos pacientes tratados<br>en el centro en el ultimo año                                                                                     | +1.500                                                              | +2.500                        |
| CRITERIOS ESPECIFICOS DE INVESTIGAC                                                                                                                      | CION                                                                |                               |
| Numero de investigaciones (revisadas<br>por pares) publicadas                                                                                            | +35                                                                 | +125                          |
| Numero de investigaciones científicas<br>con un Índice H >10                                                                                             |                                                                     | +17                           |
| Número de investigaciones científicas<br>con un Índice H entre 5 y 10                                                                                    |                                                                     | +50                           |
| Numero de ensayos clínicos abiertos actualmente y en funcionamiento                                                                                      | +20                                                                 | +75                           |
| ¿Incluyen esos ensayos estudios en<br>Fase I?                                                                                                            |                                                                     | Si                            |
| Total de pacientes reclutados en<br>ensayos clínicos prospectivos en el año<br>en curso sobre el porcentaje de nuevos<br>pacientes tratados en el centro |                                                                     | 10%                           |
| Para que una candidatura sea aceptada<br>4 de lo                                                                                                         | a por la OECI se deben cumplir!<br>os 6 específicos de investigació | **                            |
| Fuente: Accreditation and Designation User Manual V 324                                                                                                  |                                                                     | Intografia LA RAZ             |

**CRITERIOS CANCER** 

mar parte del primer proyecto piloto para establecer una red de centros europeos de atencion integral al cáncer. Solo La Paz fue incluido, y el resto de los seleccionados fueron centros asistenciales de menor envergadura que los madríleños, pero repartidos por la geografia española.

Ante la polémica que se produjo por la «falta de transparencia y de rigor» y la «arbitrariedad» de la decisión, Sanidad se justificó argumentando que, en el proceso de selección, habian introducido -de forma unilateral - «criterios geográficos» para designar «una sola candidatura por región».

Sin embargo, ninguno de los hospitales elegidos, excepto La Paz, acudió a la reunión de Helsinki para presentar su candidatura. El motivo principal es que no cumplen los mínimos que establece la OECI para aceptar a un centro que quiera acreditarse como futuro CCC, como tratar a más de 2.500 nuevos pacientes al año, tener mas de 50 médicos especializados en la atención al cáncer a jornada completa o más de 125 estudios cientificos publica-

dos y revisados por pares, entre otras (ver grafico).

CRITERIOS DE ACREDITACIÓN DE LA OECI

La Comision Europea y el Plan Europeo contra el cáncer (Crane2) han designado a la OECI como el organismo oficial acreditado para realizar estas evaluaciones.

#### Más allá de los CCC

Recordemos que el Plan Europeo persigue que existan redes de atención integral en todos los países que aseguren un abordaje de calidad para los pacientes que sufren esta enfermedad, así como para sus familiares.

Estas redes, idealmente, deben estat formadas por centros asistenciales acreditados como CCC. El objetivo principal es que, en 2030, sea en esa estructura en la que se trate al 90% de la población con cáncer en cada país.

Según fuentes asistentes a la reunión de Helsinki, la próxima cita de la OECI, que se celebrará el 10 y el 11 de septiembre en Varsovia, tiene el objetivo de avanzar en otros dos aspectos que son clave en el Plan Europeo: la puesta en marcha de Infraestructura(s) Integral(es) del cancer (CCI) y de

Redes de atencion al cáncer, o CCN (Comprehensive Cancer Networks)

Las primeras, idealmente, deben estar conformadas por centros de atención oncológica integral (CCC) que cuenten con canales de interacción entre ellas, capacidad de desarrollar investigación traslacional y clínica, que esten dotación de programas de cribado y detección precoz del cancery donde exista unitinetario

De los elegidos por Sanidad, solo La Paz ha iniciado la ruta de acreditación oficial como CCC

La Comunidad de Madrid, a través del Sermas, coordinará la evaluación de sus hospitales en Europa estandarizado para el paciente segun el tipo de tumor que tenga.

CRITERIOS COMPREHENSIVE

Las segundas son redes de astatencia oncológica que deberán conectar centros de todos los tamaños en una misma área geográfica.

La Comunidad de Madnd presentarà la Red Oncologica Madrileña (ROM), integrada por 29 centros asistenciales que incluye a los 8 hospitales públicos de referencia (La Paz y el Ramón y Cajal, en el norte; el 12 de Octubre, en el sur, el Gregorio Marañón y La Princesa, en el este y la Fundación Jiménez Díaz, el Clinico San Carlos y el Hospital Puerta de Hierro, en el oeste, con sus respectivos institutos de investigación acreditados el ISCHI), que aglutinan al 50% de los pacientes oncológicos, y 21 hospitales de menor tamaño que dan servicio al otro 50% de las personas con cáncer.

Otras redes ya existentes que postulan a convertirse en un modelo a seguir son «Oncozone» en la zona sureste de Holanda, la italiana «Alleanza contro il cancro» y la finlandesa «Fincan».

#### Vinculan el anisakis con mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon

L. R. S. MADRID

Las personas con cáncer de colon tienen niveles más altos de anticuerpos frente al parásito anisakis, que puede encontrarse en el pescado, «Esto quiere decir que estos pacientes han entrado en contacto con las larvas de este parásito en mayor medida que el resto de la población, lo que sugiere una asociación entre anisakis y el cáncer de colon», explicó Carmen Cuellar, investigadora del departamento de Microbiologia y Parasitología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM),

La conclusión proviene de un estudio conjunto de esta universidad con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) de la Consejería de Sanidad

Los investigadores plantearon la hipótesis de una relación entre anisakis y el cáncer, basándose en que las respuestas celulares a los productos liberados por las larvas de anisakis podrían provocar inflamación y daño al ADN. «Hace más de tres décadas, ya incluso se postulaba que anisakis pudiera estar relacionado con el cáncer gástrico, básicamente el potencial tumorigénico de los productos liberados por las larvas, pero hasta la fecha no había evidencias que sugirieran una relación entre este parásito del pescado y el cáncer de colon», detalló Cuellar.

Para llevar a cabo la investi gación, publicada en «Parasitology Research», se reclutó a 92 pacientes con cáncer de colon diagnosticados en el Hospital Arnau de Vilanova (Valencia) y se incluyeron 60 personas sanas sin cáncer (grupo control).

«Este estudio revela la posibilidad de identificar personas con una mayor susceptibilidad a la enfermedad y el potencial de generar nuevos mecanismos para prevenirla», señaló Antonio Llombart, responsable del grupo de Oncología clinica de Fisabio.

#### Jorge Alcalde

¿Cuándo comienza la demencia? ¿Desde qué momento de la vida de un ser humano empieza a desatarse el proceso de deterioro cognitivo que termina en una enfermedad grave: alzhéimer, parkinson...?

Uno de los mayores retos de la neurociencia actual es aprender a detectar los marcadores biológicos, los hábitos o las conductas que marcan el arranque precoz de la enfermedad. Algunos empiezan a conocerse. Pero ¿hasta donde podemos remontarnos para encontrar un indicio de que el mal se esta produciendo? ¿Hay algo en nuestras tempranas biografías que nos impulsa a ser más propensos a la enfermedad neurodegenerativa?

La revista «The Lancet» acabade publicar un exhaustivo informe que cuenta con la participación de 27 expertos mundiales en demencia y que insta a las instituciones sanitarias a poner en marcha programas de prevención de la patologia desde los primeros pasos de la vida. La razón: algunos factores que pueden ayudar al futuro desarrollo de estas enfermedades pueden detectarse en la infancia.

#### Una propuesta revolucionaria

En concreto, se asegura que cerca de la mitad de los casos de demencia podrían prevenirse o, al menos, atenuarse si se controlaran 14 factores de riesgo desde que somos niños. Del mismo modo que los análisis de sangre periodicos y las revisiones pediátricas pueden prevenir desde críos el riesgo de diabetes o enfermedades cardiopulmonares, incluir en estos chequeos el control de algunos valotes clave podría evitar que en la edad adulta aparecieran los sintomas de algun tipo de demencia.

La propuesta es revolucionaria, y podría suponer un autentico cambio en las politicas de salud preventiva en todo el mundo. De momento, ha sido presentada en la Conferencia de la Asociación Internacional de Alzheimer y esta firmada por los 27 miembros de la Comisión Lancet para la prevención, el cuidado y la intervención de la demencia.

Tras analizar la última evidencia científica disponible, la Comisión ha incluido dos factores de riesgo de demencia que no estaban publicados en informes anteriores. El exceso de Lipoproteína de Baja Densidad (LDL), conocida como

Los chequeos de control podrían suponer un cambio en las políticas de salud preventiva

## El alzhéimer se puede prever en la infancia

Un estudio detecta factores de riesgo para la demencia que pueden reducirse desde edades tempranas

-colesterol malo», en la mediana edad está detras del 7% de los casos de demencia. Y la pérdida de visión no especifica y no tratada en la infancia media en el 2% de las patologias.

A estos dos nuevos factores se le unen otros 12 que ya habian sido identificados: niveles bajos de educación, deficit auditivo, elevada presion arterial, tabaquismo, obesidad, depresión, sedentarismo, diahetes, excesivo consumo de alcohol, daño cerebral traumá-

tico, aislamiento social y exposición a la contaminación del aire. Todos estos factores juntos intervienen en el 40% de los casos de demencia.

Un nuevo estudio ha detectado que los dos factores más comunes encontrados entre las personas que padecen esta enfermedad son el exceso de colesterol «malo» y la perdida de audición a partir de los 40 años. En concreto, según datos del Instituto Nacional de Estudios de la Edad, liderado por la Univer-

40%

de los casos de demencia son provocados la suma de los factores indicados por los expertos sidad Johns Hopkins, la perdida de ordo liegada la mediana edad puede ser tanto un sintoma como un desencadenante del deterioro cognitivo, La menor función auditiva obliga al cerebro a realizar una sobreactividad a la hora de comunicarnos. Ademas, condiciona la vida social y favorece el aislamiento social.

#### Revisiones pediátricas

Sea como fuere, lo cierto es que muchos de estos factores de riesgo pueden empezar a monitorizarse de manera sencilla durante la infancia. Por ello, los autores proponen que, al menos algunos de ellos, se incluyan entre los objetívos a seguir en las revisiones pediatricas tempranas.

De hecho, los neurocientíficos han elaborado una larga lista de recomendaciones que deberían ser tenidas en cuento por los autondades sanitarias a la hora de diseñar los planes de salud preven-



LA RAZÓN • Lunes, 12 de agosto de 2024

tiva en sus respectivos países.

Por ejemplo, proponen desarrollar programas de educacion en las escuelas que promuevan la actividad mental y el cuidado de la salud cognitiva. También alertan sobre la necesidad de cuidar especialmente el buen estado de la audi ción, reduciendo al máximo la exposición al ruido en las primeras etapas de la vida y controlando desde muy pronto posibles pérdidas de percepción.

Es importante que seamos especialmente cuidadosos con el control de los niveles de colesterol LDL, algo que puede empezar a hacerse desde la infancia, pero que debe incrementarse a partir de los 40 años.

Otro aspecto relevante es el control de la depresión Este trastomo, creciente en toda la población mundial, tiene una clara conexión con algunos tipos de demencia. Es obvio que reducir su incidencia influirá positivamente también en la detección de demencias.

Otras propuestas de acción incluyen realizar rastreos generalizados de patologías oculares y ampliar los programas de reducción del tabaquismo.

#### Nousar el «cabezazo»

En etapas inferiores de la competición deportiva (entre miños y adolescentes) es recomendable potenciar el uso de prácticas seguras para evitar traumatismos cra neoencefalicos, que también se sabe que pueden potenciar el riesgo de demencia en la edad adulta. Por ejemplo, algunas federaciones de futbol han prohibido golpear el balón con la cabeza a determinadas edades. En otros casos, se promueve el uso de cascos y protec ciones especiales.

Pero realmente ¿cuánto pueden influir en la mejora epidemiologica de las enfermedades relacionadas con el deterioro cognitivo?

«The Lancet» ha publicado un

Dos de los valores más comunes observados son el exceso de colesterol y una mala audición

El objetivo es comenzar a monitorizar estos elementos en las revisiones pediátricas

estudio separado para tratar de dar respuesta a esta pregunta, basandose en Reino Unido.

Se ha sunuiado un programa de intervención poblacional basado en la reducción del consumo de alcohol, la protección contra el dano cerebral, el descenso de la contaminación, la realización de campañas contra la obesidad y otras acciones relacionadas con los 14 factores de riesgo.

El resultado ha sido un aumento de más de 70.000 años de vida ajustados a la calidad (QALY). Se trata de una medida que detecta cuántos años más va a vivir una persona en buenas condiciones de salud si se aplica una intervención concreta en ella. Ese aumento supondria un ahorro de más de 4 000 millones de libras al sistema de salud del país.

Cuanto antes se comience a prevenir la demencia, incluso desde la infancia, más eficaz sera la lucha contra este mal.

Jorge Alcade es director de «Esquire»

## Microbios «adaptados» conquistan los microondas

El descubrimiento de investigadores españoles podría usarse en procesos industriales que requieran bacterias resistentes

M. M. MADRID

Desde la Revolución Industrial, los microbios han colonizado un nuevo tipo de hábitat trasotro: por ejemplo, los vertidos marinos de petroleo, el plastico que flota en los oceanos, los terrenos industriales abandonados e incluso el interior de la Estación Espacial Internacional.

Sin embargo, hay un entorno que alberga una comunidad especializada de microbios alta mente adaptados y que está mu-

cho más cerca del hogar: el microondas. Este hallazgo ha sido publicado por primera vez en un estudio de unvestigadores españoles en « Frontiers in Microbiology»

Nosoloes importante desde el punto de vista de la higiene, sino que tambien podria inspirar aplicaciones biotecnologicas si las cepas halladas en el interior de los microondas pueden aprovecharse en procesos industriales que requieren bacterias especialmente resistentes.

«Nuestros resultados revelan que los microondas domésticos tienen un microbioma más 'antropizado', si-

milar al de las superficies de cocina, mientras que los microondas de laboratorio albergan bacterias más resistentes a la radiación», explica uno de los autores, Daniel Torrent, investigador de Darwin Bioprospecting Excellence SL, informa Ep.

Torrent y sus colegas tomaron muestras de microbios del interior de 30 microondas: 10 de cocinas de hogares particulares, otros 10 de espacios domésticos compartidos –por ejemplo, centros corporativos, institutos cientificos y cafetenas-, y 10 de laboratorios de biologia molecular y microbiologia.

El objetivo de este esquema de muestreo era comprobar si estas comunidades microbianas se ven influidas por las interacciones alimentarias y los habitos de los usuarios.

Para conocer la diversidad mi crobiana utilizaron dos metodos complementanos la secuenciacion de nueva generación y el cultivo de 101 cepas en cinco medios diferentes.

En total, los investigadores encontraron 747 generos diferentes dentro de 25 filos bacterianos. Los más frecuentes fueron «Firmicutes», «Actinobacteria» y, sobre todo, «Proteobacteria».

Descubrieron que la composición de la comunidad microbiana upica coincidia en parte entre los microondas domésticos compartidos y los de un solo hogar, mientras que los microondas de laboratorio eran bastante diferentes. La diversidad eramenor en los microondas domésticos y mayor en los de laboratorio.

Los autores también compararon la diversidad observada con la de habitats especializados de la que se tiene constancia en la bibliografía. Como era de esperar, el microbiorna de los microondas se parecía al de las superficies típicas de las cocinas. «Algunas especies de generos encontradas en micro-



La limpieza tras su uso es fundamental para evitar las bacterias

Se han descubierto 747 géneros diferentes en aparatos domésticos y de laboratorio

«La población encontrada no supone un riesgo mayor que la de las superficies de cocina» ondas domésticos, como 'Klebsiella,' 'Enterococcus' y 'Aeromonas,' pueden suponer un riesgo para la salud humana. Sin embargo, es unportante señalar que la población microbiana encontrada enlos microondas no presenta un nesgo unico o mayor en comparación con otras superficies comunes de cocina», dijo el investigador

• Tanto para el publico engeneral como para el personal de laboratorio, recomendamos desinfectar regularmente los microondas con una solución de lejía diluida o con unspray desinfectante. Además, es importante limpiar las superficies interiores con un paño humedo después de cada uso para eliminar cualquier residuo y limpiar inmediatamente los derrames para evitar la proliferación de bacterias», recomienda Torrent.

30 SOCIEDAD

## A trámite una querella contra un cómic por exhibir porno a menores

La jueza aprecia posibles delitos de exhibicionismo y provocación sexual

#### A. Abizanda, MADRID

Aprincipios de julio, el juzgado de primera instancia número 2 de Quart de Poblet (Valencia) abrió diligencias tras la querella interpuesta por Abogados Cristianos contra el autor y los responsables del cómic «El mão Jesús no odia a los mariquitas», editado por Fandogamia. El cuademo de actividades tiene el objetivo, segun señala de forma irónica la editorial valenciana, de «descubrir lo mala que es la homofobia coloreando y pintando».

La portada del album muestra a Jesús en la cruz ondeando dos banderas arcoiris, pero hay otros dibujos aun más controvertidos. Sobre todo, el que aparece en la actividad seis, titulada «Enredo de pitos», en la que se muestra el dibujo de un bebé rodeado por cinco adultos, y que se explica así en el texto: «Alguien está teniendo coitos anales consentidos con el joven Bartolomé, pero joh, no! los pitos se han enredado entre sí. ¿Puedes ayudar a avenguar quién le está conociendo camalmente por detrás?»

Enotra de las ilustraciones aparecen dos monjas masajeándose los órganos genitales, y se indica que «en la Edad Media se sacó una ley que prohibia a las monji tas dornur juntas, aunque a veces se daban besitos y se acariciaban los kiwis».

En otra actividad aparece el dibujo de un azteca practicando una felación a un conquistador, mientras que otro personaje sodomiza a un indio americano, yse afirma que «hay quien piensa que la homosexualidad es una moda y que estamos perdiendo los valores». En un primer momento el álbum de actividades se publicito para toda la familia, pero ante el revuelo generado la editorial cambió la descripción del cómic, y en su página web figura ahora que se trata de una publicación «para adultos»,

Sin embargo, en la contraportada aparece un símbolo con un prohibido de 0 a 3 años, semejante al que se pone en los juguetes, lo que hace suponer al posible comprador que es apto mas alla de esas edades.

Ante la querella presentada por Abogados Cristianos, la juez ha señalado que los hechos denunciados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de exhibicionismo y provocación sexual». Además, solicita a Fandogamia Editorial que «explique si se indició que el libro no era para edad infantil, aportando justificación acreditativa de cuanto se indique».

La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, señala a LA RAZÓN que se han abierto dibgencias «porque podría haber delito. Esto supone que el autor y los responsables podrían ser condenados por un delito de odio, recogido en el artículo 510 del Código Penal, y otro de provocación sexual, que aparece en el artículo 186. Son cosas muy gordas, la verdad», afirma.

 Para defender la homosexualidad no hay necesidad de atacar a la Iglesia Católica, y aquí hay escenas donde salen dos monjas, donde sale el Papa... encaja bastante en el delito de odio», considera Castellanos.

Sobre la cuestion de la edad a la que va dirigido, indica que cuando un libro se comercializa «las editoriales emiten una especie de nota de prensa, y en ella ponía que se trataba de un libro para toda la familia». Además, señala el hecho de que al tratarse de un libro con el típico formato de los cuadernos para colorear

CHADERNOIDE ACTIVIDADES

En una de las actividades, un grupo de adultos rodea a un menor, y se plantea esta pregunta: ¿Puedes ayudar a averiguar quién está conociendo carnalmente - al joven Bartolomé-por detrás?



-llama la atención a los niños».

No obstante, aclara que «incluso si me dices que va dingido a personas mayores no se si es casi peor. Porque si le dices a un niño lo del enredo de pitos pues a lo mejor no lo entiende, pero si se lo dices a un adulto, lo de descubre quién está conociendo al bebé carnalmente, pues es todavía peor», considera.

La eurodiputada Marganta de la Pisa también ha mostrado su rechazo a esta publicación, y manifiesta que «la progresiva frivolización de las relaciones y la hipersexualización nos está llevando a una degeneración de valores que aceptan la perversión y la corrupción de menores». La politica de Vox, madre de familia numerosa, considera que «publicaciones de este tipo atacan la inocencia de los minos y el sano desarrollo de su personalidad, por lo que no debenan tener espacio por agresión a la infancia».

#### Opinión

#### Yél en la calle

#### Paloma Pedrero

o sé cómo se llama él. A mi me parece que podna llamarse Javi o quizá Fernando. Sé que nada nenen que ver esos dos nombres, pero me parece lavi cuando sonríe y Fernando cuando está triste o apenas ha dormido. Nunca he intercambiado más de dos frases con él, no quiero implicarme, no puedo. El joven es amable, me llama corazón y lleva un vasito de plástico. Un detalle de buen gusto; dar monedas en la manoes humiliante, mucho mejor es un recipiente aséptico donde él no vea cuánto has echado.

Ayer a las15.00 horas, con 38 grados, conseguí caminar los 200 pasos que separan mi portal del supermercado en el que él hace su jornada. No bajé a mi perrita porque pensé que Fernando no estaría a esas horas infernales para sostenérmela mientras compraba. Me equivoqué, alli estaba el, sonriente y con carita de Javi Paré en seco. Qué hace aquí, se va a derretir, pensé. Inmediatamente comprendi que ese seria el lugar mas fresco de su vida. El aire acondicionado que salia de la puerta del super cuando algun cliente salía o entraba era reconfortante.

#### ¿Puedes comprarme un paquete de macarrones? preguntó

«Hola corazón» -me dijo bajito, «¿y la perrita?». «Está abatida con este calor, tampoco sabia si estarías». «¿Puedes comprarme unos poquitos macarrones?» preguntó. «Sí», le contesté sin mas. Y entré en el comercio lleno de delicias. Todo mi recorrido fue en pensar qué le compraba al chico. Yo pillando helados, cervezas, jamón serrano... ¡Y a él le iba a comprar unos macarrones crudos! Me dolia el alma y barajé posibilidades,

¿Y si le compró medio pollo asado? O tal vez mejor algo de fiambre... Al final, llena de una mezcla de culpa y firmeza, agarré un paquete de macarrones y lo men en la cesta. En la fila de pagar lo vi esperándome sonnente. Me senti el ser más mezquino de la tierra. Le di sus macarrones y algo de lo mío. No le pregunté su nombre. LARAZÓN • Lunes, 12 de agosto de 2024

## 30aC

Fue Reina de Egipto y amante de Julio Cesar y Marco Antonio. Se llamaba Cleopatra y munó, no está concreta la fecha, entre el dia 10 y el 12 del año 30 antes de Cristo. Sobre su muerte hay muchas leyendas, aunque la más fiable es la de la que se suicidó al saber que el victorioso Octavio la llevaria como esclava a Roma,

para exhibirla como un trofeo de guerra. Antes de failecer escribió una misiva a Octavio en la que te comunicaba su deseo de ser enterrada junto a Marco Antonio y así se hizo. Pero, Cleopatra pasó a la Historia por su belleza, más que por su remado. Egipto sóto era una provincia del Imperio romano. POR JULIO MERINO



Navarra

Falces celebra el primero de sus encierros del Pilón La localidad navarra de Falces vivió ayer sin novedades el primero de sus conocidos encierros del Pilon. Se trata de una Fiesta de Interes l'uristico de Navarra que por su espectaculandad atrae a diario durante las fiestas en honor de la Virgen de Nieva a miles de personas que llenan las laderas del monte para ver la veloz carrera de

mozos y vacas bravas. Ha sido el primero de los ocho encierros de este ano, corrido por las reses del ganade ro local Jose Maria Goni. A gran velocidad han bajado la agreste canada, precedidos por los mozos que se han atrevido a participar en esta peculiar modalidad de encierro, marcada siempre por las caidas.

#### Mérida

#### Un banquete de ostras en una lujosa domus dieciocho siglos atrás

La campaña de trabajos de campo que están llevando a cabo este verano un equipo de arqueólogos y estudiantes de la Universidad de Granada en una casa lujosa junto al Anfiteatro de Mérida, ha sacado a la luz una gran acumulación de conchas de ostras, un lujo que se sirvió hace al menos 18 siglos en una domus que pudo ser una hospederia, un «alojamiento turístico» de la época, como los que funcionaron en Pompeya.



Obituario Misia (1955-2024)

#### Cantante renovadora del fado



aportuguesa Susana Maria Alfonso de Aguiar, conocida como Misia, fallecida en Lisboa, fue conocida por su trabajo para renovar el fado e incluir en el genero tendencias y sonidos de otras culturas como la de Espana, de donde era su madre. Misia nació en Oporto en 1955 de padre portugués y madre catalana, y pasó el inicio de la vida adulta entre Madrid y Barcelona, donde vivia su abuela. Escogió su nombre artistico en honor a Maria Zofla Olga Zenajda Godebska, conocida por el diminutivo polaco de 'Misia' y musa del pintor catalan Josep María Sert. Volvió a Portugal decidida a dedicarse al fado y consiguió convertirse en uno de los nombres más conocidos a nivel internacional, aunque en su propio país pasó a la historia por la renovación que hizo del género.

#### Fama internacional

Su primer album, 'Misia,' fue lanzado en 1991, con canciones escritas por compositores como José Niza o José Carlos Ary dos Santos. En total lanzó una quincena de discos, con un vasto repertorio que incluve no solo fados sino también tangos y boleros, entre otros géneros musicales, y en los que mezcla tendencias, diferentes culturas y sonidos Cantó en portugués, frances, napolitano, catalán y español, con piezas de artistas tan di versos como Amália Rodrigues o Serrat y Aute.

En foco

## Las zonas de bajas emisiones se atascan en la región

De los 24 que deben implantar esta medida por mandato legal, solo Arganda del Rey no lo contempla hacer «por su orografía». En cuatro está activa. El resto, en trámite

Santiago Cañas Bonci, MADRID

a ha pasado mas de

la muad del año 2024 y solo cuatro municipios cuentan con una zona de bajas emisiones (ZBE) de los 24 de la Comunidad de Madrid que debian hacerlo por obligación legal antes de 2023 Está activa en Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Torrejon de Ardoz y Fuenlabrada. La mayoría de los ayuntamientos -17- tienen la medida «en tramite» esto es, que han iniciado las gestiones para su implementacion-, con excepción de Arganda del Rey, cuyo alcalde y corporacion de gobierno no ven viable la medida, «No es que no queramos, es que tenemos una orografia muy peculiar», explican fuentes municipales. Las otras dos que están según el Munisterio de Transición Ecológica en estado «pendiente», Aranjuez y Valdemoro, afirman que ya están en el proceso.

Las zonas de bajas emisiones tienen el objetivo de «mejorar la calidad del aire» y «mitigar el cambio climático», segun lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, que es la que impone esta obligación a los municipios de más de 50 000 habitantes en España. De los 8.132 municipios del territorio español, la medida atañe a 151

En Madrid afecta a 24 de 179 Las ZBF son áreas de las locabdades que deben incluir «prohibi ciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, segun su potencial contaminante», segun el Real Decreto 1052/2022, que desarrolla las ZBE

El Gobierno afirmó que los ayuntamientos que no cumplieran no recibirán «ayudas económicas para el transporte publico-«Ahora ha llegado el momento de cumplir la ley, osi no es así, desde luegono se pueden recibir ayudas cuando uno se declara desobediente de la ley del Gobierno de España», declaró el pasado mes de julio el secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández Heredia. Según el Ministerio de Transicion Ecologica y Reto Demográfico, que contabiliza en un mapa el estado de las ZBE, Arganda del Rey, Aranjuezy Valdemoro tienen la calificación de «pendiente».

El primero de ellos, gobernado por Alberto Escribano (PP) y de unos 59,000 habitantes, no contempla establecer la medida. «No es que no queramos poner la ZBŁ Lo que pasa es que Arganda tiene una orografia muy peculiary seria muy complicado poder instalarla aquí», explican fuentes municipales. Y aclaran desde el Consistorio que «no se consideran rebeldes en absoluto».



Los otros dos en estado pendiente son dos municipios gobernados por una coalición PPy Vox. Aranjuez -de 60.000 habitantes-y Valdemoro -81.000-. El primero, cuyo alcalde Miguel Gomez Herrero acaba de ocupar el puesto tras la renuncia de María Jose

De los 8.132 municipios de España, la medida afecta a 151. En Madrid, a 24 de 179

El Gobierno central ha afirmado que los ayuntamientos que no cumplan no recibirán ayudas

Martinez, confirma a este periodico que «han terminado la fase de exposicion publica a la propuesta presentada por el equipo de Gobierno». Desde el Consistorio afirman estar «en contra del criterio», al tratarse de una «obligación cuyo único parámetro es el numero de habitantes y que no tiene en cuenta factores tan importantes como el diseño de la ciudad y la calidad del aire, que en Aranjuez es óptima». Asimismo, plantean un modelo en el que no haya una prohibición de la libre circulación: «Teniendo en cuenta la obligatoriedad de la norma y las características de nuestro municipio, trabajamos en un plan que no sea restrictivo y sea fidedigno a las necesidades de Aranjuez y que cuente con todos, Muchos vecinos y comerciantes nos trasladan su oposición a esta medida. Su aprobación, sin la limitación ni prohíbición de la libre circulación, se prevé antes de finalizar el año en curso».

Por su parte, Valdemoro, en palabras de su alcalde. David Conde (PP), tampoco se «considera rebelde» y afirma que van a cumplir la lev. El avuntamiento envió el pasado 12 de Julio a la Dirección de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecologica y Reto Democrati co una carta, a la que ha terudo acceso LA RAZÓN, donde expli can los pasos a dar. La misiva, en la que se comunica que «el objetivo del gobierno es trabajar en una ZBE que pueda ser implementada lo antes posible», prevé los siguientes plazos: contrato para la implantación de la ZBE en 2025 e implantación de primeras medidas en enero de 2026. El Gobierno local solicitarà al ministerio «la aprobación de una prórroga o moratoria suficiente tanto en la puesta en marcha de la ZBE como de las posibles sanciones». En relación con la tardanza, dicen-



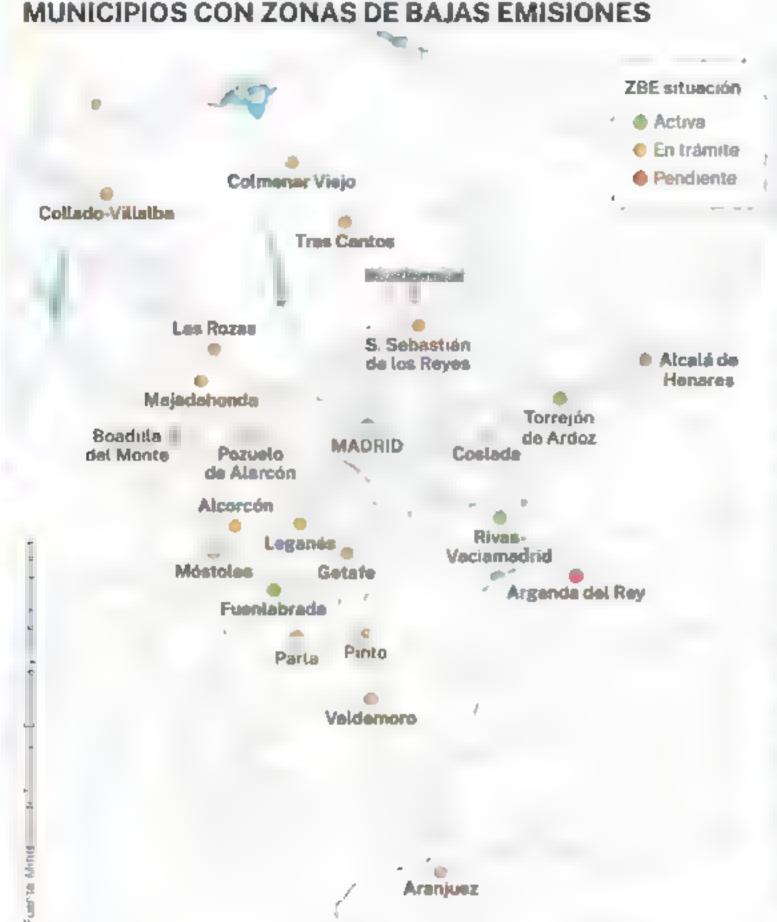

Poblacion Gobierno Municipio (INE 2023) (2023-27 Alcatá de Henares NOX. Alcobendas Alcorcón -VOH Aranjuez Arganda dal Rey (PP Boadilla del Monte (pp Col ado V lia ba Colmernar Viejo PP VOX MOM Va Costada Fuenlabrada Gelafe Leganés Madrid Majadahonda Móstoles M COM Y Parta (pp 116) Pinto Pozueto de Atarcón Rivas-Vaciamadrid Las Rozas de Medrid S. Sebastián de los Reyes Torrejon de Ardoz Tres Cantos Valdemoro Integral a LA RAZON

Una imagen del centro urbano de Getafe

en la carta, «el actual equipo de gubierno se encontró con un ayuntamiento con graves carenclas heredadas de anteriores equipos de gobierno que afectan al área de medio ambiente y de calidad del aire».

Este mandato debia cumplirse antes de 2023, pero los municipios lo han retrasado. El último en aprobar la medida ha sido Fuenlabrada, La ZBE de este municipio al sur de Madrid entró en vigor el pasado lunes 15 de julio, aunque el Ayuntamiento informó de que no se impondrán sanciones hasta el año próximo ya que contará con una moratoria, hasta el mes de febrero de 2025, el Ayuntamiento comunicará a las personas infractoras la existencia de la infracción. solo a efectos meramente informativos y, una vez finalizado este plazo, sí se aplicarán sanciones. Además, los vehículos empadronados en el municipio y dados de alta en el impuesto de vehículos

de tracción mecánica quedarán exentos de las restricciones.

La mayoría de localidades se encuentran «en trámite» y tratan de hacer frente a la aprobación En Collado Vilialba no estan de acuerdo con el criterio de la ley-«Hay una lev que dice que todos los municípios de más de 50.000 habitantes, punto, sin tener en cuenta nada más, están obligados a tener una zona de bajas emisiones», afirmó Mariola Vargas, la alcaldesa. «La ley tiene sus fallos y se me ha ocurndo que la mejor forma de tener una ZBE es la cubrición de la A-6, que es el unico sitio donde el trafico se condensa. El objetivo es tapar la carretera mediante un ajardinamiento, una cubneton».

Otros municipios la han aceptado con dudas, como Leganes. Su alcalde, Miguel Ángel Recuenco (PP), contó a este periódico el pasado 15 de julio: «Estamos ahora con el proyecto. No hay una fecha determinada prevista. Somos conscientes que te obliga la ley a tener una determinada superficie. Yo no saco pecho por tener grandes superficies de zona de baja emisiones. Al contrario, Voy a intentar que sea lo minimo imprescindible».

En Alcorcón, el Avuntamiento detalló que la implantación de la ZBE se hará «de manera progresiva a lo largo del 2024- En Tres Cantos, se aprobo el pasado 30 de mayo de forma inicial el plan de implantación. En este municipio al norte de Madrid, se restringirà el acceso a las avenidas de Colmenar y Vinuelas a los vehículos no empadronados en el municipio sin etiqueta ambiental. Majadahonda está trabajando en la elaboración de la ordenanza. «Es reseñable que la ZBE de Majadahonda no restringirà el paso de manera estable a los vehículos censados en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) de Majadahonda», señalaron en una nota de prensa, que también prevén plazos de implantación de la medida a partir de 2026. Alcobendas y Colmenar Viejo continúan en fase de trámite, pero sin tener una fecha con**5.9** 

millones suma la población de los municipios que deben implementar una ZBE

50.000

es el número de habitantes a partir del cual la ley fija una Zona de Bajas Emisiones

13% del total de los municipios de la

se ven afectados

Comunidad de Madrid

creta, segun confirman desde ambos ayuntamientos.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado una guía de «Directrices para la Creación de ZBE» con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según datos de la Campaña Clean Cities - una coalición europea de mas de 700NG, asociaciones medioambientales, movimientos de basey organizaciones de la sociedad civil-, de los 151 ayuntamientos en España que deben establecer una ZBE, «solo en 19 van a estar activas, 113 siguen en tramitación por el desinterés y la inacción previa, y 20 se situan en la desobediencia total». Clean Cittes denuncia el incumplimiento de la ley por parte de los municipios, tal y como afirmaron en una nota de prensa. «Tras más de tres años desde que los responsables locales conocían de la obligatoriedad de implantar una medida de estas características, la falta de interés, la desafección y la utilización politico-partidista ha llevado a que una gran parte de la ciudadanía viva en ciudades donde la Ley se incumple».

## La tauromaquia encuentra en Madrid su puerta grande

Casi una veintena de municipios celebran festejos taurinos, tras años de ausencia en muchos de ellos. En Pinto, Algete y Leganés regresan con las fiestas patronales

#### 1. Laurel, MADRID

Madrid vuelve a sentir el puiso de la tauromaquia, una tradición que, más que un espectáculo, para muchos es ya parte de la identidad madrileña. En este 2024, casí una veintena municipios de la Comunidad de Madrid han celebrado festejos taurinos, tras anos de ausencia en muchos de ellos, en lo que supone ya un renacer de la Fiesta Nacional.

Uno de los ejemplos mas notables de este resurgimiento es el caso de Aigete. Tras un periodo sin eventos taurinos, las fiestas patronales del municipio vuelven a llenar la plaza de toros «El Arenal» con actividades como la vaquilla nocturna, los encierros, la novillada sin picadores y el toro de los mozos. También se celebrará el concurso de recortes, una tradición que había quedado en el olvido y que ahora vuelve a ocupar su lugar en el calendario festivo de la localidad.

Otromunicipio que ha retornado con fuerza la tauromaquia es Pinto, donde las festividades en honor a la Virgen de la Asunción han sido escenario de dos encietros, una novillada sin picadores y una bueyada infantil. Segun Mario Gutiérrez, concejal de Asuntos Taurinos de Pinto, la intencion es que la programación taurina crezca en futuras ediciones, reflejando el interés local por mantener viva esta tradición.

Leganés, por su parte, ha vuelto a abrir las puertas a la tauromaquia después de seis años sin celebraciones taurinas, un primer paso para reinstaurar una tradición que históricamente ha sido parte del alma de la ciudad. Volverán los dias 16 y 17 de agosto coincidiendo con las fiestas patronales, aunque no en La Cubierta, ya que se instalará una plaza de toros portául.

La celebración, sin embargo, ha generado protestas por parte de



#### Un centro para futuras estrellas

La Escuela Taurina José
Cubero Yiyo, ubicada en la
histórica Venta del Batán
de Madrid, se consolida
como uno de los principales centros de formación
del mundo. Cada año, cerca
de 100 jóvenes aspiran a
convertirse en las futuras
estrellas del toreo y, en
2023, la escuela alcanzó
un récord de 300 actuaciones para sus alumnos, cifra
que se espera aumentar a
400 en el presente año.

La escuela promociona la tauromaquia con valores que tratan de contribuir a su pervivencia y engrandecimiento. Los alumnos reciben conocimientos teórico-prácticos correspondientes al aprendizaje de diversas suertes, que ayudan a los aspirantes a formarse como futuros toreros.

Además, reciben enseñanzas de carácter cultural y profesional.

Podemos Leganés, que ha exigido la suspensión de los festejos tau rinos, especialmente de la bueyada infantil, que considera que es «ilegal».

#### Móstoles y Valdemoro

Móstoles también ha recuperado su espíritu taurino, albergando eventos que no se celebraban desde 2014. Como preludio de la esperada vuelta de los toros al municipio, la plaza de toros fue testigo, el pasado 28 de abril, de una tarde memorable en la que los diestros Alejandro Talavante, Cayetano

Rivera y Gonzalo Cabailero cortaron siete orejas, saliendo a hombros y marcando así un regreso triunfal. Todo ello ha sucedido en el contexto de la cuarta edición de la Copa Chenel, un certamen organizado por la Comunidad de Madrid y la Fundación Toro de Lidia, que se celebró el pasado mes de junio.

Algo parecido a lo que ocurrió en Valdemoro, donde esta fundación, en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, han reintroducido los festejos taurinos después de 14

La Copa Chenel, impulsada por la Comunidad, ha reactivado los festejos taurinos

Leganés abre este año las puertas a la tauromaquia tras seis años sin ninguna celebración años de ausencia.

El alcalde de Valdemoro, David Conde, ha declarado que este es solo el primer paso hacia la recuperación de la tradición taurina en el municipio, subrayando su importancia como parte del patrimonio cultural local.

La relevancia de estos eventos trasciende las festividades locales. La Copa Chenel 2024, financiada por el Gobierno regional y organizada por la Fundación Toro de Lidia, ha llevado a cabo 14 festejos en 13 municipios desde marzo hasta junio pasado, ofre-



MADRID 35 LARAZON . Lunes, 12 de agosto de 2024



Algunos municipios hacía años que no celebraban festejos taurinos

ciendo una plataforma a toreros menos conocidos y promoviendo la tauromaquia en la región. Este año, el ciclo ha visto un aumento en el número de corridas y ganaderias participantes, destacando la calidad del campo bravo madrifeño. A pesar de las controver sias que rodean a la tauromaquia, estos eventos son una parte fundamental de las tradiciones locales para quienes apoyan esta mamifestación cultural. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comuni dad de Madrid, ha reiterado su firme apoyo a la tauromaquia,

destacando su valor como arte popular y su conexión con el carácter solidano español. Ante la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura, Ayuso ofreció la sede de su Gobierno para acoger el premio de la Fundación Toro de Lidia, subrayando que «Madrid es taurina porque es libre, alegre, culta y porque es España». Con su respaldo, la presidenta asegura que la tauromaquia seguirá siendo una parte viva y protegida de la cultura madrileña.

Pinto recupera la Fiesta este mes con dos encierros y una novillada sin picadores

Móstoles este año ha albergado eventos taurinos, después de catorce años sin celebraciones

La Comunidad de Madrid declaró la Fiesta de los Toros como Bien de Interés Cultural, Cuenta en la actualidad con 70 explotaciones ganaderas de toro de lidia, lo que la convierte en la que más densidad de reses bravas tiene por kilometro cuadrado.

El Ejecutivo autonómico salio en su rescate durante la pandemia con ayudas directas a los ganaderos de toros de lidia para tratar de compensar la pérdida de ingresos que la ausencia de festejos taurinos y así sufragar parte de los costes que los ganaderos venian asumiendo para mantener a los animales en buenas condiciones. Se da la circunstancia de que los novillos que nacieron entonces este año han sido toreados en la Feria de San Isidro.

El Gobierno autonómico también fue muy critico con la decisión de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Gobierno central. Esto ha llevado a la Comunidad de Madrid a anunciar que creará su propio Premio de Tauromaquia en su afán de conservar las tradiciones y la idenudad de España.

## Las obras de Metro afectarán a 14 líneas de autobuses

La ampliación de la línea 11 de Metro, en el entorno de Palos de la Frontera, obliga a reordenar el tráfico

R. M. MADRID

Hasta catorce lineas de autobus de FMTMadrid(6, 8, 19, 45, 59, 85, 86, 27, 47, 247, 55, 102, E1 y N14) se verán afectadas por las obras de amphación de la bnea 11 de Metro en el entorno de Palos de la Frontera, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio ha reorganizado el trafico en el entorno de la estación de Palos de la Frontera, en el distrito de Arganzuela, con cortes y desvios que comenzaran a concretarse, de manera progresiva, durante los próximos dias.

Los trabajos de ampliación de la linea I Lentre plaza Eliptica y Conde de Casal supondran la creación de un nuevo eje transversal que permitirá descongestionar la línea 6 al facilitar el intercambio con otras líneas de Metro, ha recordado el Ayuntamiento.

A partir del lunes 12 comenzarán las labores de reordenación viaria y acondicionamiento en las calles colindantes a la estación de Metro de Palos de la Frontera conla finalidad de adecuar los itinerarios alternativos para el tráfico motorizado en la zona.

Así se implantará el doble sentido de circulación en el paseo de Santa Maria de la Cabeza, entre la glorieta de Santa Mana de la Cabeza y la calle de Vizcaya, permaneciendo reservado el tráfico en sentido sur al transporte publico,

a vecinos, garajes y carga y descarga del barrio de Palos de la Frontera, informa Europa Press.

Tambien habrá dos carriles de circulación en la calle de Vizcaya. y otros tantos en Bustamante, en tre Ramírez de Prado y General Lacy. Se producirá un cambio a doble sentido de circulación de la calle del Ferrocarril, ademas de un cambio de sentido de circulación. de la calle de Cananas, entre General Lacy y Batalla del Salado. Y se habilitarán tramos de las calles Delicias, Palos de la frontera y Pedro Unanue en fondo de saco.

La totalidad de estos cambios de sentidos no se llevarán a cabo hasta el 19 de agosto. A partir de esta

fecha se registraran las mayores afectaciones a la movalidad en estazona, que se prolongarán hasia el 30 de mayo de 2025. Durante este periodo de tiempo, se procedera al cierre total al trafico de un tramo del paseo de las Delicias y de un tramo de la calle Ancora.

Será el tramo del paseo de las Delicias comprendido entre la calle de Vizcaya y la de Canarias, ademas del tramo de la calle Áncora entre las calles Rafael de Riego y Batalla de Salado afectando a la intersección de ambos viales con la calle de Palos de la Frontera. Durante esta fase de las obras el Ayuntamiento de Madrid recomienda que el tráfico motorizado

circule por desvios alternativos. El trafico general con sentido hacia el norte podrà circular por la calle ria de la Cabeza, paseo Santa Mana Cabeza, calle de Vizcaya y paglorieta de Santa Maria de la Case establecerán los siguientes desdel Salado, del Ferrocarrily giorieestablecido) podrá seguir circu-





La movilidad en el entorno de Palos de la Frontera se verá modificada por las obras:

#### ¿Falsa alarma por ahogamiento en el Pantano de San Juan?

I. L. MADRID

Los miembros del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil se retiraron ayer de las labores de busqueda de un hombre de unos 40 años desaparecido el sabado en el pantano de San Juan. Las unidades de seguridad ciudadana

y la Policia Judicial de Arroyomolinos permanecian ayer haciendo búsquedas tanto para avenguar si hay alguna persona desaparecida como para localizarla. El sabado Bomberos de la Comunidad de Madrid, Summa 112, Guardia Civil, Policía Local de San Martin de Valdeiglesias y Protección Civil ınıcıaban la büsqueda de un hombre de unos 40 años que habria

desaparecido mientras se bañaba en el pantano de San Juan y que podria haber sufrido un ahogamiento. Segun informó un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, una persona alertó poco antes de las 15:40 a través de una llamada al 112 de que habia visto desaparecer bajo el agua a un hombre de unos 40 años junto al muro de la presa, en

el interior del embalse. A partir de ese momento se iniciaba la busqueda de esta persona, que podría habersufrido un ahogamiento, en la que participan Bomberos de la Comunidad de Madrid, Summa 112, Guardia Civil, Policia Local de San Martin de Valdeiglesias y Proteccion Civil. Los bomberos admitieron que la información «era dudosa».

#### La Gran Vía, protagonista del cupón de la Once de mañana

R. M. MADRID

La Gran Via de Madrid, una calle llena de historia y que recibe la visita de miles de turistas a lo largo del ano, será la protagonista del cupón de la ONCE de mañana pertene ciente a la serie «A pie de calle». De este modo, cinco mi liones de cupones llevarán por toda España esta calle, uno de las mas emblemáticas de Madrid, informa Servimedia.

Esta es la segunda ocasión en la que la ONCE dedica un cupón a la Gran Vía madrilena. La primera fue para celebrar los 100 años de esta calte, en 2010. Las obras de la Gran Via comenzaron en 1910, cuando el rey Alfonso XIII dio el primer golpe de piqueta para abrir esta nueva conexión este-peste en la ciudad, y finalizaron en el año 1954. El proyecto tuvo una fuerte resistencia de la opinión publica, ya que se derribaron calles, casas e iglestas.

Cuenta con tres tramos. El primero transcurre entre Alcala y la Red de San Luis, y llevo el nombre de Conde de Peñal ver (el alcalde que inició las obras). El segundo va de la Red de San Luis a la Plaza del Callao y se denominó Pí y Margali, presidente de la l'República. El tercero (hasta Plaza de Espana) se dedicó a Eduardo Dato, presidente del Gobierno, asesinado en la Puerta de Alcala A pesar de estos nombres, la calle ha sido siempre la Gran Vía. La emblemática avenida fue y es testigo de hechos destacados, pero también de las pequeñas historias de cada dia, como la de los vendedores de la ONCE que han llevado y lievan la suerte paseando por esta calle. Como otras personas con discapacidad, éstos se han beneficiado de las distintas reformas realizadas que les permiten circular por sus aceras casi sin barreras, disfrutando de emblematicos edificios como el Carrión, el de Telefonica o la Iglesia de Caballero de Gracia. También pueden acceder a las espectaculares salas de cine y teatro, el Broadway madrileño,

#### Madrileñear



L.R. MADRID

Este miercoles, la Plaza de la Paja y los Jardines de las Visullas seran escenarios de una jornada repleta de actividades para todos los publicos, con un programa que combina la esencia castiza madrileña con actuaciones musicales y talleres para los más pequeños.

En la Plaza de la Paja, las festividades comenzaran el miercoles a las 19:00 horas con un taller infantil de pintar abanicos, organizado por la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid. Seguidamente, a las 19:30 horas, se llevará a cabo el Concurso de Mantones, seguido del Concurso de Chous a las 20.00 horas. cuyas inscripciones estarán abiertas desde media hora antes. A las 20:30 horas, la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid ofrecerá una actuación castiza, manteniendo vivo el espiritu tradicional de la ctudad. La noche continuará a las 22 00 horas con la actuación estelar de la Banda Tributo Sildavia, que traerá lo mejor del pop de los años 80 y 90. A la medianoche, Mari Pepa de Chamberí rendira homenaje a la Virgen de la Paloma con la tradicional Salve, y la velada se cerrará con la sesion del DJ Diego Style a partir de las 00:15 horas.

Paralelamente, en los lardines de las Vistilias, las actividades darán comienzo a las 19:00 horas con un taller infantil de pintacaras, ideal para que los más pequenos se diviertan y expresen su creatividad. A las 19:45 horas, el espectáculo familiar Las Aventuras de Mar y Cielo promete entretener a grandes y pequeños. A las 21:00 horas, la cantante castiza Olga María Ramos deleitará al publico con una actuacion que destacará por su autenticidad madnieña. La noche se animará a partir de las 22:00 horas con la musica del DI Miguel DeJota, quien repetirá su actuación a las 00:15 horas, tras el plato fuerte de la noche, la actuación de Vicco a las 23:00 horas.

#### Jueves 15

El próximo jueves 15, la ciudad de Madrid se viste de gala para celebrar una de sus tradiciones más quendas: la festividad en honor a la Virgen. Los eventos comenzarán a las 12.30 horas con la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen de la Paloma, que tendrá lugar en la fachada del Colegio La Salle-La Paloma (calle Paloma 19-2) i Fiestas Plaza de la Paja y Las Vistillas

## Un itinerario completo para celebrar las fiestas de la Virgen de La Paloma



Donde Distintos escenarios en la ciudad Cuándo Toda la semana, hasta el 16 de agosto

A las 13:00 horas, los fieles se reuniran en la Iglesia de la Virgen de la Paloma para participar en la misa solemne.

Uno de los momentos mas esperados de la jornada llegará con la emblematica Bajada del cuadro de la Virgen. Este acto, lleno de simbolismo y emocion, estará a cargo del piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, quienes, como cada año, se encargarán de descender la imagen de la Virgen, un gesto que honra la devocion y el respeto que los madrileños sienten por su patrona.

Las celebraciones culminarán a las 20:00 horas con la procesion de la Virgen de la Paloma, que partirá desde la iglesia y recorrerá las calles del barrio.

#### Viernes 16

Este dia, los Jardines de las Visullas y la Plaza de la Paja siguen siendo el epicentro de las festividades madrileñas, ofreciendo una variada programación que incluye actividades para todas las edades, desde espectáculos familiares hasta concursos tradicionales y actuaciones musicales.

En los fardines de las Vistilias, el entretenimiento comenzará a las 19 30 horas con la actuación familiar del Mago Pablo, quien sorprenderá a los asistentes con su magia y destreza. A las 20:30 horas, el escenario se vestirá de tradición con la actuación castiza de Manuel de Segura, un referente del folclore madrileño. La noche continuará a las 22:00 horas con la presentación de David de Jacoba, seguido de la actuación de Kiki Morente a la medianoche, quien delestará al publico con su cante flamenco. Para cerrar la jornada, DJ Julián Navarro tomará el relevo a partir de la 01,30 horas.

Simultaneamente, en la Plaza de la Paja,

las actividades comenzarán a las 19 00 horas con el Concurso de Traje Castizo Infantil (excepto trajes goyescos), en dos modalidades: hasta 8 años y de 9 a 12 años. Las inscripciones estarán abiertas desde media hora antes, y la organización corre a cargo de la Agrupación de Madrileños y Amigos Los Castizos y la Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid.

A las 19:30 horas, los más pequeños podrán participar en la actividad infantil Caretas Castizas, seguida del Concurso de Abanicos (no pericón) a las 20:15 horas. La tradición del baile estará presente a las 20:45 horas con el Concurso de Pasodoble. La jornada de concursos culminará con la Entrega de Premios a las 21:15 horas.

Después, DJ Jorge Gómez tomará el control de la musica en la Plaza de la Paja, preparando el ambiente para la tradició nal Salve a la Virgen de la Paloma, que será entonada por Manuel de Segura a medianoche y la posterior sesión de Cool Nenas DJ x Mahou.



#### Hoy

**TEMPERATURAS** 37 Albacete 20 33 23 A icante 31 Almeria 24 33 19 Avila 19 Bedajoz 31 24 Barcelone B Ibao 27 50 34 17 Burgos 37 23 Cáceres 27 22 Cadiz Castellón de la Plana 33 23 22 30 Ceute 38 23 Crudad Real 39 20 Cárdoba 25 18 La Coruña 36 19 Cuenca 21 San Sebastian 35 20 Gerona 37 21 Granada 37 22 Guada.ajara 32 19 Huelve 37 22 Huesca 37 23 Jaen 35 18 Leon 38 21 Lérida 36 21 Lograño

> 31 Mataga 24 Mehilla 31 25 37 23 Murcia Orense 24 18 Oviedo Patencia 35 18

Lugo

Maded

29

37

35

34

20

18

17

24

Paima de Mailorca 34 23 Las Palmas 26 22 Pamplona 31 19 29 4 Pontevedra

Sta Cruz de Tener fe 21 Santander 24 22 21 34 Segovia 37 20 Sevilla

Soria

Salemence

31 22 Tarragona 35 17 Teruet Toledo 38 24 32 23 Valencia

35 42 Va ladoud 28 18 Vitoria 35 2 Zamora 40 24 Zaragoza



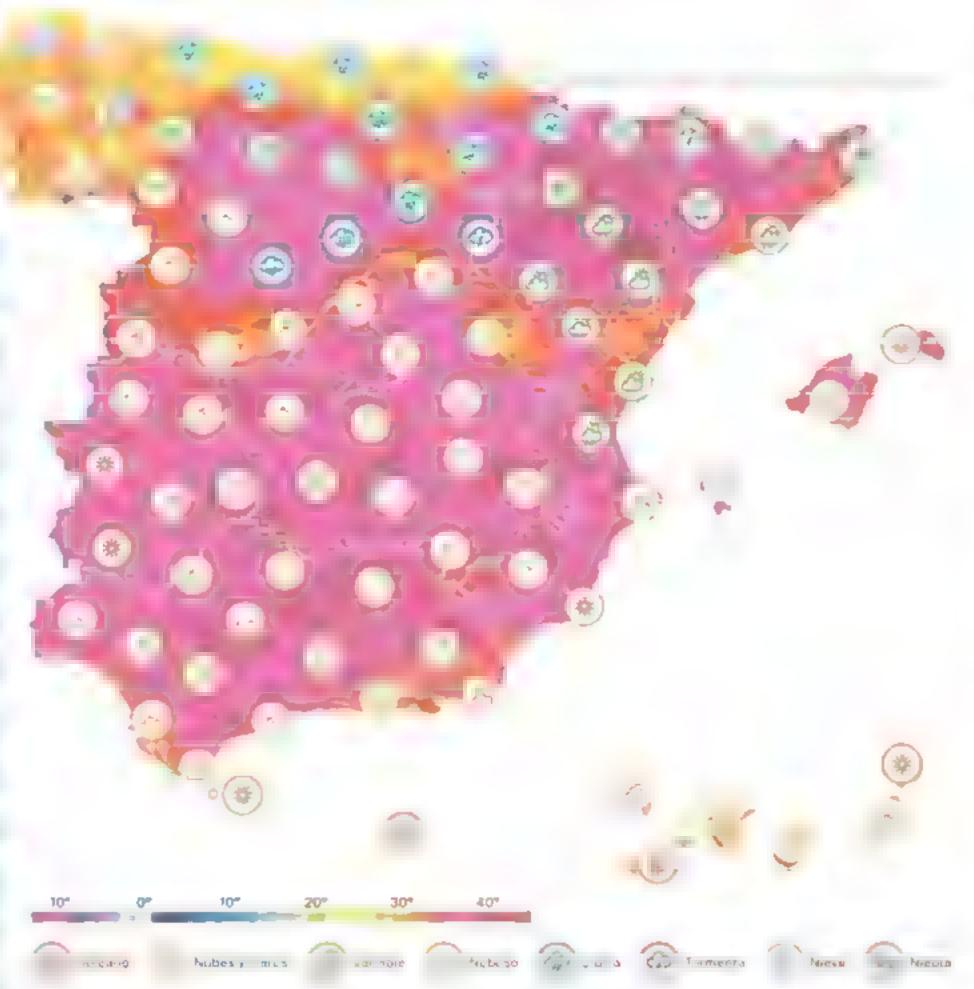



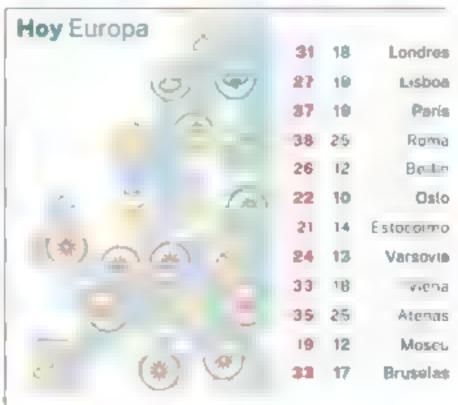

#### **Precipitaciones Embalses** % capacidad Tajo Guadiana www.w 20 Guadalquivir Ebro Duero JJ-J 15 Miño-Sil Jücar 444 10 Guadalete-Bar. Med. Andaluza Segura 6-5 **Galicia Costa** Catalung Int. Cantábrico Occ. Tinto. Odiel y P. Cantábrico Or. P. Vasco Int. 0 20 40 60 80 100





#### Cielos poco nubosos

niamayor parte del país se prevé un tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en el norte de Galicia y área cantabrica predominarán cielos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, sin descartar alguna tormenta ocasional en montañas. Habrá nubosidad baja matinal, tendiendo a poco nuboso, en el resto de Galicia, Estrecho, Melilla, golfo de Cadiz, Baleares, nordeste de Cataluña y bajo Ebro. Asimismo se espera el desarrollo de nubosidad de evolucion en montana y aledanos de la mitad norte y extremo este peninsular, pudiendo dejar alguna tormenta ocasional, sin descartar los chubascos en entornos de montaña, con mayor probabilidad e intensidad en Pirineos donde podrían ser localmente fuertes y acompañadas de granizo. En Cananas, intervalos nubosos en las islas orientales tendiendo a retirarse y nubo sidad baja en los nortes y nubosidad de evolución con posibilidad de algún chubasco ocasional en Tenerife.

Probables bancos de niebla matinales en Galicia, Cantabrico, golfo de Cádiz, Estrecho y áreas de Cataluña y Balares, y brumas costeras en Alborán y noroeste de Galicia. Posible calima debifen el cuadrante sur este penínsulary Cananas.

#### A tener en cuenta

SEO/BirdLife halident ficado en le ciudad de Valencia 50 especies de aves diferentes y cuatro de muir élagos

> E. I barón blanco está desaparec endo en el Mediterraneo segun os «datos especialmente atarmantes» sobre la decreciente presencia de esta especie en petigro de extinción que so despienden de un estudio de la Universidad de Siena (centro de italia) y del Centro «Studi Squali di Massa Marittema« (CSS)

#### Índice ultravioleta

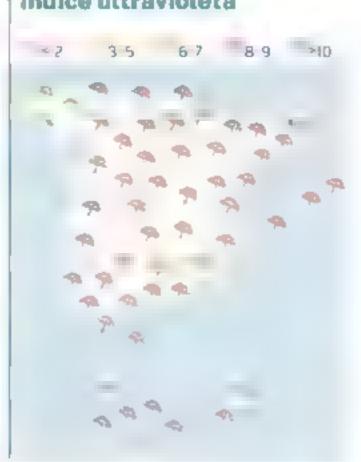

LA RAZÓN \* Lunes. 12 de agosto de 2024

La realeza
europea,
medalla de
oro al buen
gusto en
los Juegos
Olimpicos de
París P 44 - 45



CULTURA
David
Summers:
«No voy a
ser nunca de
izquierdas ni
de derechas.
Hago mi
trabajo» P. 52

# Joaquin Phoenix, un joker a la fuga

Por Matias G. Rebolledo

A RAZÓN DEL VERANO

on tiempos complicados para el cine en la gran pantalla, pero a veces da la sensación de que es el propio cine -o sus artesanosquienes acaban complicando de más las cosas. Si hace unas semanas eramos conscientes de lo baboso que puede llegar a ser todo un doctor del septimo arte como Francis Ford Coppola, besuqueando a actrices justo cuando le habia dado el dia libre a la consultora de intimidad, este fin de semana el escándalo (de nuevo) evitable lo protagoniza el oscarizado interprete Joaquin Phoenix. El actor de «Gladiator» y «Her», en plena resurrección de taquíllazos tras unos años centrado en el cine de autor, se volvió «trending topic» sin desearlo por una espantada de esas que dejan huella, tanto en los equipos técnicos como en los productores encargados de pagar los platos rotos del último capricho hollywoodiense.

Apenas a cinco dias de comenzar a rodar su nueva película, un guion que habria estado desarrollando durante años y para el que habia elegido como director al respetado Todd Haynes («Carol», «Lejos del cielo»), Phoenix habría salido supuestamente por piernas del rodaje, asustado «segun publican la mayoria de medios estadounidenses» por lo explicito de determinadas escenas homoeróticas presentes en el libreto. La duda, por supuesto, pasa ahora por la profesionalidad del actor de «Joker»: ¿solo leyó el guion que tenta que rodar

Las excusas de Phoenix van desde la salud mental hasta la incomodidad con el rol propuesto hasta otoño cinco dias antes de comenzar a trabajar? O, peor aún, ¿responde el comportamiento de Phoenix a una especie de homofobiasúbita tras años siendo considerado uno de los inter pretes más «progres» del nuevo Hollywood? Sea como sea, las explicacio-

nes de la productora Christine Vachon parecen arrojar un poco de luz sobre la polemica. «Ha sido una auténtica pesadilla. Si no os he devuelto los correos o las llamadas es porque he estado lidiando con esto. Y, por favor, si en algun momento se os ocurre señalarnos a nosotros como productores, no lo hagáis. Esto era un proyecto suyo -en relación a Joaquín Phoenix- y nos lo trajo a nosotros. El historial de nuestra productora respecto a personajes LGBTQ es intachable y está fuerra de toda duda nuestro compromiso. No empeoreis



El oscarizado intérprate abandonó el rodaje del nuevo filme de Todd Haynes a cinco días de su comienzo

la situación», explicaba la reputada productora en su pagina personal de Facebook, agobiada por el esper pento creado por el actor.

Segun informaba este fin de semana «Vanety», las explicaciones del entorno de Phoenix pasaban por dos versiones: una primera, escudandose en los continuos problemas de ansiedad y salud mental que ha desarrollado el actor y que le han hecho perderse varios proyectos importante; y otra, un poco menos genérica, explicando que el actor no se sentia cómodo con la

película, con como se había estado planteando, y solo fue capaz de decir que no cuando ya era demastado tarde y hasta los escenarios de rodaje se habían construido. Se había, ahora, de perdidas millonarias, porque preguntada por el mismo medio, la productora explica que el rol de Phoenix «no se puede reemplazar» con otro actor, práctica habitual en Hollywood, que sin embargo aquí podría responder a algun tipo de cláusula faustiana por la que solo el actor y guionista pueda protagonizar su propio libreto.

#### Cultura

# Un siglo de «La montaña mágica»: la cima literaria

Thomas Mann empezó a escribir la novela en 1912, tras acompañar a su esposa en un sanatorio alpino; pero no se publicó hasta 1924 radicalmente distinta a su propósito inicial

Manuel López Sampalo, CADIZ

Mann pensó en es cribir una novelita satirica ambientada en un sanatorio para tuberculosos en Los Alpes sutzos, donde pasó una temporada acompanando a su esposa katia (internada por una infección pulmonar), como contrapunto hu moristico de su «Muerte en Venecia», jamás se le pasó por la cabeza que estaba edificando una de las obras cumbres de la literatura universal

"La montaña mágica" no fue ideada por su autor como el granclásico que es hoy, cien años después de su publicación: Mann pretendia subir un otero para estirar las piernas y acabó, casi sin quererlo, hollando la cima del Mont Blanc: techo de Europa. La novela vio la luz en el otoño de 1924, en dos tomos, a cargo de la prestigiosa editorial germana S.Fischer, con el título de «Der-Zauberberg», en su lengua original. Sin embargo, el escritor nacido en Lubeck, comenzó a escribirla en 1912, con la experiencia alpina junto a katia Hedwig todavía cahente.

Cuando empezó a pergeñar lo que en principio iba a ser una «nouvelle», Mannse diocuenta de que, por sus vivencias, tenia material suficiente para narrar una historia bastante más ambiciosa que la que se propuso en ongen. Por lo que, cruzándose por medio la Gran Guerra, el manuscrito tar

do doce anos en llegar a la imprenta. Mas el conflicto bélico, cuyos ecos violentos van «in crescendo» implicitamente en «La Montaña mágica», donde late la | Guerra Mundial en estado larvario, hasta estallar en su final (como si de la erupción de un volcán se tratara); decia que el periodo belico (1914-18) no solo postergó la publicación del premio Nobel, sino que además aceleró la evolución ideológica de este: desde posiciones cer canas al nacionalismo alemán, hasta llegar a simpatizar con la Republica de Weimar. Una muta ción politica que traslada al protagonista de su novela, Hans Castorp: un joven influenciable, que se debate entre los consejos del liberal v mason Settembrini, v el totalitario hebreo y jesuita Na-

#### Subida al Tourmalet literario

Si Thomas Mann, que murio hace 69 años (tal dia como hoy: el 12 de agosto de 1955), pudiese contemplar el exito cosechado por su gran novela un siglo despues de alumbrarla, probablemente no daría crédito. De hecho, cuando en 1929 la Academia sueca le concede el premio Nobel de Literatura, lo justifica esencialmente por la publicación de «Los Buddenbrook» (1901), que es una excelente obra decimononica escrita por su autor con apenas un cuarto de siglo, pero que queda ensombrecida ante la descomunal «La montaña mágica», que al parecer no era del gusto de uno de los señores del jurado del más alto premio de las letras.

Thomas Mann \*\*\*\* Gesammelte Werke 1924 G. Fischer / Verlag / Berlin

A España no llegará el coloso literario hasta una decada después, en 1934, cuando la editorial Apolo publica la traducción al castellano a cargo del escritor balear Mario Verdaguer. Dicha traducción no fue actualizada hasta el 2005, cuando Isabel García Adánez, en una edición para Edhasa, ofrece una versión mucho más accesible o legible, no exenta de criticas, que la ciertamente ascaizante o barroca del señor Verdaguer.

La tensión de la Gran Guerra subyace en la historia, hasta estallar como un volcán en erupción La expenencia de leer «La montaña mágica» es indeleble, trascendental e irreversible. Como dice el tambien Nobel Mario Vargas Llosa sin demasiada exageración: puede dividir la vida de un lector en dos, «antes y después de haberla leido».

Pero para seguir la rueda del narrador (más divino que omnisciente) en esta lisergica ascensión al Tourmalet de la literatura, donde se cuenta la experiencia brutal del joven burgués hamburgués

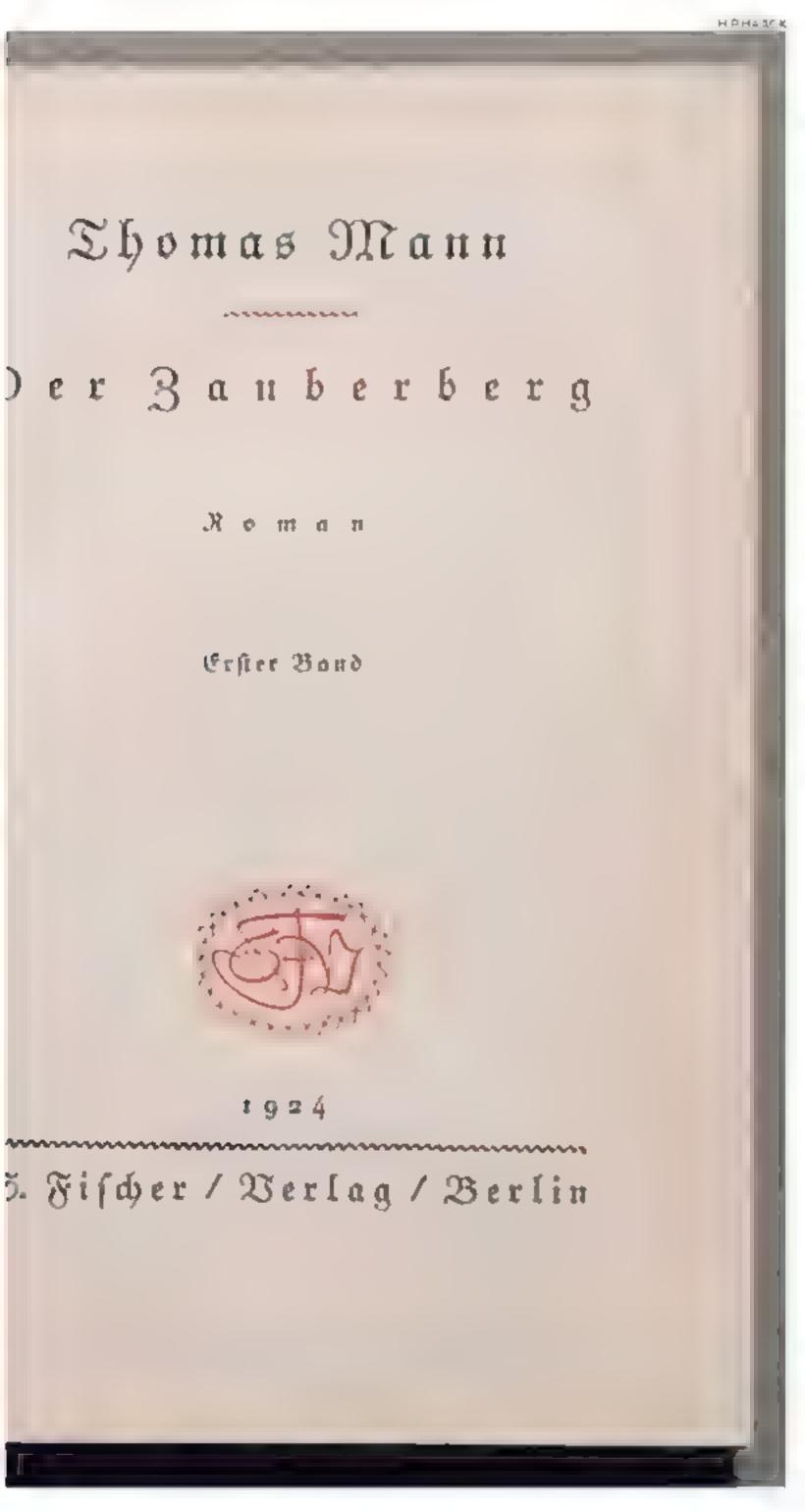

#### Thomas Mann murió el 12 de agosto de hace 69 veranos

▶Un desgarro de la aorta abdominal acabó con la vida del premio Nobel de Literatura a los 80 años, en la ciudad helvética de Zúrich. Fue tal dia como hoy (12 de agosto) de hace 69 veranos; 31 anos después de haber publicado «La montaña mágica». Nacido en la ciudad hanseática de Lubeck en 1875, Thomas Mann alcanzó pronto el éxito literario con su novela «Los Buddenbrook» (1901): una fabulosa saga histórica sobre la decadencia de una

familia burguesa en el siglo XIX. «Muerte en Venecía», que data de 1912, también tuvo muy buena acogida. Casado con la muniquesa Katia, con la que tuvo seis hijos, pese a que en más de una ocasión insinuó su ambigüedad sexual. Fue autor de numerosos ensayos, quizás «Viaje por mar con Don Quijote» fue el más interesante que escríbió. La tetralogia «José y

sus hermanos» (1933-44), así como 
«Doctor Faustus» (1947), una reinterpretación del mito de Goethe, son sus últimas 
grandes novelas. Exiliado en Suiza y 
Estados Unidos a consecuencia del 
ascenso del nazismo, dejó grabada en 
piedra su reflexión sobre la patria y el 
exilio, espigada del ensayo «Hermano 
Hitler»: «Donde yo esté está Alemania».

Tour de 1967.

Una vez que se entra en la órbita, en el clima o en el ambiente de
la novela (que se acostumbra uno
a la falta de ougeno en las alturas),
solo cabe entregar la voluntad a la
prosa de Mann y dejarse mecer,
como un velero varado, por su hipnótica escritura, por el envolvente
y febril ambiente de esa nave de
los locos que es el sanatorio de
Berghof.

El narrador, además de reflexionar constantemente sobre el tiempo, juega con este y a veces para los relojes, como hacía El Paula con sus muletazos de derechas, contándonos el primer dia del visitante Castorp en Davos en más de 100 paginas, y en otras ocasiones recurriendo a la elipsis para condensar seis años en un capítulo. La relatividad temporal puesta a prueba en fondo y forma, explicita e implicitamente.

Para el goce del lector y para la Historia (perdón por la mayúscula) quedan las disquisiciones, a partir del capitulo sexto, entre los eruditos Ludovico Settembrini y Leo Naphta, quienes terminan retandose a un duelo a primera sangre: de las letras a las armas como preludio de la inminente Gran Guerra que se cierne sobre el acomodado y aburguesado plácido mundo europeo de primeros del siglo XX.

Uno de los momentos estelares o cumbres de «La montaña mágica» es el cierre del capitulo quinto, con el apasionado diálogo, en francés original, entre Hans Castorp y su amor platonico la rusa Clavdia Chauchat. «Laisse moi ressentir l'exhalation de tes pores et tater ton duvet, image humane d'eau et d'albumine, destinée pour l'anatomie du tombeau, et laisse-moi perir, mes lèvres aux tiennes!»

Una obra, que como era propósito original de su autor, no está exenta de humor, sino más bien repleta de la mas suni y elegante muestra de la inteligencia, en contraposición con la tragedia que empapa el enclave alpino. Las descripciones de los personajes (ese bestiario de enfermos y enfermeros que pululan por Davos), los apodos, las confusiones, las chanzas, la carnavalada del Martes de antruejo... El doctor Behrens, el feudiano doctor Krokovski, tousles-Deux, la Sociedad del Medio Pulmón, Peperkorn. Entrañables, odiosos, apreciados y risibles.

A caballo entre el ensayo y la novela, Mann tiene espacio sufficiente para dar rienda suelta a sus reflexiones e inquietudes sobre lo divino y lo humano. Hay páginas y paginas que son auténticos tratados de anatomía, fisiologia, poblica y filosofia y endo hasta el más munimo detaile en cada materia. En definitiva, una lectura, como dice el periodista y escritor Jorge Bustos, «violentamente contra cultural» en nuestros tiempos de «vértigo tecnológico».

Primera edición de «La montaña mágica» a cargo de la editorial alemana S. Fischer (1924).

Hans Castorp en su prorrogada visita a su enfermo primo, el militar Joachim Ziemssen, al sanatorio internacional Berghof, en Davos; para seguir la endiablada prosa de Mann, decía, es necesario entrar a la novela como el ciclista llega a pie de puerto: con los pulmones llenos y bien avitualiado. Para su lectura se requiere, en estos tiempos de estimulos constantes, el movilen modo avión y un cómodo sillón orejero.

La subida a este puertarraco

Es un libro con un ecosistema muy peculiar, que requiere un esfuerzo lector para adaptarse -hors catégorie» debe hacerse a ritmo, tirando de rinones (como un ciclista diésel, al más puro estilo Joao Almeida), sin castigarse demasiado en sus primeras rampas (esta novela requiere especialmente de la voluntad del lector, quien tiene que hacer valer su hábito adquirido), porque si uno se castiga demasiado puede acabar dando con sus huesos en el arcén, como el malparado Tom Simpson en aquella fatidica y anfetamínica escalada al Mont Ventoux en el



#### Cultura

## Lucerna, el festival de las orquestas

El martes 13 de agosto comienza en la ciudad Suiza una de las citas líricas más importantes del verano

Gonzalo Alonso, MADRID

l Festival de Lucerna 2024 en su edicion veramega dará comienzo el próximo 13 de agosto, con un concierto de la Joven Orquesta Sinfónica de Ucrania bajo la dirección musical de Oksana Lyniv, extendiéndose hasta mediados de septiembre. Este año, las orquestas juveniles tendrán de nuevo una plataforma de difusion en el contexto de la programación general. La Joven Orquesta Sinfónica de Ucrania abrira la programación del Festival el 13 de agosto bajo la dirección de Oksana Lyniv, seguida ai dia siguiente por la Joven Orquesta de la Unión Europea con Gianandrea Noseda y el violonchelista Nicolas Altstaedt, La Orquesta del Festival de Lucema inaugurara oficialmente el Festival el 16 de agosto con la Septima de Mahler, bajo la dirección de Riccardo Chailly.

La tradicional retransmision publica en directo del concierto, conocido como «Sinfonía a orillas del lago», tendra lugar de nuevo en el parque Insell. La Orquesta del Festival de Lucerna interpretará un total de seis conciertos. Riccardo Chailly continuará con su ciclo Rachmaninoff, mientras que Alexander Malofeev, que recibió numero-

¿QUIEN QUERRIA SER ACLAMADO

Orquesta del Festival de Lucerna durante su gira por Asia en 2019, se unitá para interpretar el Primer Concierto para Piano de Rachmarunoff, El director finlandes Klaus Makela hará su debut con esta orquesta, mientras que Yannick Nézet-Seguin regresa como director invitado de la formación suiza.

#### Un verano curioso

Este año, la propuesta artistica del festival veraniego se construye en torno al concepto de «cunosidad», que hace referencia tanto al descubrimiento de la musica de creación reciente como al formato en que esta se presenta. El festival contarà con Lisa Streich y Beat Furrer como compositores residentes y la violinista Lisa Batishvili y el violonchelista britanico Sheku Kanneh-Mason como artistas «étoiles».

En el podio del Festival se sucederán directores de la talla de Riccardo Chailly, Klaus Makelä, Michael Sanderling, Yannick Nézet-Séguin, Kirill Petrenko, Daniel Baremboim y Simon Hofele, además de numerosos artistas invitados, como András Schiff, Paavo Jarvi, Danid Trifonov o Anne-Sophie Mutter, En cuanto a las formaciones que acuden a esta cita veraniega, podrá disfrutarse de actuaciones de orquestas como las Ellarmónicas de Viena, Rotterdam



El célebre auditorio de Lucerna donde se llevan a cabo los conciertos

Filarmónicas como la de Viena, Rotterdam o Berlín se darán cita en Lucerna este verano

Lisa Streich y Beat Furrer serán los compositores residentes en la edición de este año

citados por el publico estaran representados en el Festival gracias a una extensa programación dedicada a este instrumento: Leuf Ove Andsnes, Rudolf Buchbinder, Mao Fujita, Alexander Malofeev, Vikingur Olafsson, Beatrice Rana, Danul Trifonov, Sir Andras Schiff y Anna Vinnitskaya ofrecerán sendas actuaciones.

Además de las dos artistas «étoiles», otros solistas destacados que formaran parte de la programación son los violonchelistas Nicolas Altstaedt v Julia Hagen, ası como los violinistas Renaud Capuçon, Patricia Kopatchinskaja y Anne-Sophie Mutter. La mezzosoprano franco-italiana Lea Desandre, figura emergente de la escena operistica, prepara un programa Vivaldi en exclusiva para el Festival de Lucerna junto a Thomas Dunford y el Ensemble Jupiter.

20 años después de la fundación de la Academia del Festival de Lucerna por Pierre Boulez y el que fuera director ejecutivo y artístico del Festival, Michael Haefliger, esta escuela de musica contemporanea celebra un hito con numerosos conciertos; las obras de los dos compositores residentes, Lisa Streich y Beat Furrer, ocuparán un lugar central. La Lucerne Festival Contemporary Orchestra (LFCO) presentará un total de seis programas, que serán introducidos por breves micro conciertos previos en el vestíbulo de la sede del Festival

o Berlin, entre otras sos elogios como solista de la Los pianistas emergentes y soli-

GATO

COMO UN HÉROE ...



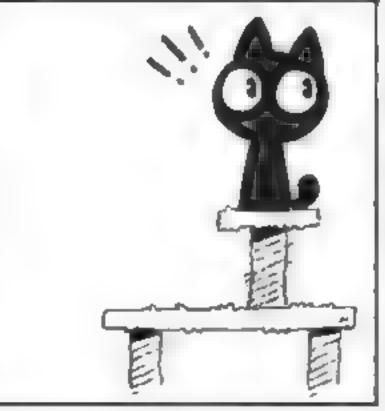

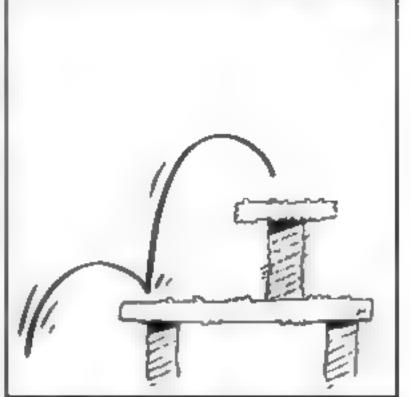

JAE TANAKA

#### **Destinos inexistentes**

Localizado en algún lugar indeterminado entre España y Portugal, no tardó demasiado en convertirse en una configuración utópica del medievo

#### El país de Cucaña

D. Hdez, de la Fuente, MADRID

n uno de los lugares de ensueño que se han relacionado con la peninsula ibérica, la isla o el país de Cu caña, se puede decir, como se suele en el proverbio, que «se atan los perros con longaniza». Esta poderosa imagen de una de las más conocidas paremias hispanas nos remite a una utopia alimenticia del folclor, muy presente en los cuentos maravillo sos, como el de Hansel y Gretel con la casita de chocolate, rela cionada con la idea de la alimen tación espontánea, Cucaña es un lugar edénico donde las paredes de las casas son comestibles, los vidrios de azúcar, las calles pavimentadas saben a dulce y de los árboles crecen viandas fabulosas y apetitosas. Es, en suma, una es

utópica, se convierte en la isla feliz de la Edad de Oro. A partir del siglo XIII, el tema se difunde especialmente, entre las licencias del carnaval y el ansia de otro tipo de libertades, desde las alimenticias a las sexuales o las politicas. A eso hay que sumar la influencia de relatos de viajes fantásticos como los de Marco Polo y Man deville, con ecos de Oriente, cuyas tradiciones de cuentos también muestran paises como estos

El tema se reelabora en el ima ginario popular y sigue perfilandose en un pais soñado por los habitantes de las ciudades y pue blos de esta época. Hay varios textos que remiten a estos lugares de ensueño, a veces con trasfondo religioso, otras recogiendo los viejos mitos de las islas afortuna das, los campos eliseos o la edad de oro. Hay descripciones de la



«La Cucaña», pintada por Francisco de Goya

Luego los romances españoles también lo perpetuan en nuestros lares, pasando a las tradiciones y festividades populares, que seguramente son importadas desde la Europa Central o desde Italia, con estas ideas de paraisos utópicos y prometidos. Como el país de Cucaña, con sus jamones que cuelgan de los árboles, habra un juego de la Cucaña, que toma su nombre de este pais mitico en España, y parece haberse originado también en el siglo XVI y haberse extendido por toda Eu ropa.

Untada en grasa

La antigua tradición castellana de colocar un jamón en la cima de un gran mástil engrasado, llamado cucaña, y organizar una competencia entre los jovenes más fuertes para conseguirlo, está en

El tradicional juego bautizado con el mismo nombre que el enclave, se ha extendido a otros países

la esencia de esta historia patrimontal, Estas festividades populares se han extendido desde España a muchos países de América Latina y Filipinas. El juego puede jugarse con una cucaña, en modo horizontal, como se veen el norte de España, y muy característicamente en A Ponte de Padron, en La Coruna, allí, en las festividades de San Roque en el rio Ulla, la cucaña se coloca horizontalmente, untada con grasa, y se debe rescatar el banderín También se hace de manera ver tical en festividades muy variadas como, por ejemplo, las de San Pedro en Tudela de Navarra. Fi nalmente, recordemos las versiones pictóricas del reino de Cuca napor Brueghelel Viejo y el Juego de la Cucaña por Francisco de Goya. Es un tema de larga tradición y un ejemplo de geografía mitica de lugares utópicos e inexistentes relacionados con nuestro pais.

# El territorio donde se atan los perros con longaniza

pecie de viaje a un lugar de cuen to de hadas y que les proponemos esta vez en esta nómina de lugares que no existen. Paralelo al mítico País de Jauja, Cucaña pronto se convirtió en un lugar utópico en el imaginario del medievo, en poemas y romances de toda Europa, que lo localizaban en algún lugar entre España y Portugal donde se duerme a pierna suelta, no hay que trabajar, las hojas son de pan fino y los árboles dan buñuelos, y los nos son de vino, leche y miel.

Podemos pensar en los cua dros de pintores flamencos como El Bosco, Brueghel o Jordaens, que pintan un mundo de desenfreno y comida carnavalesca, que se puede situar entre el otono del medievo y el comienzo del renacimiento. Cucaña es a veces una ciudad, otras un país pero también, tras la típica insularización

Antiguedad tardia, como el «Totius orbis descriptio» o la «Visio Sancti Pauli», y luego relatos utopicos o de viajes de aventuras con referencias religiosas; no solo San Pablo o Santiago viajan al occi dente de promisión, sino tambien el famoso San Borondon que se supone que remonta al siglo VI pero cuyo viaje con los monjes a la isla mágica que llega su nombre se difunde hacia el X. La tierra de Cucaña se convirtió en un importante motivo popular en los cuentos de hadas que luego pasa a la literatura europea con obras como «Li Fabliaus de Coquaigne», en la Francia del si glo XIII, o «The Land Of Cokavgne», en la Irlanda del XIV.

Tal es la tierra fabulosa por excelencia, el país de felicidad alimenticia de la Edad Media, que no por casualidad se ubica en nuestra península del finis terrae.

#### **Egos**

#### Amadeo Rey, MADRID

os Juegos Olímpicos contemporáneos fueron restaurados por el historiador francés barón Charles Pierre Fredy de Coubertin. En aquella época el deporte era practicado por la élite de la sociedad, que contaba con tiempo para hacerlo. Couberfin tenia idealizada a la Grecia antigua. Encontró muchas reticencias cuando, en 1894, propuso instituir los Juegos Olimpicos. Y ahí empezaron ya a jugar su papel varios miembros de la realeza europea. Li que luego fue Constantino I de los Helenos era aun principe heredero o Duque de Esparta -título usado sobre todo en sus viajes-, y se interesó por el proyecto. Su mujer, Sofia de Prusia, era hermana de Guillermo II de Alemania, y logró que ella intercediera ante el káiser para que apoyara la idea. De ahí se pasó a convencer a los británicos y a los franceses. Fue Jorge I de los Helenos, asesinado en 1913, quien mauguraria esos primeros juegos.

A Coubertin le sucedió como presidente del Comité Olimpico otro nuembro de la nobleza, Henri, conde de Baillet-Latour. Con el tiempo, otros dos aristócratas presidirian el comité el irlandes Michael Morris, baron kıllanın, y el español Juan Antonio Samaranch, hecho Marqués de Samaranch por Don Juan Carlos I. La lucha antidopaje tuvo su adalid en el principe belga Alexandre de Merode, creador y presidente de la comision medica del Comite Olimpico Internacional, del que fue, además, vicepresidente. La reina Isabei II siempre asistió a los juegos cuando se celebraban en países de la Commonwealth, Rainiero III y Gracia de Mónaco no faltaron a los de Roma (1960), como tampoco los actuales Príncipes de Gales a los de Londres (2012).

La participación de la realeza en los diversos juegos olímpicos, compitiendo o asistiendo a las manifestaciones deportivas, se convirtió en una tradición. Entre los deportistas no podemos olvidar a Olav V de Noruega, medalla de oro en vela en Amsterdam (1928), a Constantino II de los Helenos, también medalla de oro en vela en Roma (1960), en los que su hermana Sofia era reserva en vela, como más tarde, en Seúl (1988), lo sería Doña Cristina; Don Juan Carlos participó en vela en Múnich (1972) y Don Fehpe en Barcelona (1992); el príncipe Federico Carlos de Prusia ganó el bronce en salto



Los Reyes de España, sus hijas y la Reina Sofía, los monarcas holandeses, daneses, belgas.... Toda (o casi toda) la sangre azul del Viejo Continente en la grada

# La realeza europea medalla de oro en los JJOO de París

en Estocolmo (1912) montando a «Cubson Boy»: Harald V de Norue ga, participó en vela en Tokio (1964), Mexico (1968) y Munich (1972); también en vela compitio el principe Bira de Tailandia en 1956, 1960, 1964 y 1972; la prince sa real Ana del Reino Unido, miembro del COI fue la primera de su familia en competir en los juegos, montando el caballo de la reina, Goodwill, en Montreal (1976); su hija Zara Phillips, compitió en Londres (2012), la prince sa Nathalie de Sayn-Wittgenstein-Berleburg, hija de Benedicta de Dinamarca, ganó el bronce en Pekin (2008) en la prueba ecuestre







Los Reyes Silvia y Gustavo con el laureado saltador Duplantis





Ana de Inglaterra

fue la primera de

su familia en

competir en unos

Juegos Olímpicos

por equipos; también a caballo compitió el príncipe saudí Abdullah bin Mutaib Al Saud en Pekin (2008) y Londres (2012), donde obtuvo medalla de bronce; el jeque Ahmad bin Mohammad bin Flasher Al Maktoum, de Dubal, ganó el oro en tiro en Atenas (2004), Charlene de Monaco, par-

ticipó en Sidney (2000) como parte del equipo de natación sudafricano, y sumarido, como Alberto Grimaldi, participó en los juegos de invierno de Calgary, Albertvi-

lle, Liliehammer, Nagano y Salt Lake City; Haya de Jordania, fue del equipo ecuestre de su país en Sídney (2000) y el principe Hubertus de Hohenlohe-Langenburg compitió en esquí en seis olimpiadas de invierno.

En los Juegos de Paris 2024 he-



Silvia de Suecia

mos visto con sus chubasqueros a Don Felipe -abanderado español en Barcelona 1992-, y a Doña Le tizia en la ceremonia de inauguración; a Guillermo Alejandro y Maxima de los Paises Bajos, con sus guiños «naranjas» a su pueblo; a hederico X y Mana de Dinamarca, a helipe y Matilde de los Belgas

aplaudiendo fervorosos a sus pai
sanos; a Alberto II
-abanderado de
sunación en 1988,
1994 y 2003- y
Charlene de Mónaco, vestidos de
bianco y rojo para
hacer honor a su

bandera, acompañados de sus hijos Jacques y Gabrielle; a la rema María y a la princesa Benedicta de Dinamarca agitando el dannebrog en las pruebas ecuestres en Versalles; a Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia en los cuartos de final del tenis de mesa; a Don Felipe VI y a Amalia de los Paises Bajos viendo al equipo holandes de baloncesto; tambien a Don Felipe en el partido de baloncesto 3x3 femenino entre España y Estados Unidos, a Doña Letizia viendo el España-Canadá del mismo deporte o a Doña Soña viendo como España ganaba a Australia en waterpolo fernenino.

En definitiva, el deporte es es cuela de virtudes que la realeza también promociona: esfuerzo, afan de superacion, perseverancia, disciplina, humildad, labor de equipo, honestidad, lealtad, obediencia a las reglas, responsabilidad, tolerancia...

# Tensión por el hijo de **Mette-Marit**

Un cuchillo y una grabación mantienen en vilo a la monarquía noruega

Carmen Herranz, MADRID

a Casa real de Noruega está atravesando una innegable crisis reputacional: hace unos dias, la policia detenta a Martus Borg Hothy, elhijo de 27 años de la princesa Mette-Marit, por supuestamente haber agredido física y verbalmente a una joven de unos 20 anos de edad. Aunque tras 30 horas en prisión el joven salió en libertad con cargos, la investigación sobre lo ocurrido sigue avanzando. «El piso estabacompletamente destruido cuando la policia llegó al lugar el domingo temprano por la manana. Marius Borg fue detenido inmediatamente. Se negó a dar explicacio-

Ahora, parece que las cosas se complican más para el primogénito de la princesa. Segun el medio citado, la policia habria encontrado un cuchillo clavado en una de las paredes de la casa de

nes a la policia siguiendo el

HOR' noruego.

consejo de su abogado defen-

sor», informa el medio 'SE og

la víctima, lugar donde habría ocurrido el suceso. «El cuchilloincautado, que fue clavado en la pared en el apartamento de la víctima, podría convertirse en una prueba decisiva en el caso contra Marius. Esto podria dar lugar a que se amplien los cargos por lesiones corporales que actualmente pesan sobre él. Si al final la acusación anade las amenazas v. ademas, con un cuchillo, el grado de gravedad aumenta significativamente y podria suponer una pena de carcel», especifica el 'SE og HØR.

Asimismo el mencionado periódico asegura que existe una supuesta grabación en la que se escucha al hijastro de Haakon de Noruega amenazar a la denunciante con prender fuego a su ropa y a sus pertenencias si no hace lo que él dice y señala que

el audio se corresponde a una liamada de telefono que habria realizado Marius entre el incidente y su detención

ha sacudido a la sociedad noruega y el príncipe Haakon Magnus acudió en un principio solo a los Juegos Olimpicos de París, sin la presencia de la princesa Mette-Ma-

sencia de la princesa Mette-Marit, quien no obstante reapareció el viernes para acompañar a su esposo. No obstante, ha sido (mposible que eludiese el tema y se pronunció hace unos dias en la television TV': « Es un asunto seno», zanjo.



El principe Haakon de Noruega con Mette-Marit. Arriba, Marius

Nada con sifón

#### Puchi fue abducido por un ovni

#### Jesus Amilibia

En los veranos de antes, cuando se paralizaba la viday llegaba la seguia informativa, aparecían por pueblos remotos pastores o agricultores que decían haber visto un ovní. Viaje a Extremadura para visitar a un campesino que hasta me lo dibujó. El exalmirante de los LE UU y oceanografo de prestigio, Tim Gallaudet, ha dicho en «News Nation» que el gobierno de su pais ya ha estado en contacto con inteligencia no humana. Dijo más, «Estamos slendo visitados por inteligencia no humana con tecnologia que realmente no entendemos y con intenciones que tampoco comprendemos». Como si la NASA tuviera una Diana Morant de directora. Aun así, dice, su pais está tratando de aprender de esa tecnologia que le daria ventaja en cualquier conflicto. «De alu el secreto», añadió.

Segun mus fuentes cercanas a lker Jiménez y J. J. Benítez, en esta ocasion y mediante una operación ultrasecreta, los independentistas catalanes y el CNI de los mossos no contac taron con Rusia para la elaborada fuga de Puchi, sino directamente con inteligencias no humanas para que fuera abducido por un ovni en el Arco del Triunío de Barcelona y luego depositado tan fresco y lozano en Waterloo. O sea, que ni Houdini ni Copperfield ni leches. No fue culpa de los mossos, que activaron la Operación laula una hora despues de que el pájaro volara, mayormente para disimular. Él no lo mantuvo escondido en los sótanos de la Mondoa y después le dejó el Falcon para que escapara a su residencia belga. No fue tampocoun milagro de la Virgen de Montserrat, aunque se espera confirmación de Fernández Díaz. Y Mariaska no le prestó las alas de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Poli cia Nacional. Ha vuelto a aparecerelovni de antaño, cuando apenas habia nada que contar. Solo nos falta el monstruo del lago Ness.

#### **Egos**

José Luis D. Garde. SOTOGRANDE

ace unos años. España entera entonaba las canciones de Taburete en una especie de revolución social en la que sucedió algoque pocos se esperaban. Un grupo nacido acompañado de la fama de uno de los apellidos mas polemicos del Partido Popular y vinculado hasta los extremos más impensables con la alta sociedad madrileña. se impuso en las listas de éxito de nuestro país convirtiendo sus can clones no solo en éxito de la radioformula, sino también en himnos generacionales. Los veranos en Sotogrande, las noches en los clubs más posh del barno de Salamanca y los campus universitarios mas elitistas del país de la piel de toro marcaban lo que se cantaba en el ultimo rincon patrio.

El sevillano Curro Garcia, cono cido en la musica como Q2, parece llamado a ser el nuevo Taburete de nuestro país, al menos por lo que se vio hace unos días en After Polo, uno de los clubes mas exclusivos de las noches de Sotogrande. Allí, ante una audiencia entregada, el cantante entonó durante una media hora alguna de suscan ciones más conocidas, varias de las cuales cuentan con cienos de

# Q2, el nuevo icono musical de los niños bien, que mezcla trap y reguetón

Hasta Jorge Bárcenas es fan. Colabora con los Gemeliers y le siguen las féminas de Casa Real. Así es Curro García.

mites de reproducciones en los distintos perfites sociales donde este intérprete está presente, como «No hay verano», «No seas mala», «Otra vez» o «No te llamo». Su mayor éxito, eso si, es «Fighter», su tema mas corcado si tenemos en cuenta con dos millones de reproducciones en Spouty.

Ataviado con lo que viene siendo uno de los uniformes de los cachorros de la jet set patria, es decir, camiseta amplia, pantalón estrecho 
ygorra, se presentó ante varios centenares de jóvenes que cantaban

sus temas vestidos ellos, con camisas de lino desabrochadas, y ellas, con un look inspirado por el perfil de Instagram de Victoria Federica y los estampados de Inés Domecq Este concierto se sumaba a otros

El hispalense Curro García ha sido la sensación del «after polo» de Sotogrande este verano que va ha realizado por la geografía española que le ha llevado a este joven a cantar en diferentes lugares como Madrid, Jávea, El Puerto de Santa Maria o Pamplona.

#### Actuer delante de Leonor

El provecto musical de este artista nació en la capital hispalense tras la pandemia de la COVID-19 del año 2020. Durante ese periodo fue cuando este estudiante de Administracion de Empresas de la Universidad de Lovola comenzó a preparar lo que luego se conocerta como Q2, en una clara referencia, segun asegura, a la manera en la que tenia de pronunciar su nombre cuando era pequeño (al parecer, no era capaz de pronunciar la «r») y no a un modelo de coche de lujo (como podria parecer en un prin cipio). Su estilo suena a trap, regueton y música urbana, una mezcla que está consiguiendo sumar cada vez más fieles seguidores entre los colegios mayores de nuestro pais y que pueden conseguirle ser el nuevo éxito encumbrado por el «pijerio» patrio.

Por ahora, parece que lleva camino de eso. Prueha de ello es uno de sus ultimos trabajos. Q2 ha colaborado con los hermanos Gemeliers en la canción 'Semana,' producida por Willi Ch. En un mesha logrado más de trescientas mil reproducciones. Además, no solo cuenta con el respaldo de este duo andaluz. Entre sus seguidores también cuenta con Jorge Barcenas, el dj conocido por haber sido el primero novio de Victoria Federica. Y esto no resulta raro, ya que el propio Curro parece ser un fa nático de la Casa Real, a la que sigue en Instagram. Incluso, ha llegado a «tontear» con la idea de poder actuar delante de la propia princesa Leonor.

Sea como fuere, lo cierto es que este joven sevillano parece tener todas consigo para convertirse en una de las nuevas estrellas de la musica. Le va a tocar lidiar, eso si, con el sambenito de ser uno de los cantantes favoritos de los niños bien de nuestro pais, pero puede confiar en que eso no tiene por qué ser algo malo. Solo con poder tener la mitad del éxito que tuvo en su momento Taburete, ya esta riamos hablando de uno de los artistas más importantes de nuestro pais y si atendemos a las no ches de Sotogrande, está claro que ya cuenta con un publico más que consolidado dispuesto a llenar el Wizink Center y reclamar con orgullo una identidad pija de la que él se puede hacer el nuevo valedor. Esta vez, eso sí, a ritmo de trap, regueton y música urbana, porque incluso los niños bien se renuevan para seguir las ten dencias.





#### Gastronomía

#### Destinos con sabor CONCENTAINA (ALICANTE)

De Kiko Moya

# De los tostons de L'Escaleta al telescopio de Mare

La juliola, la mamona y la brótola son solo algunos de los pescados humildes con los que elabora un único menú

Tatlana Ferrandis, MADRID

oncentama es un pueblo del interior de Alicante que tenemos en el radar porque en él se encuentra L'Escaleta, con dos estrellas Michelin y tres Soles Repsol. Fueron dos matrimonios jóvenes quienes en el 80 lo mauguraron y hoy es la segunda generación de profesionales quienes situan el proyecto entre los mejores de nuestro país Paradojicamente, el hijo del cocinero, Alberto Redrado, dirige la sala y la bodega. mientras que el del «maître», kiko Moya, idea la propuesta. Se intercambiaron los papeles familiares y profesionales en un alarde de libertad. Si algo no le gusta al chef es observar cómo en algunos restaurantes de alta cocina no son los productos los que dominan la tarea entre fogones. De ahí que en su casa llegue a la mesa el entorno en todo su esplendor. Es decir, Moya estudia la temporalidad de las materias primas que le rodean. Solo sabe trabajar de esta manera, a pesar de que resulte un modo de hacer más complejo y le obligue a variar las recetas, segun los capri-



#### Su recomendación

Los tostons con huitlacoche es un plato de temporada

- Donde: Subida la Estacion del Norte, 205 Cocentaina. Alicante
- ▶ Precio medio: 125 y 145 euros.
- +965 59 21 00. lescaleta.com

chos de la naturaleza. Por eso, estos dias, su despensa la ocupan unos tomates majestuosos, lo mismo que la fruta de verano, ya sea unos esplendorosos melocotones, melones y sandias: «Son estaciones

muy secas y la trufa y las setas aun no están», nos recuerda el chef, quien nos habla del tostón, el maíz dulce autóctono. Se disfruta frescoy berno y es su producto febche, porque es un grano fino, que explota en la boca. Entusiasma salteado con huttacoche, st, el chef prepara una chicha, recuerden la bebida peruana fermentada, con los despojos de la mazorca para elaborar una infusion: «Se trata de usar todos los elementos del producto para hacer un plato. Por eso, empleamos el maíz fresco, la hoja que lo recubre y los elotes».

#### Libertad en la mesa

Ofrece dos menus (125 y 145 euros) y tambien confirma que siempre ha quendo mantener la carta por eso de dar al comensal toda la li bertad de escoger qué platos desea comer y así pueda repetir la visita cuantas veces lo desee. Al preguntarle sobre otros destinos con sabor, nos lleva a Benidoleig, un pequeño pueblo al pie de la Sierra de Seguil cercano a Denia donde Miquel Gilabert en el restaurante Marerinde homenaje alas madres y a las «aias», quienes trabajaron el producto con esmero y con canno, dando forma al recetario valenciano. Por eso, la carta es un recorndo por las tradiciones gastronómicas del territorio. Desdelas raices, hasta la tecnica. Con ingredientes frescos y de proximidad. Ejemplos son los pescados, como el negrito y el telescopio, servidos con brotes, y la cabrita lechal de 20 dias, de la Vall de Gallinera, al horno de sarmiento, ¿Le apetece un arroz de conejo y caracoles? Casa Elías es, en su opunión, la dirección idónea, el emblemáuco templo de Elias Rodriguez y Antonia Abad, quienes preparan por encargo el arroz de verduras y

el sublime gazpacho con conejo, pichón, setas y caracoles. Asimismo, el dia de playa le gusta pasarlo en La Granadella, en Javea, porque, segun dice kiko, «es una de las mas bonitas que tenemos más cuando el sol está desapareciendo». Por último, para comer al ritmo de las olas y en la misma arena escoge el chtringuito La Caleta, porque parece que por él no ha pasado el tiempo. ¿Qué pedir? Tellinas, sardinas, sepia a la plancha y unos salmonetes, entre otros productazos del mediterráneo, que comparte con los suyos.



Kiko Moya lieva a la mesa su entorno

#### Una de chiringuitos

#### Seahorse Ibiza: manjares de un discípulo de Adrià

Ana S. Juárez B.ZA

Podra ser un nuevo chiringuito más con beach club, cabañas balinesas, exclusivos cócteles y mil y un rincones para subir fotos a instagram. Sin embargo, Seashore Ibiza, que forma parte del hotel Vibra Algarb, merece parada para una comida o una cena al atardecer. No solo porque este lugar reina

en la preciosa playa d'en Bossa con unas impresionantes (y únicas) vistas a la isla de Formentera y a la ciudad de Ibiza. Su comida es diferente a lo que se ve en la zona. No mas bols de açai y ensaladas con mango, por favor.

La culpa es del Enrique Espada, un joven chef de la escuela de Ferran Adrià. El lugar ofrece una car ta exquisita y sorprendente de inspiración mediterránea; un

«savoir faire» de la cocina con cariño que se complementa vinos frescosy mixologia: elementos clave en la seducción de paladares y conquista de estados de ánimo.

Aquí se trabaja la cocina mediterranea tradicional con guiños a platostradicionales como bullit de peix o el calamar a la bruta. Los puerros confitados con vinagreta

El tradicional

frit de huevos

con bogavante

gamba roja merecen una segunda visita. Se agradecen las distintas tipologias de pan (tomate, centeno y cebolla). Eso sí, tampoco podia faltar el mejor alioli de lbiza. Y todo culpa de este joven casareño, estacan las ostras con caviar, an-

de aveilanas y el arroz con

Destacan las ostras con caviar, anchoas, almejas en salsa verde, ensalada de burrata y caviar o de la huerta de Ibiza, tartar de atún con patatas y huevos fritos camperos, el tradicional frit de huevos con bogavante al estilo de la isla de Formentera, el arroz a banda con sepia y carabineros y los tacos de atun con tequila José Cuervo.

# pasatiempos



**Autodefinido** 





12 LETRAS: Nacional dad 11 LETRAS: maginativo, institución 10 LETRAS: Corazonada, figuración 9 LETRAS: Aboxición, paciencia, pandereta operativo, atmosfera 8 LETRAS: Impropio, 1 ovizna i camarote, cocotero 7 LETRAS: Zodiaco, ponente, atomica, librero, norteño, tornado pa adar, tombo a 6 LETRAS: Balido, trampa, receta, blanco, trompa, 5 LETRAS: Tucán, azada, libra, reojo, cinta, oruga, carpa, polea duelo 4 LETRAS: Laud, is a, vida, tupe, died, nel larco, acto, dior, orca mino 3 LETRAS: Duol Leo, oso, uno, tez, pua, ajo, res, ma

#### Texto oculto

Grupo Alfil

| 1  | 2   |    | 3  | 4      | 5  | 6  |
|----|-----|----|----|--------|----|----|
| 7  | .4  | 8  | 19 | 6      | 2  |    |
| 7  | 4   |    | 4  | 5      | 10 | 11 |
| 7  | 6   | 2  | 8  | 10     | 4  | 5  |
|    | 5 S | 6  | 10 | . II ( | 2  | 7  |
| 2  |     | 4  | 8  |        | 12 | 2  |
| 7  | 3   | 6  | 7  |        | 13 | 11 |
| 4  |     | 11 | 8  |        | 13 | 14 |
| 9  | 14  |    | 7  | 4      |    | 5  |
| 2  | 15  | 6  | †7 | 11     | 3  | 6  |
| 2  |     | 9  | 11 | 1      | 10 | 11 |
| 3  | 2   |    | 7  | 6      | 2  | 1  |
| 14 | 16  | 14 |    | 17     |    | 4  |
| 8  | 9   | 11 | 4  | 8      | 10 | 3  |
| 14 |     | 6  | 8  | 10     | 4  | 1  |
| 4  | 9   | 10 | 11 | 2      | 1  |    |

Sustituya los números por las letras que representan y podrá leer el texto.



Ponça en su rudar las respuestas desordenadas de este crucigrama. Puede haber parabras al reves. Parato, frio, amarar, Toledo, ria, asase, no, saludo. pisa fuerte em emerge migma limbia. Cora ud ideai arameo, Ar alumno, pon, epa Tadeo, agudos, do Ra pregone

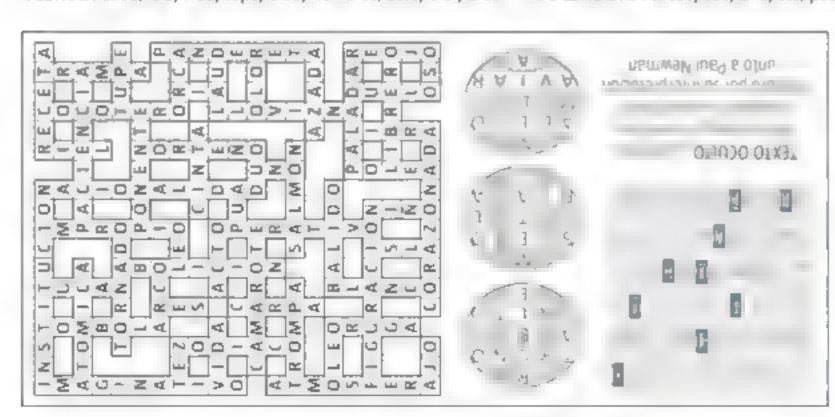

#### Circular

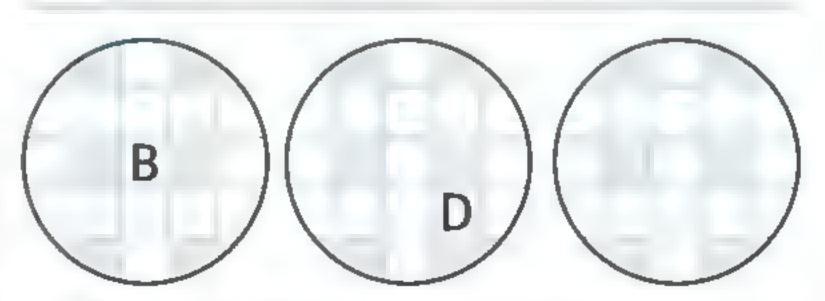

Ponga Lada palabra en su fugar adecuado de forma que se acopien correctamente en los circulos. Riada iroble, ou trono, soci abeto, metal, sueno, oso, ota, aviar, media, salto, tas, ama

#### **Pasatiempos**

#### Mosaico

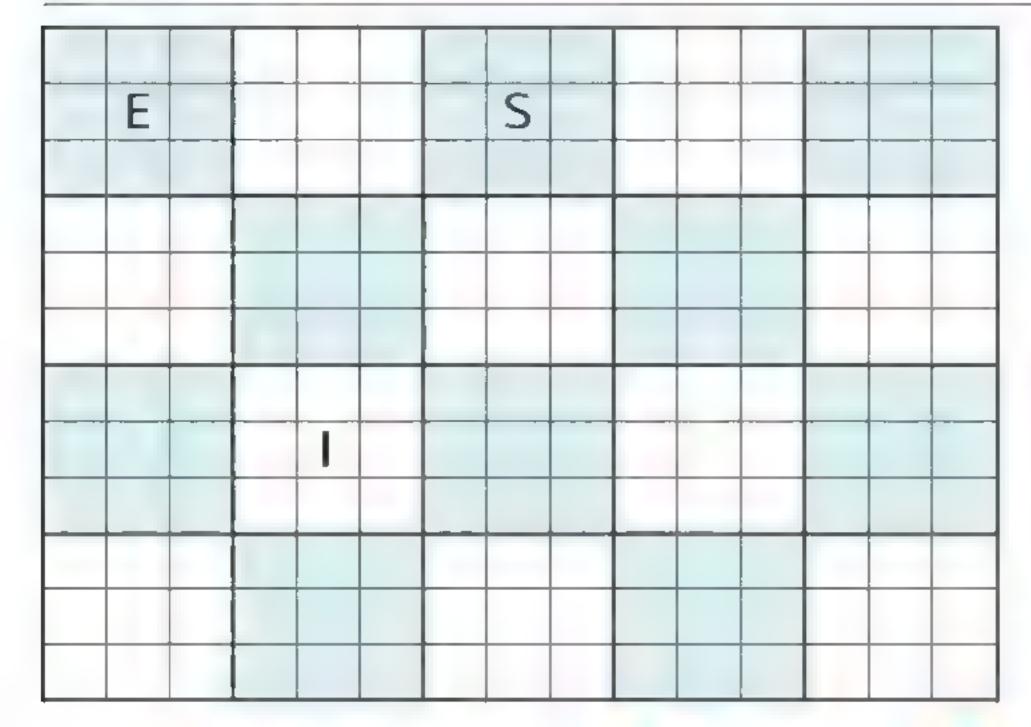



cos veinte recuadros de abajo incluyen un fexto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecera el mensare ordenado

#### Soluciones AA O B Pa abra clave AMBTWA SOM DEO ENREDO D G A N N B B E K B Z E H - B W C'R I E'C'A CASTOR 0 1 - 2 3 E 4 4 M K K - 2 . C - -日子四日マットでの日日日よりて次日 0) 420M IPPNDDPEPKPXPHOIHP

#### Sopa de letras

A B D K A A M Ñ O A Q R S A S H E F C A G L A N A P U A T F A I H B O L I V I A E J G H E A R F O N I Q I C A O Ñ V N G S R D I E V Ñ O K P E Q A E M L Q G I O A L U A L J A S R N P F T E F P X C H I L E I B Ñ E U A I N A Q A G A G A H A P A Z E G M T V R V E A T X C A M S U I P E I A T A U E Z A Y S A I E G V F N R S M B R A S I L S E L L E T A F V A L R L A J M O R A I R S T J T D F L T R M A N T I F A U A O A A K U R U G U A Y K S P E R U Y Z O I E K E C E O A E I S G A V A M F N A N P Q R A S T A U G U H R I S C A C S E A L E A V F N

Ocho países de America del Sur

#### Cruzado mágico

#### Escalera

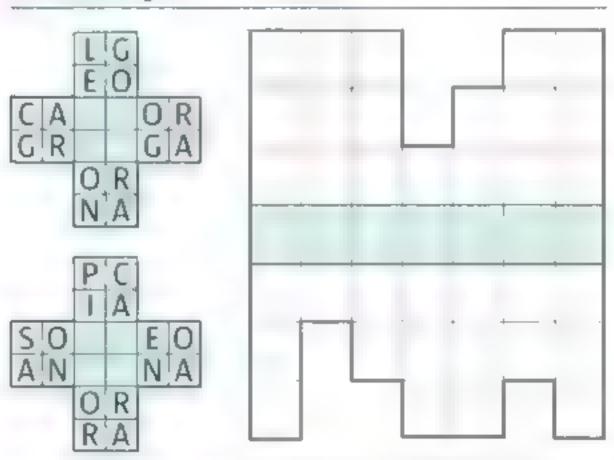

Ponga las letras que faltan para completar las parabras Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave. Forma, paladio, beturi, marrón, cortar, medida, garante

#### Enredo

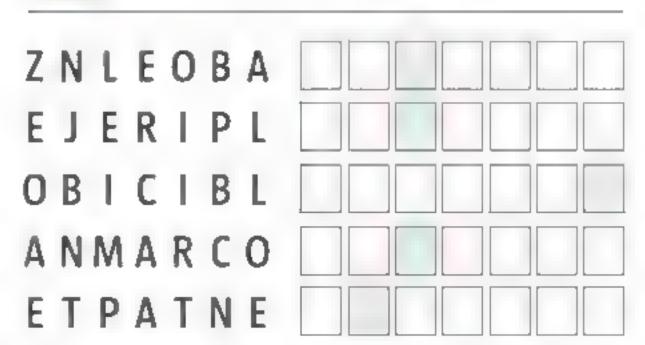

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra dave en las casilias de Color

#### Espejo roto

Crucigrama

3

6

8

10

11

12

medio Laredo. Causan baja

diferencia considerable.



El recuadro representa un espejo roto. Todos los trozos parecen distintos, pero hay dos exactamente iguales en tamaño y forma

10

Horizontales: 1. Llenar un espacio. Experto en pareias. - 2. Pequicio que se

causa a quien se quiere ayudar (dos palabras) - 3. Sin ataduras Traje con

mayor tu o o vistosidad (dos palabras) — 4. A. reves, parte de Almansa

Prestara atención El centro de Rota. 5. Vaya una preocupación 6. Se

escriben con tinta. Reptii saurio de America Central. Muestras de organo. — 7. Maria necesita orden. ¡Qué poco rigor! — 8. ¡Como se han puesto esos

dos Pacifico. 9. Ser e de carambo as. A reves, nombre de majer 10.

vano. fut I - TI. Descompos ción - 12. Se ponen por unanimidad. Ocupan

Verticales: 1. mitador de Hameim — 2. Causa grandes sa tos y carreras

Hacen puente. - 3. Si se cruza, se cometen desatinos. Proposición pariamentaria 4. Pais en guerra Lucia no esta en Anda ucia 5. Escritor

de terror Gustar en genera - 6. Rafa no fiene tim tes. Chup to de orujo

Soporte para la public dad - 7. Estuviera en determinado lugar. Muy corta

edad 8. Nombre de mu er Entran en orgencias 9. A reves va en

contra de las compañías ejéctricas. Al revés, cacahuete — 10. Habla en

publico Transitaba Estan en Babia - 11. El que prensa que es Napoleon

Preserva a arguien de un peligro. - 12. Al revés, ganar al contrario por

11

#### **Ajedrez**



Juegan biancas

#### Jeroglifico

¿Como estan los casos?

#### Ocho diferencias

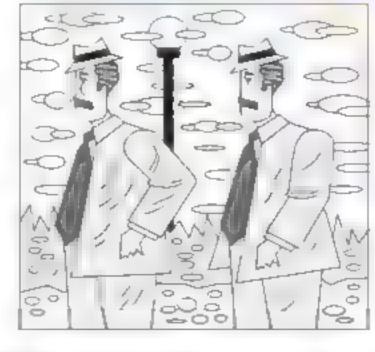

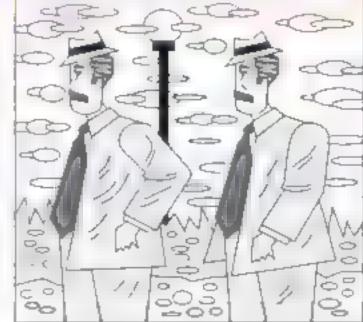

9111518 6 017.6.2

ELBIELE SIT ELBIS

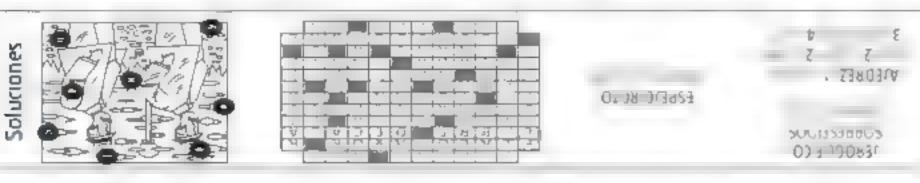

Sudoku Crupo A" 8 3 9 5

6 3 9 3 9 9 6

6 8 9 3 5 5 8 9



547 82 00

#### Santoral

Digna, Euprepia, Hilaria. Felicísima y Graciliano.

Cumpleanos



**MARIOLA FUENTES** 

actriz (54

**CARLOS ÁLVAREZ** 

bar tono (58

MARIO BALOTELLI

futbol sta (34)

extenstat53

**PETE SAMPRAS** 

Loterias

ONCE ONCE

Domingo, 11 de agosto

Numero otemiado S.051 83161 Sabudo 10 S:004 89204 5:098 27670 Yernes 9 S:043 95741 Jueves, R. S:001.84972 Miercoles, 7 Martes, 6 S:020 47543

BONOLOTO

Domingo, 11 de agosto

JUNES. 5

55

S 007 58377

Numeros 03-13-14-16-24-42 C-17/R-6 52,210,37 652,63

**LOTERIA NACIONAL** 

Sábado 10 de agosto



9

19.12

Numero premiado

03723

0 3-4

EUROMILLONES

Viernes. 9 de agosto



21-23-25-33-44

04-10 Numeros estrella

LA PRIMITIVA



Sábado 10 de agosto

Numeros

03-26-38-43-46-49 C 19/R-2 Acientos BUTOS

6+R 1,494,627,60 30.296,51 5+C

**EL GORDO** 

Domingo, 11 de agosto.

Numeros 08-09-27-36



2.441,48

=



LA RAZÓN DEL VERANO | Lunes, 12 de agosto de 2024

odo empezó como una broma entre amigos, una pemeta al toston de los adultos, un eructo de su corazón valiente y siempre propenso a decir «no». El sueño de la estrella de rock resultaba demastado elevado como para alimentarlo, pero cuando se quiso dar cuenta era una desconcertante realidad de miles de discos vendidos, portadas de revista y gritos histéricos alli donde vertía unas canciones que siempre habiaban de deseos y tropiezos. Lleva 40 anos encarnando a un Hombre G, y el muy mamón nos ha pillado bien el punto a todos. Nunca en España un repertorio que parecia fruta de temporada ha resistido tanto ni ha rejuvenecido en cada concierto como solo lo hacen las obras mimadas por los dioses. David jamas se lo ha tenido creido, quizá porque teme que si abre los ojos el cohete se convertirá en calabaza.

#### ¿Cuánto le debe Hombres G a la nostalgia?

(Largo silencio). La nostalgia es algo que pertenece al publico. A mi no me motiva la nostalgia, que es cuando recuperas algo del pasado. Como abrir un cajón y encontrarte un cuaderno del colegio, o una foto, y decir: "¡Hostias, qué bonito!», Nosotros vivimos a diario con estas canciones, desde hace 40 años.

#### Lo cierto es que parecia que esas canciones eran endebles, que se romperían, pero siguen intactas.

Llamalo nostalga si quieres, pero esas canciones le recuerdan al publico una época de su vida mucho más divertida que la de ahora. Y me jode decir que el pasado era mejor. El poder que tiene «Sufre, mamon» |« Devuélveme a mi chica» | es algo inconmensurable. La escucha un niño de 10 años por vez primera y dice: «¿Esto qué

es?!». Hay canciones que tienen un poder que no puedes callbrar. Quien me iba a decirque esa canción, que parami es una delas mas sencillas e in trascendentes que he escrito, iba a enganchara nuevas generacionesytraerme nuevopúblico...Mientras hablamos, esa canción está teniendo milliones de escuchas. En Spotify Ileva 640 millones de escuchas.

#### No está met para una canción que nació del despecho...

Totalmente. La compuse para que la viera en Rock-Ola una novia que me dejó para irse con un nino pijo.

Es como la de Shakira, ja, ja, ja, pero mucho antes.

#### ¿Hay exceso de autobiografía en sus canciones?

Totalmente. Salvo excepciones como «Lawrence de Arabia» o «Matar a Castro», que son ficcion, todas mis canciones, las divertidas, las cachondas, las de amor, pertenecen a mi vida personal.

¿TIENES FUEGO?

«Es acojonante que el español reciba desprecios en España y, sin embargo, crezca en todo el mundo»

**David Summers** 

Músico

Por Javier Menéndez Flores



la, ja, ja. Joder. Me parece una maravilla la unión que tenemos con todos esos países del otro lado del Atlantico; toda Lannoamerica y Estados Unidos, donde cada vez se habla más el español. Es acojonante que el español reciba desprecios en algunos sitos de España y que, sinembargo, crezca cada vez más en todo el mundo. En Estados Unidos los latinos son ya la minoria más numerosa. Y Europa se está llenando también de latinos, no solamente de africanos, y eso hace que nosotros vayamos a tocar a Milán, a Paris, a Londres, a Alemania. El español está invadiendo el mundo culturalmente

#### Se sigue asociando a Hombres G con la derecha. ¿Es una gilipollez o es una gilipollez?

la, ja, ja. Es una glipollez total. Debe de ser por «Matar a Castro», un magnicidio en el que puse a Castro pero podia haber puesto a cualquier otro. A Pinochet, por ejemplo. Yono tengo nada en contra de ninguna ideologia. Tengo amigos de derechas y de izquierdas y creo tener facilidad para detectar a las buenas personas, a las que, como decía mi padre, Intento «coleccionar», Y me da igual a quien voten. Los políticos, en general, me dan verguenza ajena. Yo no voy a ser nunca de izquierdas ni de derechas, no me interesa. Soy de mis zapatos. Hago mi trabajo e intento hacer feliz a la gente

#### Ha sido recientemente portada del «¡Hola!», que

no es precisamente «Rolling Stone»… ja, ja, ja.

### ¿Quería gritarle su amor al mundo?

Quería que fuera una boda muy especial porque mi mujer lo merece todo. Me hace muy feliz y me ha cambiado la vida completamente, y quería que tuviera una boda de ensueño. Tengo mucha amistad con la directora del «¡Hola!», y cuando estabamos preparando la boda me llamó, sin saberlo, para proponerme un reportaje, y cuando le dije: «Te voya dar algo mejor: me voy a casar en mi casa», grito «¡Quéme dices!».Lie-

gamos a un acuerdo y han sido encantadores, muy cannosos,

#### Esta sección se titula «¿Tienes fuego?». Señor Summers: ¿tiene fuego?

Tengo fuego e intento que no se apague nunca. El fuego interior hay que mantenerlo siempre.



«NO VOY A SER NUNCA DE IZQUIERDAS NI DE DERECHAS. HAGO MI TRABAJO E INTENTO HACER FELIZ A LA GENTE»

BALANCE

Satisfacción pese a las expectativas incumplidas Pág. 54-55



BALONMANO

La décimo octava medalla, el bronce de los Hispanos Pág. 57 LA RAZÓN LUNES 12 DE AGOSTO DE 2024



JUEGOS



# Destino L. A. 2028

Paris cede el testigo olímpico a Los Ángeles después de unos Juegos deslumbrantes. España suma 18 medallas lejos de las 22 de Barcelona que se fijaron como objetivo EFE





Francisco Martinez, PAR S.

arcelona 92 marca un antes v un después en el deporte olimpico español Las 22 medallas logradas multiplicaron casi por cuatro la mejor cosecha anterior (seis en Moscú 80; después fueron cinco en Los Ángeles 84 y cuarro en Seúl 88). Desde ese momento, la cantidad de podios se ha estabili zado en torno a 20, con la excepción de Sidney 2000, donde fueron once. Para Paris 2024 habia opti mismo y quizá demasiada obsesión en superar el récord de los Juegos patrios. Desde el Comité Olímpico Español (COE) y desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se habló de ello sin tapujos. Incluso, en la creación del nuevo «Team Espana Élite» se especifi caba que era un programa que «apoya a los deportistas con más opciones de medalla en los Juegos Paralimpicos o de medalla y diploma en los Juegos Olimpicos. Con estas ayudas se pretende superar las 22 medallas logradas en los Juegos Olimpicos de Barcelona'92, que siguen siendo el techo del olimpismo espanol, y seguir sien do una potencia mundial de pri mer orden en los Juegos Paralimpicos». La famosa «medallitis» llegaba desde las propias instituciones. Teniendo en cuenta los resultados del último ciclo, que ha sido más corto, de tres años, la rea lidad es que había motivos para ser optimista. No era una cuestión de chovinismo, porque medios internacionales como «L'Équipe» colocabana Espana con 32 meda llas, y Sports Illustrated, con 28, pero la realidad ha sido que se ha repetido más o menos lo que se viene haciendo desde Barcelona 18 medallas, mientras que en Tokioy Rio fueron 17; en Londres, 20; en Pekin, 19; en Atenas, 20; la excepción de las 11 de Sidney; y en Atlanta, 17 Eso deja cierta sensación de estancamiento.

A veces es una trampa basarse en los resultados logrados en Eu ropeosy Mundiales porque, sobre todo si coinciden en año olimpico, no acuden todos los candidatos o no lo hacen al cien por cien, porque se centran en los Juegos, la cita importante. Además, cuando los aros están por medio, aunque los psicólogos deportivos se encargan en intentar hacer ver a los deportistas que son los mismos rivales que en otras competiciones, que la piscina o la pista miden igual, hayuna presión extra. «Los Juegos son especiales, van con una tensión que te mueres, y puede pasar

La delegación española que, alentada por CSD y COE, aspiraba a superar las 22 medallas de Barcelona, repite los podios de las últimas citas, aunque aumenta los diplomas

# España compite, pero no remata

cualquier cosa», explicaba Quino, el entrenador de Fran Garrigós, que logró el primer metal español y que rompió la seguía del judo desde Sidney 2000. Despues, otros cuatro judocas se quedaron a un combate del premio.

Estar en unos Juegos Olimpicos ya es motivo de mucho merito y mas en gran cantidad de deportes que de nuevo pasarán al anonimato hasta dentro de cuatro años, en los que los deportistas apenas pueden ser profesionales de lo

suvoy donde no se les hace demasiado caso durante el ciclo. La cla sificación es terriblemente dura. Y España ha llevado una delegación amplia de 383 deportistas. A las medallas suma 51 finalistas (en Tokio fueron 42), entre ellos nueve cuartos puestos y 20 quintos. Eso significa estar en la pelea, estar en la élite, pero falta un paso más para llegar a la excelencia. Aunque no es matemático (el ejemplo podría ser la selección femenina de futbol, que aspiraba a lo máximo), si se opta al oro, como puede ser Alcaraz o Maria Pérez, es más fácil llegar a ganario, o si no la plata o el bronce. Si se está en el segundo grupo, solo en un buen dia se llega a las medallas. La injusticia de los Juegos es que la diferencia entre el tercero y el cuarto puede ser de un milimetro o una decima, pero es abismal en cuanto a la sensación y el reconocimiento que deja. En todos estos puestos de finalista es en los que hay que centrarse para que den el salto.

Se suele decir que el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Algo parecido podria aplicarse aqui





El atletismo y el boxeo han destacado; el piragüismo (23 medallas en total) ha superado a la vela (22)

El problema de la inversión público privada es que cada vez es más pública que privada

> Jordan Diaz y Maria Pérez, abanderados de España en la ceremonia de clausura

Con el programa «Team España Élite» se invirtieron 48 millones en tres años, como refuerzo al plan ADO, la idea publico-privada de Barcelona 92. El problema es que cada vez es más publico que privada y hay que intentar recuperar el interés de esas empresas que, a cambio, obtenian beneficios fiscales.

Han funcionado muy bien deportes como el boxeo, con una plata y un bronce y con casi todos los participantes dejando buenas sensaciones. El atletismo, rey de los Juegos, ha igualado las medallas de Barcelona, repitiendo ademas «colores» (dos oros, una plata y un bronce), agarrado a la marcha, disciplina, por otro lado, que está en el punto de mira e incluso peligrò que para los siguientes fuegos desapareciera del programa olimpico, «Hay que pelear por la

marcha porque se pueden perder muchas medallas», avisaba la doble medallista, María Pérez. El piragiusmo se ha convertido va en el deporte que más podios hadado a España, con 23, superando los 22 de la tradicional vela, que, eso sí, en París (o en Marsella), aportó el oro de Diego Botin y Florian Trittel. Es verdad que medallas como la de Carolina Marín (su lesión, lo mas cruel de los juegos), especialmente, o Rahm o Xammar y Brugman se escaparon cuando estaban en la mano, pero tambien subieron su nivel en el gran momento el piragüista Pau Echániz o las chicas del 3x3 de baloncesto.

En deportes de equipo España clasifico a once, que han dado cuatro medallas: dos oros, del futbol masculino y waterpolo femenino; la plata del 3x3 y el bronce de los Hispanos en balonmano.



Alejandro Blanco, presidente del Comité Olimpico Español

## ¿Qué queremos ser en deporte?

«Los resultados no son los esperados,

pero son buenos», dice Alejandro Blanco

#### F. Martinez, PARIS

Alejandro Blanco hizo una valoración de la actuación de España en estos Juegos de París. «No ha sido el resultado esperado, pero ha sido un buen resultado», resaltó el presidente del Comite Olimpico Español (COE), que quiso hacer hincapié en el número de diplomas, 51. «De los 383 deportistas que han venido, 87 se han llevado medalla [por los equipos] y 134 han obtenido diploma, por tanto 221 han acabado entre los ocho primeros, lo que supone un 57 por ciento», analizó. Blanco quiso esperar a septiembre, a los informes técnicos, para dar una explicación de este resultado por debajo de lo previsto, pero insistió en valorar todo el ciclo y en que en los Juegos es «donde más variables hay» y si la misma prueba se repitiera al dia siguiente el resultado sena distinto.

«Soy el mayor convencido de que las 22 medallas de Barcelona son superables, solo hace falta ver los cuartos puestos (9) y quintos (20), pero tiene que coincidir que ese dia salga el salto, etc... Cuando hablemos del medallero hablemos también de inversión. Si comparamos con los países de alrededor y hacemos el cociente entre inversion y resultados, siempre estamos por encima», indicó el presidente del COE, que pasó a explicar cual es el modelo de España. «La

Nosotros tenemos la responsabilidad de ayudar a los deportistas. En otros países es diferente, el Gobierno legisla y da un dineroy hace el control de ese dinero, pero ese dinero va directamente al Comité Olimpico del país, que es el que hace la distribución. Es el ejemplo de Italia, Alemania, los paises nórdicos, Paises Bajos, Corea, Japón... Lo que permite este sistema es una planificación deportiva a mas largo tiempo, porque hay muchos cambios de Gobierno, de secretano de Estado... que no afectan de esta manera», aseguró, «El gran salto es definir el modelo y decir que queremos del deporte en los proximos años, en la base, en la formación, en el talento, la incidencia en la sociedad...La marca Espana de deporte es la más reconocida. Los estamentos debemos definir un modelo para construir a corto, medio y largo plazo», concluyó.

responsabilidad la tiene el CSD.



En otros países, el Gobierno reparte el dinero al Comité Olímpico, que es el que lo reparte»

Alejandro Blanco



#### ESPANA EN LOS JUEGOS

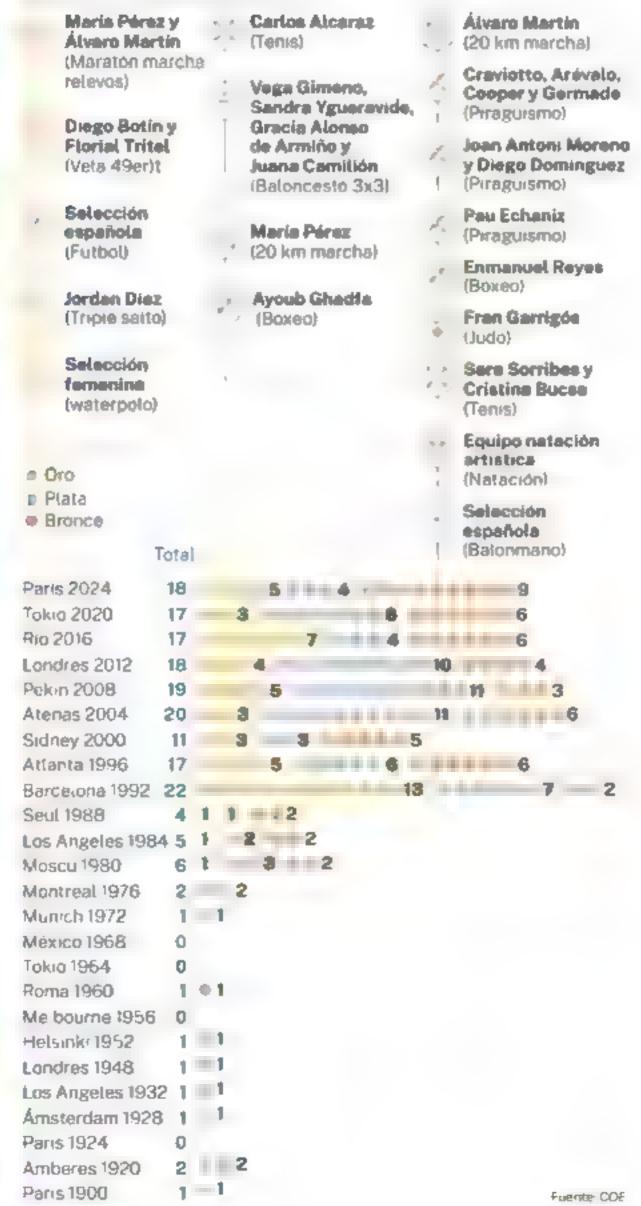





# Taurasi, oros eternos

La mejor jugadora de la historia del baloncesto cierra su carrera con seis títulos olímpicos en otros tantos Juegos

Mariano Ruiz Diez, MADRID

kevin Durant presume de cuatro oros olimpicos, el gigante cubano Mijain López Nuñez ha ganado cinco seguidos en lucha, Rudy Fernandez ha parucipado en seis Juegos Olimpicos... y Diana Taurasi se ha colgado media docena de medallas de oro en otros tantos Juegos. Desde 2004 la legendaria jugadora estadounidense cada vez que ha competido en unos Juegos ha subido a lo mas alto del podio y Paris no ha sido una excepción, aunque Francia estuvo muy cerca de estropear la fiesta en su honor (66-67)

 Nos vemos en Paris», afirmó la mejor jugadora de baloncesto de la historia despues de ganar su quinto título olimpico en Tokio. Y con 42 años ha vuelta a formar parte del «Team USA». Su papel en un equipo de estrellas de la NBA femenina liderado por Breanna Stewart y A'Ja Wilson ha estado lejos del rol que tuvo en antenores titulos. Ha estado menos de diez

minutos por partido en pista, ha anotado tres puntos y en la final no saltó a la cancha, pero lo importante es que volvió a pisar el lugar más alto del cajón. El titulo es el decimo seguido de Estados Unidos desde que el baloncesto femenino entrase en el calendario olimpico en Montreal 76. Taurasi deshizo a su favor el empate histórico que la unia a su excompañera Sue Bird ya retirada y que protagonizó la ceremonia de los bastonazos antes de la final.

De madre argentina y de padre italiano criado en Argentina, por lo que habla castellano, el palmarés de Taurasi es escandaloso. Fue tres veces campeona universitaria con las Connecticut Huskies, gano tres amilios de la NBA femenina.

66-67

Francia estuvo muy cerca de estropear la fiesta de Estados Unidos en homenaje a Taurasi

titulos tiene la estrella estadounidense en otros tantos Juegos. El primero

fue en Atenas 2004

fue MVP en 2009, MVP de las finales en 2009 y 2014... y tuvo tiempo de competir en Europa (Rusia y Turquía) donde levantó media docena de Euroligas y siete Ligas rusas.

Los Juegos fueron su adios a la seleccion estadounidense, pero de retirada nada porque ahora se reanudará la WNBA. «Aún me encanta este deporte, me encanta competir. Hablamos stempre de ganar o de perder, pero el camino, la preparación y la lucha por ello es lo que más me gusta. A veces la gente se queda sólo con las victorias, pero lo que a mi me gusta son las cosas que pasan antes de las victorias=, asegura. Y en Los Ánge les 2028 seguirá el ejemplo de Le-Bron James: «Estaré allí, pero tomando una cerveza en la playa no compitiendo»

El oro en el torneo de balonces to fementino tuvo una consecuencia directa. Sumado al de Jeninfer Valente en el omnium de ciclismo en pista perminó a Estados Unidos acabar en cabeza del medallero pese a terminar empatado con China a 40 oros. La expedición norteamericana acabó con 40 oros, 44 platas y 42 bronces. China cosechó el mismo numero de oros, pero se quedó con 27 platas y 24 bronces. Pekin 2008 sigue siendo la única edición en la que el con junto asiático superó al país de las barras y estrellas. En los Juegos manda USA.



Sifan Hassan, oro en los inválidos

## El triplete de Siffan Hassan

Ganó el maratón superando el cansancio después de ser bronce en 5.000 y 10.000

M. Ruiz Diez. MADR D

Sifan Hassan llegó a París dis puesta a defender sus títulos olimpicos de 5.000 y 10.000 y asaltar el maratón. El desafío era emular al checo Emil Zatopek que firmó el triplete imposible delfondo hace 72 años. No hubo triplete, pero sí tres metales. La neerlandesa se impuso en la pruebade Filipides con un tiempo de 2h22:55, nuevo récord olimpico, que añadió a sus bronces en los cinco y los diez kilometros. Más de 60 kilómetros en competición para subir tres veces al podro.

El desafio recordaba también al que afrontó Leon Marchand en la piscina, pero a lo bestia. Hassan corno la final de los 5.000 en el Stade de France apenas 34 horas de afrontar la durisima maratón por las calles de la capital francesa. Y en el asfalto resulto inalcanzable.

Hassan se sobrepuso al agota miento, a una humedad cercana al setenta por ciento y a un recorrido tan espectacular como exigente Ala imponente colección de monumentos, la carrera sumaba grandes repechos y una pendiente criminal antes del kilómetro 30. El muro se cargó a muchos maratonianos la jorna-

da anterior y ellas lo sufrieron igual. La pendiente del 13 por ciento en las zonas más elevadas, como si se tratara de un puerto exigente del Tour, fue excesiva. Hassan, de 31 anos, estuvo en todo momento en cabeza con un ritmo sostenido, sin altibajos. En el momento decisivo, cuando la carrera se aceleró tras el muro del kilometro 30, solo quedaron cinco atletas. Hassan, las etiopes Tigst Assefa -plusmarquista mundial- y Amane Benso Shankule y las kenianas

#### Repitió la hazaña de Zatopek, pero sin subir a lo más alto del podio en tres disciplinas

Sharon Lokedi y Hellen Obiri

La neeriandesa liego a la meta en los invalidos con el publico puesto en pie para reconocer su gesta. Paró el crono en 2h22:55, mejorando el anterior récord olimpico, que estaba en posesion de la etiope Tiki Gelana, con 2h23:07, desde el 5 de agosto de 2012 en Londres. Segunda fue Tigst Assefa, a solo tres segundos, y tercera la keniana Hellen Obirt.



Diana Taurasi muerde su sexto anillo olímpico







#### Gonzalo: «Un premio al espíritu de los Hispanos»

Ha sido uno de los héroes del torneo. Gonzalo Pérez de Vargas es un peso pesado de la selección. Tras el encuentro. definia el estado del vestuario: «Es un reconocimiento enorme. y un premio al espíritu de los Hispanos. No podriamos ser más felices», comentaba tras el partido. Además, el portero ensalzó el papel de los nuevos. «Nos han devuelto la alegría más rápido al grupo parà que el luto tras lo de Alemania fuera menor. Esto nos dará un plus para el futuro» concluyó.

Los jugadores españoles celebran is victoria ante Estovenia

#### Victor Martin, MADR D.

Nadie sabe bien qué es, pero está claro que esa camiseta roja de la selección de balonmano tiene algo. Aquel que se la pone, cual si de una armadura se tratase, se convierte en un Hispano. Y de ese modo asume las senas de identidad de un equipo que se define por ir siempre al limite. Resistir cuando los partidos se complican y tener fe en la victoria en los momentos decisivos.

La medalla de bronce es otra gesta mas de un grupo de jugado res que no contaban entre los favoritos al podio, en parte por la resaca de un mal Europeo que se acabó prematuramente en la fase de grupos. Pero esto era otra cosa. En reabdad, se trataba del escenario perfecto para que volviese el equipo de luchadores que nunca da un balón por perdido. Y si no regala un balón, como para imaginar que regalen un partido.

De hecho, el triunfo frente a Eslovenia no fue sino otro más de la lista de duelos al limite, definidos en el ulumo suspiro. Literalmente Como cuando se logró el pase a cuartos frente a Croacia evitando además a Dinamarca en los cruces tras ganar por uno. O esa remontada contra Egipto para llevar el partido a la prórroga y acabar ganándolo y entrar de lleno en la

# España se forja una armadura de bronce

Derrota a Eslovenia en otro épico partido y logra la décimo octava medalla de España. Es el quinto bronce desde Atlanta 96

| España                                                                                                     | 23                                                                                            |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Estovenia                                                                                                  | 8   Fertin Pi 7.5<br>6.5   Jan. 5 7                                                           |  |  |  |  |
|                                                                                                            | 1                                                                                             |  |  |  |  |
| Corrates (P. s.c. Magueda 2) 75 A Dujshebaev (2)7 Section 3. 75 Aleio Comeziñ 9 Tarrafeta 7 D Durshebaev 6 | Lessav (P) 1.C. Blagofinsek 1.C. Jov. ( 1 1.C. Gabe ) 1.C. Zarabek ) 1.C. Novak I 6 Vish (3 7 |  |  |  |  |

Arbitros: Hansen y Madsen Din Exc. veron dos minutos a Al Duir hebaev Sanchez Migation Markovsek 2 y

Incidencias: Estadio Pierre Mauroy de

pelea por las medallas. Para volver a decirles a quienes veian acabado al equipo español que estaban muy confundidos.

Incluso, aunque no terminase hien, esa otra manera de remar contracorriente frente a Alemanua. Solo un infranqueable Andreas Wolff impidió llevarla a termino con cuatro paradas seguidas. Y fue así como se llego al partido defini tivo por el bronce. El único metal del que se han servido hasta ahora los Hispanos para forjar su armadura roja.

Lo habian hecho cuatro veces hasta ahora. Atlanta, Pekin, Londres y Tokoo. Y, como no hay quintomalo, en Panstampocofallaron. Cinco partidos por el bronce, cinco triunfos. Otra vez con épica, como siempre. Otra vez ganando por uno. Y, en esta ocasión, sobrepontendose tambien a las decisiones arbitrales, algunas del todo inexplicables.

Después de esa dura derrota frente a Alemania, tocaba volver a una batalla frențe a un rival al que España ya superó en la fase de grupos. Desconectar, poner el contador a cero. O, como decía el propio

Los cuatro

últimos partidos

de España se

han decidido

por un gol

Jordi Ribera, rege nerarse: «Contra Alemania lo temamos muy cerca, por eso dolió tanto. Todas las derrotas tienen un luto, pero este grupo se regenera continuamente

Hemos saltado a la pista con ambición y pasando página de la se mifinal», comentó

El encuentro fue trabado. En el primer tiempo, España tardó 20 minutos en ponerse por delante, pero nunca llegó a ir perdiendo por más de dos. Después, con un parcial de 3-0, se puso al mando y pudo despegarse de no serpor una exclusión de Alex Dujshebaev por pisar la pista. Aprovecharon los eslovenos la superiondad y un penalti en el ultimo segundo dejó el marcador en tablas al descanso.

La vuelta fue un intercambio de goles constante. Uno arriba. Em pate. Uno arriba. Empate. Y asi sucesivamente. Hasta que, con solo siete minutos, un 0-2 dejó a los Hispanos en el alambre. Apareció ahí Aleix Gómez con dos goles seguidos desde el extremo, pese a estar con uno menos por exclusion. Pero tema que haber suspense y los colegiados daneses entraron en juego. Primero no dejando subir al marcador un gol de Dujshebaev y después pitando

> sague de puerta en lo que era un penalti de libro sobre Aleix, que se tuvo que ir lesionado. Faltaban apenas segundos y la bola era de Esloverua.

Peroapareció el que tenía que hacerlo: Gonzalo Pérez de Vargas. El guardameta detuvo el último lanzamiento y acabo dando la medalla a su equipo, casi sobre la bocina. La décimo octava presea de España en estos juegos y el quinto bronce olimpico para el balonmano. El metal con el que los Hispanos forjaron su armadura.



El momento del traspaso de las banderas entre las alcaldesas de París, Anne Hidalgo, y Los Ángeles, Karen Bass

# París triunfa con los Juegos

► Han sido un éxito de público, con las sedes integradas en la ciudad, y ha tenido momentos deportivos inolvidables

#### Francisco Martinez, PAR S.

Los Juegos Olimpicos de París han sido un éxito global después de un arranque complicado por culpade la lluvia en una ceremonia inaugural valiente, pero más pensada para la televisión que para el directo. Habia dudas por la segundad, dada la situación de confficto que atraviesa el mundo, y no se han producido incidentes importantes. Se han vendido nueve millonesy medio de entradas y todas las sedes, salvo algunos partidos de futbol, estaban llenas o mostraban un lieno aparente, con un ambiente impresionante. Lo de los Juegos integrados en la ciudad ha triunfado. En lo deportivo, no han faltado momentos que quedarán grabados. Por empezar por los deportes reyes, en la piscina Michael Phelps ha encontrado un relevo en Léon Marchand con sus cuatro oros y un bronce, y también ha brillado la canadiense Summer



Tom Cruise se llevó la bandera climpica en moto

McIntosch, que con 17 años se ha colgado tres oros y una plata, después de que en Tokio ya hubiera participado con solo 14. En el atleusmo, Noah Lyles y su espectacular puesta en escena no pudieron «hacer» de Bolt, porque el covid impidió el duelo en igualdad de condiciones en los 200 con el africano Tebogo y ademas le saco del relevo 4x100. Los registros del jamaicano, de todas formas, no están alcance de nadie ahora, sobre todo el de 100. Pero los récords de mundo de Sydney McLaughlin en 400 vallas y especialmente de Mondo Duplantis en pertiga, con todas las pruebas y entrega de medallas va terminadas y las 80.000 personas que llenaron el Stade de France pendientes de ese último



Un momento de la ceremonia

intento del sueco que le hizo volar hasta 6,25, fueron inolvidables. En la carretera, la maratón viola caida del dios Kipchoge, que se hizo humano, y la hazaña de la neerlandesa Hassan, que apostó por el 5.000 (bronce), 10.000 (bronce) y los 42 kilómetros y 195 metros (oro).

En la piscina también Katie Ledecky ganó su cuarto oro en la misma prueba individual, los 800 metros, con lo que igualó a sus compatriotas Michael Phelps (200 estilos), Carl Lewis (salto de longitud) y Alfred Oerter (disco); al da nės Paul Elystrom (vela) y a la ja-

ponesa Kaori Icho (lucha). Pero esos registros los rompió el luchador cubano Mijaín López, que fue más aliá con su quinto oro consecutivo, desde Pekin 2008 hasta

París 2024, 20 años en la élite Anunció su tetirada dejando las botas en medio del tatami, una de las imagenes de los Juegos.

Simone Biles, la mejor gimnasta de la historia que en Tokio 2020 puso sobre la mesa mas que nadie el debate sobre la salud mental de los deportistas, regresó por todo lo altoy con una rival a la altura como la brasileña Rebeca Andrade, que

la superó en una final, la de suelo. Otro de los momentos (cónicos fue la reverencia de la estadounidense en el podio a quien la habia venci do, otra humanización de una diosa del deporte. Novak Djoko vic, por su parte, cerró el círculo logrando el uitimo gran titulo que le faltaba, el oro olímpico, algo que el ganador de 24 Grand Slams valoró como uno de los mayores exitos de su carrera, después de tanto tiempo persiguiéndolo. En un deporte menos mediatico como el piraguismo, la neozelandesa Lisa Carrington siguió su mando medallas, y con los tres oros que consiguió, ya tiene ocho, mas un bronce

No han faltado, por supuesto, momentos para la polémica, unas más ficticias, como la de la boxea-

Nombres propios:

Marchand, Biles,

Djokovic,

Ledecky, Mijaín

López...

dora argelina Imane Khelif, gue no es transgénero y aunque tiene hiperandrogenismo (produce más hormonas como la testosterona de lo habitual) cumple todos los crite-

rios, y además en Tokio también participó y terminó quinta sin que se montara este revuelo; y otras más preocupantes como el estado de las aguas del Sena.

El medallero se lo terminó ganando Estados Unidos a China en el ultimo momento, con el oro en la final de baloncesto femenino. La próxima parada será alli, en Los Ángeles 2028.





Carolina Marín, después de los Juegos no sabe si volverá a jugar al bádminton

## Hasta el dolor fue bonito

Los Juegos más vistosos de la historia concluyeron sin que España se moviese del lugar que ocupa en el medallero desde 1996

#### Lucas Haurie

os Juegos Olimpicos son maravillosos por su carácter fugaz y esquivo, como esas amantes demasiado sensatas que, al final del cuento, prefieren irse al extrarradio a cambiar panales que escaparse un fin de semana a, por ejemplo, París. Mi compadre Alberto los define como uno de los cinco mejores inventos de la Humanidad -excusarán que omitamos los otros cuatro para evitar vernos con los grilletes puestos-, un acontecimiento tan increfble que desata pasiones masoquistas como las del domingo, negro, 4 de agosto. ¡Cuánto dolor sentimos!

¿Qué bonito fue!

Con el café en la mano, osmos el chasquido de la rodilla de Carolina Marín cuando le faltaban diez minutos para asegurarse la plata, que olia a oro que uraba de espaldas. Al mediodia, lloraba desconsolado Carlos Alcaraz, espléndido subcampeon pero impotente ante la exhibición de un Novak Djokovic trascendido. Por la tarde, se fundía el hielo interior de Jon Rahm, un elegido, alguien reputado como inmune a los derrumbes en tres hoyos que resquebrajan las carreras de muchos golfistas. En esas pocas horas, se jodió la prevision optimista del medaltero español. Y, sin embargo, la fragilidad de esas tres superestrellas incremento la admiración

que causan aquí y, sobre todo, en el extranjero. Son talentosos, son célebres, son campeones, son ricos... y son vulnerables y se lesionan y dudan y se desesperan cuando no pueden con otro que, ese día, es mejor que ellos.

daban como «seguros» (¡qué barbandad¹) engendró una dinamica negativa en la delegación española que, una semana después, ha terminado en el lugar que ocupa desde la borrachera dorada de Barcelona 92. Desde Atlanta 96, Espana promedia 4,3 oros (35 totales) y 17,3 medalias (139 totales), es decir, que los cinco oros y las 18 medallas de París están muy levemente por encima de la media. Lo de siempre, o sea, aunque con la sensacion de que casi todas las federaciones -con excepciones sangrantes como la de natacion- envian equipos que ascienden en la jerarquía internacional a pesar

> Luego, esta la trampita contable del «récord de medallas de Barcelona», que fueron 22 y que se celebrará con mucho alborozo y sin razón ninguna el día en que se supere, quizá en Los Ángeles. Era una buena oportunidad esta debido a la ausencia de Rusia - una potencia perenne en marcha y natación sincronizada- y, sobre todo, porque en 1992 se celebraron 261 eventos mientras que en París se han disputado 329 competiciones. Cuando España organizo los Juegos, sacó trece orosy fue sextaen el medallero final, con la Unión Sovietica (Equipo Unificado) por delante. Es un resultado irrepetible o, al menos, que no contem-

> plará nuestra generacion. Pero, ¿a quién le im-

portan cuatro o cinco puestos en una tabla cuando se ha llenado durante dos semanas los ojos de imágenes alucinantes y el alma de emociones inolvidables? No desperdicien la vida, amigos, contando los oros de Uzbekistán.

La perdida de esos tres titulos que en las previsiones se



No vale la pena perder el tiempo contando las medallas de oro que lleva Uzbekistán

#### Medallero\*

| Pak  |               |     |     | Bronce | Total |
|------|---------------|-----|-----|--------|-------|
|      | EELU          | 40  | 44  | 42     | 126   |
| _    | China         | 40  | 27  | 24     | 91    |
|      | Japon         | 20  | 12  | 13     | 45    |
|      | Australia     | 18  | 19  | 16     | 53    |
|      | Francia       | 16  | 26  | 22     | 64    |
|      | Paises Bajos  | 15  | 7   | 12     | 34    |
|      | Gran Breiana  | 14  | 22  | 29     | 65    |
|      | Corea dei Sur | 13  | 9   | 10     | 32    |
| •    | taha .        | 12  | 13  | 15     | 40    |
| _    | Atemania      | 12  | 13  | - 8    | 33    |
|      | N. Zelanda    | 10  | 7   | 3      | 20    |
|      | Canada        | 9   | 7   | 11     | 27    |
|      | ozbek stán    | 8   | 2   | 3      | 13    |
|      | Hungria       | 6   | 7   | 6      | 19    |
|      | España        | 5   | 4   | 9      | 18    |
|      | Suec a        | 4   | 4   | 3      | - 11  |
| _    | Kena          | 4   | 2   | 5      | - 11  |
|      | Norwega       | 4   | 1   | 3      | 8     |
|      | randa<br>-    | 4   | 0   | 3      | . 7   |
|      | Brasil        | 3   | 7   | 0      | 20    |
| 21   | âp            | 3   | 6   | 3      | 12    |
|      | perania       | 3   | 5   | 4      | 12    |
|      | -án           | 3   | 5   | 2      | 10    |
|      | Rumanis       | 3   | 4   | 2      |       |
|      | Georgia       | 3   | 3   | 1      | 7     |
|      | Belgica       | 3   | 1   | 6      | 10    |
|      | Butgaria      | 3   | 1   | 3      | 7     |
|      | Serbia        | 3   | 1   | 1      | S     |
|      | Chequia       | 3   | ů.  | 2      | - 6   |
|      | Dinamarca     | 2   | 2   | 5      | 9     |
|      | Azerbaiyan    | 5 - | . 5 | 3      | 7     |
|      | Сговс в       | 2   | 2   | 3      | _ 7   |
|      | Ceba          | 2   | 1   | 6      | -     |
|      | Basen         | 2   | 1   | 1      | -4    |
|      | Estovenia     | 2   | 1   | 0      | 3     |
|      | China fa per  | 5   | 0   | 5      | 7     |
|      | Aust o        | 2   | 0   | 3      | 5     |
| 38   | Hong Kong     | 2   | 0   | 2      | -1    |
|      | F lipinas     | 2   | Ü.  | 2      | -4    |
|      | Arge 19       | 2   | 0   | -1     | - 3   |
| -    | indonesia     | 5   | Ů   |        | 3     |
|      | srael         | 1   | 5   | 1      | 7     |
|      | Polor a       | 1   | 4   | 5      | 10    |
| 14   | Kazarstan     | 1   | 3   | 3      | 7     |
| 15   | Jamaica       | 1   | 3   | 2      | -     |
|      | Sudafrica     | 1   | 3   | 5      | - 6   |
|      | Talland a     | 1   | 3   | 2      |       |
| i ii | Etopia        | 1   | 3   | 0      | 4     |
| i.p  | Surza         | 1   | 2   | 5      |       |
| 50   | Ecuador       | 1   | 2   | 2      | 5     |
| 51   | Portugal      | 1   | 5   | ı      | - 4   |
| 52   | Grecia        | 1   | 1   | 6      |       |
| 53   | Argentine     | 1   | 1   | 1      | 3     |
| 54   | Egiplo        | 1   | 1   |        | 3     |
| 55   | Tunez         | 1   | 1   | 11     | 3     |
| \$6  | Botsuana      | 1   | 1   | 0      |       |
| 57   | Chi e         | 1   | Ť   | 0      | 2     |
| 58   | Santa Lucia   | 1   | 1   | 0      | 2     |
| 5.5  | Jganda        | 1   |     | 0      | 2     |
| 10   | Rep Dom       | 1   | 0   | 2      | 3     |
| il · | Guatema a     | )   | 0   | 1      | 2     |
| 12   | Marruecos     | 1   | 0   | 1      | 2     |
| 53   | Dominica      | 1   | 0   | 0      | _ 1   |
| 54   | Pakistan      | 1   | 0   | 0      | _     |
| 35   | Turquia       | 0   | 3   | 5      | 8     |
|      | México        | 0   | 3   | 2      | 6     |
| 87   | Armenia       | 0   | 3   | 1      | - 4   |
| 58   | Colombia      | 0   | 3   | 1      |       |
| 59   | Kirguistán    | 0   | 2   | 4      | 6     |
|      | Corea Norte   |     |     |        |       |





Los jugadores del Atlético celebran el gol de Joso Félix

# Joao Félix hace méritos

El portugués marcó el primer gol en la victoria del Atlético contra la Juventus en el último amistoso de pretemporada (0-2)

#### Domingo Garcia, MADRID

Queda una semana para que el Atlénco comience la Liga en Villarreal y Simeone ya tiene una idea del equipo que quiere. Mas o menos el que se vio en Gotemburgo contra la Juventus con la excepción de Oblak. En esos planes no está Joao Félix, pero el portugues hizo méritos para que el Cholo cuente con él. Entró en la segunda mitad y marcó el primer gol del partido con un remate raso y junto al palo después de un pase de Samu Lino. Joao sigue siendo un futbolista en venta para el Atletico. pero por si acaso no deja de hacer méntos para que su entrenador cuente con él.

Antes los ropbiancos habían disfrutado de un remate al poste de Gnezmann, aunque era Vlaho-

vic, el delantero de la Juventus, el que mas peligro generaba en los dos equipos.

El Atletico piensa en otras cosas, en los fichajes de Julian Álvarez y de Gallagher, que deben resolverse esta semana. Y en los que ya han llegado, como Le Normand y Sorloth, que si fueron títulares.

Pero mientras Joao marcaba un gol, a Sorloth apenas se le vio un remate de cabeza en el partido. El noruego tendrá un complicado estreno oficial como jugador rojiblanco, en el campo del Villarreal, el equipo con el que el año pasado acabó siendo segundo máximo goleador del campeonato.

El segundo gol llegó en un penalti que marcó Ángel Correa, porque hay cosas que nunca cambian, como que el argentino comience en el banquillo y marque un gol para ganar el partido. Da igual que sea en un partido de cualquier competición o en un amistoso, como ante la luve.

Otra de las cosas que no cambian es la defensa de cinco que utiliza Simeone. Con Witsel en el medio, Le Normand y Azpilicueta fueron los centrales. Y en los laterales, Llorente por un lado y Riquelme, por otro. Llorente se incorporó desde el comienzo a la pretemporada después de ser uno de los descartes de Luis de la Fuente para la Eurocopa. Y parece que ha ganado a Nahuel Molina en la pelea por ocupar el lateral derecho. El argentino se ha incorporado más tarde después de participar en la Copa América, pero parece que el sitio de Llorente está en el costado derecho.

Y el de Riquelme, en el costado izquierdo. O al menos en una de las bandas. Cuando coincide con Lino, Simeone prefiere poner a

Mientras Joao marca, Sorloth apenas dejó un remate de cabeza en el partido

Taufik Seidou, canterano de 16 años, volvió a tener una oportunidad en pretemporada Roro en la banda y al brasileño, de interior. Y en la segunda parte, Riquelme paso al lateral derecho. No lo ve más arriba el Cholo, que defiende que Lino es mejor en el juego asociativo, aunque aparentemente sea al contrario

También Giuliano Simeone tuvo su oportunidad después de sucesional Alavés el curso pasado, un año complicado por la lesión que sufrió en la pretemporada. Ahora llega de participar con Argentina en los Juegos Olimpicos, y su padre lo ve mejor en la banda que como delantero.

Fue otro día tambien para probar con la cantera, para que disfrutara de minutos Taufik Seidou, un joven de la cantera con el que ha contado Simeone en la pretempotada. Taufik solo tiene 16 años ven enero firmo suprimer contrato profesional con el Atlético, Taufik nació en Ghana, pero tiene la nacionalidad española.

El Atiético de Madrid sigue esperando novedades, pero mientras Joao Felix aporta goles en la pretemporada para alimentar el debate mientras el Atiético busca un comprador para la venta del portugues. Hay cosas que nunca cambian.

#### Barrenetxea gana en Getxo a 43 grados

D. G. MADRID

Jon Barrenetxea no olvidará su primer triunfo como ciclista profesional. El corredor de Movistar se estrenó en el Circuito de Getxo con un calor mucho más elevado de lo habitual. 43 grados llegaron a marcar los termómetros, lo que obligó a la organización a reducir el recorrido y a retrasar la salida. En lugar de a las 12 comenzó a las 12.45 y el recorrido final pasó de 196,5 kilómetros a 172,2.

Barrenetxea se impuso en el esprint de un grupo reducido a especialistas como el venezolano Orluis Aular, que fue tercero. El ciclista de Movisiar aprovechó el buen trabajo de su compañero Javier Romo para rematar su primer triunfo profesional.

«Estaba en mis planes y en mis sueños. Llevo viendo la carrera desde pequeño y se la dedico a todo el equipo, por confiar en mi aquí en casa, cuandono he ganado ninguna carrera en profesionales. I-s una responsabilidad, pero me hace crecer y se lo agradezco muchisimo», confesaba el ganador despues de la carrera.

Barrenetxea agradece la colaboración de sus compañe ros. «Han estado todos de 10, corredores y auxiliares, porque en un dia como este, con tanto calor, necesitas mucha gente alrededor para lograr un triunfo así», explicaba.

La temporada no ha sido fácil para el corredor de 24 años que este año debuta en el World Tour después de haberse estrenado como profesional con el Caja Rural, «Llevo desde la Amstel Gold Race, cuando me caí y sufrí una fractura de clavicula y dos vértebras, con muchas dudas, porque no sabes si vas a volver al nivel de antes. Me pasé un mes sin poder tocar la bici ni hacer nada. Volver es aun más duro, desde cero. Llegas a las carreras y te falta confianza, tienes miedo. La semana pasada en Burgos ya encontré un buen golpe de pedal y sabía que podia haber una gran oportunidad aquí», confiesa.



Ilia Topuria ha ido consiguiendo sus sueños y eso se verá reflejado en la película documental

El campeón de la UFC asistió en Madrid a la presentación del largometraje documental sobre la vida de Ilia Topuria de Movistar Plus+ que llegará a los cines el 19 de septiembre

# El «Matador» se hace leyenda

G. Granda, MADRID

i alguien no conoce a Ilia Topuria no tiene que preocuparse. El campeón del mundo de la UFC, artes marciales mixtas, dará que hablar como favorito de los 200 millones de fans que acumula esta disciplina deportiva en todo el mundo. Tras varias entrevistas televisadas y su triunfo en el deporte de contacto, el próximo 19 de septiembre estrenará en cines «Matador» el largometraje documental creado por Movistar Plus+, la distribuidora Filmax y la productora Señor Mono que se presentó en julio en el Teatro Caixabank de Principe Pio.

#### Sufrimiento real

Ya les adelantamos que las imágenes que pudimos ver durante la presentación son espectaculares. Y no solo porque se puede ver al georgiano nacionalizado español vencer al australiano invicto hasta ese momento Alexander Volkanovski, si no porque se verá una versión del luchador nunca contemplada. El llamado ya «fenómeno Topuria» continuó a lo largo del día de la presentación con un encuentro con streamers seguido de uno con cerca de 1.000 fans. Como describieron durante la presentación, el documental mostrará «fuerza, garra, amor y sufrimiento» entre muchas otras facetas de Topuria. Hasta algo de música de mariachis.

Tras el estreno en salas del 19 de septiembre, la película se lanzará en Movistar Plus+ en exclusiva en una fecha todavía por desvelar. A la presentación acudieron varios responsables del proyecto: el productor Iñigo Pérez-Tabernero, Guillermo Farré (Director del área de Cine Original y Cine Español de Movistar Plus+) y Jonathan Cogul (Director de Ventas Nacionales y Adquisiciones de Filmax). Todos ellos desgranaron las claves de la producción que arrancó con una

comida en Alicante de 11 personas que estaban dispuestas a contar todo sobre Topuria, incluyendo al propio deportista. «Estoy súper emocionado, cada vez que veo las imágenes, las asocio con sentimientos y revivirlos todavía pone piel de gallina», explicó Topuria, que bromeó con que «me juzgan por perfeccionista, pero he dado mucho por saco» en esta producción. Durante más de un año, las cámaras siguieron al deportista en todas las facetas de su vida, como deportista, hermano, padre y amante, intentando explicar el fenómeno que ha generado más de 21.000 noticias en medios de 90

«Me juzgan por ser perfeccionista, pero he dado mucho por saco», reconoce el campeón países convirtiéndole en el número uno en crecimiento de followers.

Topuria asegura que «Matador» es «una película sin filtros y me ha resultado impactante verme, pero me permitió conocerme mejor a mi mismo». La idea de la cinta, según él, es que sirva para «inspirar y motivar», a aquellos que como él persigue sus sueños: «Como toda buena historia, esta comienza con un sueño que parecia inalcanzable y que se ha hecho realidad, pero lo que van a ver no va a dejar indiferente a nadie». El proyecto comenzó en abril de 2023, en parte gracias a la determinación del deportista, convencidos todos de que iba a ser campeón del mundo de la UFC, como así fue. Iñigo Pérez-Tabernero explicó en directo cómo fue la experiencia de acercarse a él el mismo día del combate contra Volkanovski: «Llamé a la puerta y cuando abrieron estaba riéndose en un sillón y me dijo, 'qué fuerte, hoy voy a ser campeón del mundo'». En cuanto a otras cuestiones

#### La vida del campeón da un nuevo giro

En el mismo año en el que Topuria consigue el campeonato de la UFC. la vida y su mujer, la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui, le han premiado con un galardón mayor. Hace unos días conocíamos la buena nueva que ya habían anunciado en febrero de este año: «La matadorcita viene en camino y desde ya sabemos que tendrá grandes propósitos en su vida. Te amamos, hija», escribió Georgina en Instagram. En esta ocasión el anuncio lo ha hecho él: «No hay palabras que puedan describir este momento. Gracias, Dios, por tanto». Se trata de la primera hija en común de la pareja.

referentes a sus próximos combates, Topuria aseguró que, aunque desde Estados Unidos aseguran que el luchador tiene miedo, «estoy todo el verano preparado esperando a la fecha», y contó como ha recibido diversas excusas para que su próximo contrincante no se atreva a pelear, «Max Holloway ha dicho que tenía problemas de peso y luego familiares. A esto me dedico: yo estoy listo para cuando me llamen». En ese sentido confesó que está interesado en una pelea en Abu Dabi que coincidiría con el prime time español, aunque no descarta acercarse a Las Vegas. Flnalmente se ha sabido hace unos días que el próximo 26 de octubre es la fecha elegida para enfrentarse al hawaiano Holloway en el Etihad Arena de la capital de Emiratos Arabes.

Topuria se reconoce bastante «pasteloso» en su vida privada y hasta le destacaron cierta vena poética. Destacó de la película que veremos el peor momento por el que ha podido pasar que no es en eloctógono: «Lievo peor el recorte de peso». También aseguró estar tentado por la actuación, pero lo deja para más adelante. Eso sí, tiene muy claro lo que quiere: «Un tercer hijo me ilusiona. Pero la historiaya está escrita. Mi sue no no es ser un campeón más, quiero ser una leyenda, dejar huella en este deporte».

#### La película «Furiosa» llega a Max el viernes 16 de agosto

L. R. C. MADRID

Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth protagonizan «Furiosa: de la saga de Mad Max», del genio ganador del Premio de la Academia George Miller. Se trata del esperado regreso al icónico mundo distópico que creó hace más de 30 años con las películas de referencia de «Mad Max». Miller vuelve a pasar página con una aventura de acción totalmente nueva y original que revelará los origenes del poderoso personaje de «Mad Max: Furia en la carretera», ganadora de varios Oscar y todo un éxito mundial. La nueva película de Warner Bros. Pictures y Village Roadshow Pictures está producida por Miller y por su socio habitual, el productor nominado al Oscar Doug Mitchell, con su productora Kennedy Miller Mitchell. La cinta ya tiene fecha de estreno, y será en Max el próximo viernes 16 de agosto.

Al dernumbarse el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del Lugar Verde de Muchas Madres y cae en manos de una gran Horda de Motoristas liderada por el Señor de la Guerra Dementus, Mientras recorren el Páramo, se topan con la Ciudadela presidida por El Inmortan Joe. Furiosa deberá superar muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el modo de volver a casa mientras los dos Tiranos luchan por hacerse con el poder. La película está protagonizada por Taylor-Joyen el papel principal y, además de Hemsworth, también cuenta con Alyla Browney Tom Burke. Miller ha escrito el guion con Nico Lathouris, el coguionista de «Mad Max: Furia en la carretera». El equipo creativo de Millerincluye al primer ayudante del director PJ Voeten y al director de segunda unidad y coordinador de especialistas Guy Norris, al director de fotografia Simon Duggan, al compositor Tom Holkenborg, al diseñador de sonido Robert Mackenzie, al montador Eliot Knapman, al supervisor de efectos visuales Andrew Jackson y al colorista Eric Whipp.



Carmelo Gómez, protagonista en este drama rural Intenso y duro

# El poder **femenino** llega con «La sombra de la tierra»

La serie original de atresplayer muestra sus primeras imágenes y se presentará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

Luis R. Camero, MADRID

tresplayer continua ampliando su exclusivo catálogo y, dentro de su gran apuesta por la ficción, acaba de desvelar las primeras imágenes de su nueva serie original «La sombra de la tierra», que presentará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Este drama rural intenso y duro está basado en la novela homónimade la actriz Elvira Minguez, que también se pone por primera vez. tras las cámaras como directora del proyecto.

#### Hambre y pobreza

«La sombra de la tierra» narra el enfrentamiento de dos mujeres marcadas por el odio y rememora algunos de los grandes clásicos de nuestra literatura. Aborda con autenticidad la construcción de personajes atormentados y violentos, dibujando un impactante retrato



de las consecuencias del odio extremo. Adelfa Calvo (Garibalda) y María Morales (Atilana) son las grandes protagonistas de la serie. Garibalda es una mujer enferma que gobierna con mano de hierro a los habitantes del pueblo. Desde la infancia odia a Atilana, a quien culpa de todos sus males. La posición de poder que hereda de su marido la usa para abusar de todo el mundo que tiene a su alrededor. Atilana es una viuda de mediana edad que sostiene como puede una finca que en otros tiempos fue grande. Su familia era una de las pocas acomodadas del pueblo hasta que su marido lo pierde todo por entrar en malos negocios. Completan el reparto de « La sombra de la tierra» Carmelo Gómez junto a Marcos Ruiz, Ginés García Millán, George Steane, Quique Niza, Amaia Sagasti, Maria García-Concha, Aina Picarolo, Camila Viyueia, Richard Holmes,

Tusti de las Heras e Izan Corchero, entre otros.

«La sombra de la tierra», serie original de atresplayer, cuenta con cuatro episodios de 50 minutos. Es una producción de Atresmedia TV en colaboración con-Fonte Films. Montse García, Pablo Islay Caria Pérez de Albéniz son los productores ejecutivos de la serie, mientras que la coproducción ejecutiva corre a cargo de Lucía Alonso-Allende. Elvira Minguezes la directora y guionista de la ficción y Jorge Blas es el analista de guion. Según la sinopsis en la serie nos encontramos en 1896, en Villaveza del Agua, un pequeño pueblo situado en la provincia de Zamora, donde el hambre y la pobreza son las circunstancias vitales de sus habitantes. Garibalda es una mujer viuda y enferma que gobierna el pueblo con mano de hierro imponiendo unos impuestos que llevan a toda la población a la miseria. Atilana es su rival, aspira a alcanzar ese poder y llevan años compitiendo entre sí. Las principales víctimas de esta disputa son sus propios hijos, que tienen que soportar continuos abusos físicos y psicológicos. La desgracia y el odio acompaña a unos y a otros, y la sed de venganza mantiene en vilo a una pequeña población que no sabe a qué bando debe unirse para tratar de mejorar sus posibilidades de supervivencia.

#### LA1

08:50 La hora de La 1. 10:40 Mananeros

14:00 Informativo territorial. 14:10 Ahora o nunca verano.

15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars. 19:30 El cazador. Concurso con Rodrigo

Vázquez. 20:30 Agui la Tierra.

Con Jacob Petrus. 21:00 Telediario 2

21:55 La suerte en tus manos. 22:00 El Grand Prix del verano. Concurso con Ramón Garcia Con la

colaboración de Cristinini. 00.15 Vuelvo a empezar.

#### LA2

08:00 Una historia de peces. 08:50 El escarabajo verde.

09:20 Seguridad vital 5.0. 09:50 Escala humana.

10:20 Arqueomanía. 10.50 Documenta2.

11:50 Un país para leerlo. 12:20 Las rutas D'Ambrosio.

13.15 Mañanas de cine. Cañones para Córdoba...

14:55 Celia.

15:45 Saber y ganar.

16.25 Grandes documentales.

18.10 Documenta2.

19.10 El Paraiso de las Señoras. 20.30 Diario de un nómada. Carreteras extremas.

21:30 Cifras y letras. 22.00 Días de cine clásico.

Evasion o victoria 23:55 Abuela de verano.

01:00 Metrópolis.

#### ANTENA 3

08:55 Espejo público. Con Lorena García, Con la colaboración de Victoria Arnáu, Miguel Vails y Gerna López.

13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte. Concurso con Jorge Fernández.

15:00 Antena 3 Noticias 1. 15:30 Deportes.

Con Rocio Martinez. Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

15:35 El tiempo. 15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original 18:00 YAS Verano.

20:00 Pasapalabra Concurso con Roberto Leal

21:00 Antena 3 Noticias 2 Con Vicente Vallés y Esther Vaguero

21:30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Duenas.

21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Con la colaboración de Marron, Nuria Roca, Juan del Val. Tamara Falco, Leo Harlem, Pilar Rubio. Miguel Lago, Cristina Pardo, Luis Piedrahita, Marta Jiménez y El Monaguillo.

22.45 Hermanos. 12:15 The Game Show. Con Cristina Porta, Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

03:00 La tienda de Galeria del Coleccionista.

#### LA SEXTA

06:45 Ventaprime. 07.15 ¿Quién vive ahí? -Capitulo43. -Capitulo44

09:00 Aruser@s fresh. Con Alfonso Arus 11:00 Al rojo vivo.

Con Inés García. 14:30 La Sexta noticias 1\* edición.

Con Helena Resano.

**15:10** Jugones. Con Josep Pedrerol.

15:30 La Sexta meteo. 15:45 Zapeando

Con Miki Nadal.

17:15 Más vale tarde. Con Marina Valdés y Maria Lamela.

20:00 La Sexta noticias 24 edición

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez

21:00 Especial La Sexta noticias.

21:20 La Sexta meteo. 21:25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Oscar Rincón.

21:30 El intermedio Summertime. Con Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. «Los hermanos Sisters».

> y Eli Sisters viven en un mundo salvaje, en plena fiebre del oro. Son pistoleros y ambos tienen las manos manchadas de sangre. Aunque daria todo por su hermano pequeño, el introspectivo Eli suena con poder llevar una vida normal.

Corre el año 1850. Charlie

01:10 Cine «Traicion a los 17». 02:45 Pokerstars.

#### NEOX

07.00 VeraNeox Kidz 10.30 El principe de Bel Air. 12.30 Los Simpson

16.30 The Big Bang Theory. 19.45 9-1-1: Lone Star. 02:20 Jokerbet (damos juego! 03:00 The Game Show.

03.40 Minutos musicales 06:15 Hoteles con encanto.

#### NOVA

07,20 Hoy cocinas tu 08:30 Joyas TV.

09:45 La tienda de Galeria del Coleccionista.

10:30 Hoy cocinas tu. 11.10 Caso abierto.

14:30 Cocina abierta con Karlos Argumano. 15:00 Esposa joven.

16:20 La viuda de blanco. 18:00 La fea más bella.

20:00 Si nos dejan. 21:35 Guerra de rosas. 22.55 Cine Supernova. «Al final

del camino». 00.45 Rumbo al paraiso

#### MEGA

07.30 El increible doctor Pol. 10.00 Crimenes imperfectos. 14.30 Vida bajo cero.

19.55 ¿Quien da más? 23:45 El Chiringuito: la cuenta

Con Josep Pedrerol. 00:00 El Chiringuito de Jugones.

atras.

#### CUATRO

07:00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 [Toma salami! 07:40 Especial Callejeros viajeros.

08.30 Callejeros viajeros. 10:15 Viajeros Cuatro. 11:30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14:00 Noticias Cuatro.

14:55 ElDesmarque Cuatro. 15:15 El tiempo.

15:30 Todo es mentira. Programa de humor con Marta Flich y Pablo Gonzalez Batista.

18:30 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro.

20:45 ElDesmarque Cuatro. 20:55 El tiempo.

21.00 First Dates 23.00 Alert: Unidad de personas desaparecidas.

00.55 Hawai 5.0. 02:25 The Game Show.

#### TELECINCO

07:00 Informativos Telecinco.

08:55 La mirada crítica. 10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco

15:25 ElDesmarque Telecinco. 15:35 El tiempo.

15:45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vázquez

17:30 TardeAR. 20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco.

21:40 ElDesmarque Telecinco. 22:00 ¡Allá túl Concurso con Jesús

Vázouez. 22.50 Cine 5 estrellas. El libro secreto de Henry.

01:05 Lo mejor de El diario de Jorge.

#### **TELEMADRID**

14:00 Tetenoticias

14:55 Deportes. 15:20 El tiempo. 15.30 Cine de sobremesa «Solo

ante la lev. 17.15 Cine de tarde. «El factor humana.

19:15 Madrid directo. 20:30 Telenoticias

21:15 Deportes. 21:30 El tiempo.

21:35 Juntos. 22:30 Cine. «Copycat».

#### TRECE

12.20 Don Matteo. 14:30 Trece noticias 14:30. 14.45 Sesión doble. «El código de Carlomagno»,

17.00 Sesión doble. «La vuelta de El Coyote.

19.00 Western «La leyenda de

Sam Guard 20:30 Trece noticias 20:30. 20:45 Cine. «Los renegados de

00:30 Cine. -La caja 507 -

Wyoming 22:00 El cascabel

desaparecido

17:42 Action.

20:13 El deporte y la ciencia.

23:00 Leo talks

00:33 El Camerino.

#### **MOVISTAR PLUS+**

13.11 Malaysia MH370: vuelo

16:00 Cine. Proyecto Rampage.

18,33 El inmortal

21:10 Hits-Chimpuml, la última función de Tricicle.

23.30 Muertos, S.L.

01:30 Masters 1000 de Montreal.

#### STAR CHANNEL

10.10 ACI: Alta Capacidad

Intelectual 13.46 Los Simpson 15:12 ACI: Alta Capacidad

Intelectual. 16:21 Cine. «En acto de servicio».

17:49 ACt: Alta Capacidad Intelectual

18.57 El cuerpo del delito.

21:33 Tracker. 22:30 Cine «Guardianes de la

galaxia. 00.15 El cuerpo del delito.

#### **WARNER TV**

06.41 Miracle Workers. 07.40 Friends.

08.23 The Rookie. 11.32 The Big Bang Theory.

15:46 Cine. «La trampa». 17:37 Cine, «Colombiana».

19,22 Hawai 5.0. 22:00 Whiskey Cavalier. «Confesiones de una

mente peligrosa». 22.57 Juzgado de guardia.

00:48 Cine. «Jumanii». 02:27 Cine, «Outlander (2008)».

## Conservas y Salazones ANCHOAS **DESDE 1956** ARTESANÍA DEL CANTÁBRICO anchoaslindaplaya.com Travesia La Mar 12 + Colindres



8 430742 009115

lunes, 12 de agosto de 2024

s sorprendente que un gobierno autonómico deba tener 16 consejerías. Me parece excéntrico y un despilfarro. Al menos es un número par, ya que me gustan más que los impares. Es cierto que con el nuevo concierto le sobrará el dinero, pero hubiera preferido un gesto de austeridad. La sociedad espera que sus políticos den ejemplo. A estos 16 consejeros se unirán los centenares o miles de altos cargos y asesores, porque no hay que olvidar que las Administraciones Públicas son agencias de colocación. Esto no es privativo de la izquierda, ya que lo hace también la derecha, aunque es cierto que no encontramos este exceso en ningún gobierno del PP. Nadie hace una reflexión en profundidad para hacer más eficaz la estructura de los diferentes niveles de gobierno. ¿Es necesario una consejería de Empresa y Trabajo y otra de Economia? La de Justicia y Calidad Democrática me gusta por el segundo «apellido», aunque en el ecosistema sanchista resulta excéntrico. Me temo que será el caballo de Troya en la estrategia nacionalista de controlar la Justicia en Cataluña. Por supuesto, hay una consejería de Igualdad y Feminismo. Es necesario Sin Perdón

### El gobierno sobredimensionado de Illa



Francisco Marhuenda

«A estos 16 consejeros se unirán los centenares o miles de altos cargos y asesores» apropiarse del feminismo para que sea de izquierdas.

La consejería de la Unión Europea y Acción Exterior es otra excentricidad en una autonómica, aunque todos sabemos qué es lo que hay detrás. Hubiera bastado una secretaría general, pero hay que dar la imagen de que somos una nación sin Estado. Al menos colocan a Jaume Duch que es una persona seria, aunque nunca imaginé que fuera socialista. Con el fin de hacer guiños al independentismo habrá una consejería de Política Lingüística, que nada hará por los derechos lingüísticos y la pluralidad, como hablo catalán y soy catalán me gusta mucho recordar que seguirá la senda marcada por el independentismo. Hay una de Derechos Sociales que no entiendo por qué no engloba Igualdad y Feminismo. Supongo que había que colocar gente en el gobierno. En lugar de unir Cultura y Deportes se prefiere que haya dos departamentos y lo mismo con Educación y Universidades. La realidad es que sobran seis consejeras y consejeros, pero me alegro por sus titulares y sus familias que serán muy felices. Y algunos son independientes, un término que siempre me ha parecido absurdo ya que comulgan con el ideario sanchista.



imos que a Puigdemont le prepararon un escenario con puerta de salida acartonada, o ratonera escapista de emergencia, para poder salir escopetado en cuanto acabara su nervioso, vacilante discursillo. Este titán indepe hizo un truqui de magia de vidente de feria y salió por piemas tembladoras, sin que hasta ahora haya sido localizado desde el Meteosat. Yo creo que tiene tanto miedo al talego porque su abogado, que estuvo en el maco durante años y aprovechó para licenciarse en Derecho, le ha dicho que la cárcel no es sitio para veranear, por mucha sombra que haya, y pese a que podría aprovechar también para hacer estudios universitarios, pues dan muchísimas facilidades, y hasta una seta con serios antecedentes penales se acaba licenciando. Pero no... El valeroso Puigdemont tiene pánico a la prisión.

¿Y qué dijo el luminoso aerolito flequillado en su monserga libertadora de naciones oprimidas? Pues lo mismo que le dijo aquel pez a otro pez: «¡Nada!». ¿Pero.., quién pondrá freno al ansia de libertad y de buenos sueldazos a costa del erario público español, y del mercado cautivo españolazo,

# Bonus Track Escenario



Ángela Vallvey

«Puigdemont dijo que "aún estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar" (será el único derecho que él no tenga)» de este alabancioso melenudo, quinto Beatle, adalid de una de las pocas causas justas que quedan en el Sistema Solar...? Con su aura de galán pancartero de sofá cama, ha intentado escarnecer a España con su peripatético «chas y aparezco a tu lado». Mientras Sánchez nos castiga con uno de sus silencios entre carta y carta, afonías interepistolares tan inquietantes como hoscas..., él habla para demostrarle a la España vacacional, que se frie vuelta y vuelta en las playas ibéricas, que «¡La represión ha hecho muchos estragos!», sobre todo en su body. Que «Hace siete años iniciaron una durísima represión que nos ha llevado a la cárcel» (no a él, desde huego), «al exilio» (mejillonero belga), y que «aún estamos aquí porque no tenemos derecho a renunciar» (será el único derecho que él no tenga, pues a la vista está que tiene más derechos que un unicornio de gênero fluido).

El gran haliazgo de su vaporosa, fútil y gaseosa perorata agosteña, fue ese: «¡Aún estamos aquí!», que es como una astrosa derivada, friki y acongojada, del mítico «Ja sóc aquí» de Tarradellas, pero sin épica. Ni belleza. Ni verdad. Ni vergüenza.

Valencia, Telel. 963.52 #9.77